#### deportes

River reaccionó a tiempo e Independiente quedó eliminado

El Millonario, con tres goles de Colidio, venció 3-1 a Instituto y pasó a cuartos de final; los Rojos, afuera, tras desperdiciar una ventaja de dos goles ante Talleres.



## Traspié de Trump en el primer día del juicio penal por soborno

-el mundo

El juez del caso Stormy Daniels rechazó un planteo de recusación del expresidente; el proceso no le impediría ser candidato. Página 6



## LA NACION

MARTES 16 DE ABRIL DE 2024 | LANACION.COM.AR

## El gas aumenta hasta cuatro veces para industrias y comercios desde este mes

TARIFAS. Es el impacto de la quita de subsidios; sumará dos puntos a la inflación de abril

Debidoa la quita de subsidios que aplica el Gobierno, desde este mes los comercios y las industrias pagarán más caro el gas. Según cálculos de expertos privados, las facturas se podrían hasta cuadruplicar en la mayoría de los casos. Los comercios tendrán una suba real de 273% (descontada la inflación)

en abril y una factura promedio para un consumo de 363 m3 anuales pasará de \$5161 a \$19.272 al mes. Para las industrias más chicas, la suba será de 171% real y la factura de un consumo de 3211 m3 anual pasará de \$22.212 a \$60.172 por mes. En el caso de las industrias más grandes, el alza será de

26% y la tarifa promedio de un consumo de 24.913 m3 anual pasará de \$348.423a \$438.319.

Expertos calculan que la suba agregará dos puntos a la inflación de abril. Se espera otro aumento en mayo para compensar los mayores precios del gas en invierno. Página 16

Por las fuertes lluvias, se demora la cosecha de soja en la zona núcleo

Página 18



La propaganda del régimen, ayer, en las calles de Teherán, y una burla: "Israel es más débil que una telaraña"

ATTA KENARE/AFP

## Israel insiste: "Habrá una respuesta dolorosa"

GUERRA. Los altos mandos militares presionan por una represalia, pero sin enemistarse con EE.UU. y Europa

TEL AVIV (AP).- Mientras aumentaba la presión internacional para frenar la escalada en Medio Oriente, Israel insistió ayer en que el bombardeo de Irán tendrá una respuesta militar, "sabia yen el momento adecuado". Sin embargo, Tel Aviv enfrenta el desafio de calibrar una represalia, sin enemistarse con sus aliados y buscando evitar una mayor escalada. "Daremos una respuesta dolorosa", advirtió el jefe del Ejército israelí,

Herzi Halevi. La prensa israelí reveló que los mandos militares presionaban a Benjamin Netanyahu para lanzar una represalia, y funcionarios norteamericanos dejaron trascender que un ataque es "inevitable". Página 2 Página 8

El Gobierno reforzó la seguridad en las fronteras

### Inician el trámite por Lijo sin los votos para nombrarlo

SENADO. El Gobierno necesita un acuerdo con el kirchnerismo

El Gobierno puso en marcha ayer de manera oficial el trámite de postulación del juez federal Ariel Lijo y el catedrático Manuel García-Mansilla como jueces de la Corte Suprema al abrir el proceso de recepción de impugnaciones y adhesiones a sus candidaturas. Sin embargo, la postulación de Lijo encuentra fuertes resistencias en el Senado en la UCR, Pro e incluso algunos libertarios. Por eso, el Gobierno apela a llegar a un acuerdo con sectores del kirchnerismo para convertirlo en juez. Página 12

### La Ciudad da subsidios para pagar el colegio

AYUDA. El gobierno porteño anunció una ayuda de hasta \$30.000 en mayo, junio y julio para todos los estudiantes de escuelas privadas con subvención estatal desde la sala de 4 años. El beneficio, se informó, alcanzará a 212.000 chicos y no estará limitado por el nivel de ingresos de las familias. Se trata de un intento de aliviar a la clase media en los próximos meses y evitar más cierres de colegios. Página 20

#### El Presidente escala sus ataques a periodistas

"SOBRE". Apuntó a Lanata, que había criticado la presencia del embajador de Israel en el gabinete; el conductor lo demandará Página 11

2 EL MUNDO LA NACION | MARTES 16 DE ABRIL DE 2024

## **EL MUNDO**

Edición de hoy a cargo de Pablo Gaggero www.lanacion.com/mundo | @LNmundo | Facebook.com/lanacion LNmundo@lanacion.com.ar



#### PREOCUPACIÓN

El jefe del organismo de control nuclear de la ONU dijo que le preocupa la posibilidad de que Israel ataque las instalaciones nucleares iraníes, pero informó que las inspecciones del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) de esas dependencias en Irán se reanudarán hoy.

Rafael Grossi DIRECTOR DELOIEA

Guerra en Medio Oriente | TENSIÓN EN EL FRENTE DIPLOMÁTICO

## Pese a la fuerte presión global, Israel prepara una respuesta "dolorosa" para Irán

Netanyahu dijo que responderán al bombardeo con 300 misiles y drones "de manera sabia"; la comunidad internacional pidió moderación; en Washington consideran "inevitable" la operación

JERUSALÉN.-En medio de la fuerte presión de sus aliados para que Tel Aviv desescale el conflicto, el jefe del Ejército de Israel prometió ayer una respuesta "dolorosa" al ataque sin precedentes de Irán, que avivó el temor a una escalada regional de la guerra.

"Daremos una respuesta dolorosa. Israel responderá al lanzamiento de estos numerosos misiles, misiles de crucero y drones sobre el territorio del Estado de Israel", declaró el jefe del Estado Mayor israelí, el general Herzi Halevi, en una visita a una base militar.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, convocó ayer a su gabinete de guerra para evaluar una posible respuesta, después de una reunión la víspera en la que, según los medios locales, no se tomó ninguna decisión. Sin embargo, volverá a reunirse hoy y, según dejaron trascender medios israelíes, ya diseña una respuesta que pueda contar con el apoyo de Estados Unidos.

"El estamento de seguridad está presionando para que se dé una respuesta militar, y parece que Netanyahu también se inclina por apoyar ataques contra Irán", asegura una fuente cercana a las negociaciones que cita el diario israelí Haaretz. Esa fuente ha señalado, sin embargo, que "la fuerte presión internacional ejercida sobre Israel influye mucho en la toma de decisiones" sobre qué respuesta adoptar.

Funcionarios estadounidenses dijeron ayer que alguna respuesta al ataque de Irán es poco menos que "inevitable", pero que la administración Biden todavía tiene la esperanza de poder limitarla a un contrataque que no esté dirigido a territorio iraní.

"Irán deberá esperar nerviosamente sin saber cuándo podría llegar el ataque, como le hizo hacer a Israel", dijo Netanyahu tras una reunión con los ministros. "Responderemos, pero lo haremos de manera sabia y no instintivamente", agregó.

#### Sin opciones

"No hay otra elección más que responder al ataque de Teherán", dijo el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, al jefe del Pentágono, Lloyd Austin.

Elgabinete de guerra, que ya dedicó dos reuniones al expediente Irán y otra está prevista para hoy, estudia "diferentes opciones". Cada una de ellas, explicó Halevi, representa "una respuesta dolorosa" para los iraníes, sin correr el riesgo de desencadenar "una guerra regional". El objetivo es elegir una opción que "no esté bloqueada por Estados Unidos".

Según analistas, los distintos escenarios van desde un contraataque directo en territorio iraní, pasando por operaciones dirigidas contra los aliados del régimen de los ayatollahs en la región, hasta acciones selectivas contra los líderes de la Guardia Revolucionaria.

Teherán afirmó que lanzó el ataque en respuesta a un bombardeo contra su consulado en Damasco, el 1" de abril, un ataque que fue atribuido a Israel.

Irán considera que con la operación del fin de semana el asunto está "zanjado" yadvirtió contra cualquier "comportamiento imprudente" que pudiera desencadenar una reacción "mucho más fuerte".

"El ataque limitado del sábado por la noche tenía como objetivo advertir, desalentar y castigar al régimen sionista. Pero si Israel toma nuevas medidas contra Irán, se enfrentará a una respuesta mucho más fuerte", afirmó el canciller Hossein Amirabdollahian, en una conversación con su homólogo ruso, Sergei Lavrov.

Israel aseguró que el ataque "fue frustrado" y según el Ejército el 99% de los proyectiles fueron interceptados. La Casa Blanca afirmó que la operación fue un "fracaso impresionante y bochornoso" para Teherán.

"He visto informes de que los iraníes planeaban fallar y que este espectacular y vergonzoso fracaso fue intencionado (...) Esto es categóricamente falso", afirmó el vocero de la Casa Blanca, John Kirby, que también negó que Teherán hubiera proporcionado a Estados Unidos tiempos y objetivos del ataque.

Los líderes mundiales presionan fuertemente a Israel a no tomar represalias, mientras Netanyahu instó ala comunidad internacional a "permanecer unida" frente a la agresión de Irán, que, afirmó, "amenaza la paz mundial", en un mensaje difundido por su despacho en la red X.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó que quiere evitar que se propague el conflicto en Medio Oriente, después de que el secretario de Estado, Antony Blinken, subrayó que Washington seguirá defendiendoa Israel, peroque no desea una escalada con Irán.

"Estados Unidos está comprometido con alcanzar un cese del fuego que traerá a los rehenes a casa y evitará que el conflicto se extienda más allá de lo que ya ocurrió", dijo el mandatario estadounidense durante la visita a la Casa Blanca del primer ministro iraquí, Mohammed Shiaa Al-Sudani.

#### Distancia

Otros países aliados, como Francia y Gran Bretaña, que contribuyeron a interceptar el ataque, también tomaron distancia.

El primer ministro británico, Rishi Sunak, indicó que Irán "tiene la intención de sembrar el caos en su propio patio trasero para desestabilizar aún más Medio Oriente" y precisó que "todas las partes deben mostrar moderación" para evitar una escalada.

El canciller británico, David Cameron, pidió a Israel, en una entrevista con la BBC, que evite tomar represalias contra Irán.

"Queremos evitar una escalada de este conflicto, por razones obvias de nuestro propio interés nacional. Decimos muy claramente que no apoyamos un ataque como represalía", señaló Cameron.

"Expreso mi solidaridad con el pueblo israelí y el compromiso de Francia con la seguridad de Israel, de nuestros socios y de la estabilidad regional. Francia trabaja con sus socios para reducir la tensión y pide moderación", expresó por su parte el mandatario francés, Emmanuel Macron, en su cuenta en X.

En tanto, contrariamente a sus aliados europeos, el presidente de Turquía, Tayyip Erdogan, habló por teléfono con el emir de Qatar, el jeque Jassim bin Hamad al Thani, sobre el aumento de los esfuerzos del mundo musulmán para detener los ataques de Israel, dijo la oficina del mandatario turco.

Agencias AFP, ANSA, AP y Reuters



Soldados israelíes lanzan un dron cerca de la frontera con Gaza

## El arquitecto de la lluvia de drones y misiles, un francotirador y general

Amir Ali Hajizadeh es el comandante de las fuerzas aeroespaciales de los Guardianes de la Revolución

#### Filippo Cicciù AGENCIA ANSA

ESTAMBUL. – Cuando el 10 de abril. durante un discurso ante las Fuerzas Armadas, el líder supremo de la república islámica, Ali Khamenei, declaró que el Estado judío pronto sería castigado, las cámaras de la televisión estatal iraní enmarcaron el rostro sonriente de Amir Ali Hajizadeh, el comandante de las fuerzas de combate aeroespaciales de la Guardia Revolucionaria.

Un detalle subrayado por varios analistas, que ven al general como uno de los autores intelectuales del ataque lanzado por Irán contra Israel como represalia por la muerte de siete miembros de los Pasdaran en un



Amir Ali Hajizadeh

raid el 1º de abril contra la embajada iraní en Damasco.

"Hubo un tiempo en el que el enemigo estaba en posición de ataque y LA NACION | MARTES 16 DE ABRIL DE 2024 EL MUNDO 3

#### PRECAUCIÓN

El director general del OIEA, el argentino Rafael Grossi, dijo que Irán cerró sus instalaciones nucleares el domingo por "consideraciones de seguridad" y que, aunque reabrieron ayer, mantuvo alejados a los inspectores del OIEA "hasta que veamos que la situación está completamente calmada".

#### CONTROLES

"Vamos a reanudar mañana [por hoy]", dijo Grossi a los periodistas en Nueva York. "Esto no ha tenido ningún impacto en nuestra actividad de inspección". Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de un ataque de Israel contra las instalaciones nucleares iraníes, Grossi dijo: "Siempre nos preocupa esta posibilidad".

OHAD ZWIGENBERG! AF

nosotros estábamos en defensa, pero hoy son nuestros enemigos los que deben reforzar sus sistemas defensivos para oponerse a nosotros", declaró el verano pasado Hajizadeh, que desde los 80 está implicado en el programa misilístico iraní y desde 2009 es el jefe de las fuerzas aero espaciales de los Pasdaran.

Originario de Karaj, se unió a la Guardia Revolucionaria como francotirador cuando tenía poco más de 20 años y participó en la guerra con Irak, ocupando posiciones de liderazgo en las divisiones de artillería y misiles tierra-tierra.

El punto de inflexión en su carrera parece haber sido su encuentro con Hassan Tehrani Moghaddam, fundador del programa de misiles balísticos de Irán. Fue él quien propuso, en 1984, confiar a Hajizadeh la organización de una pequeña unidad Pasdaran, los Hadid, en una misión de entrenamiento en Siria sobre el el Boeing 737-800 de Ukraine Interuso de misiles libios Scud B.

A partir de ese momento, el general se convirtió en parte integrante del programa misilístico y parece que en 1986 fue a Corea del Norte con la misión de comprar tecnología de misiles.

En 2005, Hajizadeh se convirtió en comandante adjunto de la defensa

aérea de la Fuerza Aérea de la Guardia Revolucionaria, mientras que en 2009, tras una reorganización de la estructura militar, asumió la conducción de la fuerza aeroespacial que desarrolló misiles de lanzamiento satelital y tecnologías para los misiles balísticos y de largo alcance.

"Podemos atacar a los buques de guerra estadounidenses en un radio de 2000 kilómetros y hemos mantenidoeste radio por respeto a Europa, esperando evitar faltas de respeto hacia nosotros", declaró el comandante hace un año, prometiendo querer matar al expresidente de Estados Unidos Donald Trump por la operación que ordenó y que asesinó el 3 de enero de 2020 al excomandante de las Fuerzas Quds Qassem Soleimani, en Irak.

Unos días después de esa incursión estadounidense, una de las unidades bajo el mando de Hajizadeh derribó national Airlines poco después de despegar de Teherán, matando a 176 personas.

Fue el propio Hajizadeh quien admitió que el avión había sido alcanzado por error, confundiéndolo con un medio militar hostil, en el contexto de tensiones tras el asesinato de Soleimani.

#### Tel Aviv continúa la ofensiva en el sur de la Franja de Gaza

Decenas de bombardeos estremecieron sectores de la ciudad de Khan Yunis

TEL AVIV.-Israel continuó ayer sus operaciones en la Franja de Gaza, llevando a cabo decenas de bombardeos, al tiempo que la comunidad internacional espera su respuesta al ataque sin precedente de Irán, que avivó el temor a una escalada regional.

Irán lanzó la noche del sábado un ataque con drones y misiles, en respuesta a un bombardeo contra su consulado en Damasco, el 1º de abril, que atribuyó al Estado hebreo.

El Ejército israelí afirmó que el ataque iraní del fin de semana no lo desviará de su objetivo de eliminar al movimiento islamista palestino Hamas, aliado de Irán, en la Franja de Gaza.

La guerra estalló a raíz del ataque de Hamas en el sur de Israel el 7 de octubre, cuando mataron a unas 1170 personas, en su mayoría civiles, según datos oficiales israelíes.

También tomaron 250 rehenes, de los cuales 129 continúan en Gaza, incluidos 34 que se cree han muerto, según las autoridades israelíes.

En respuesta, Israel prometió "aniquilar" a Hamas y lanzó una ofensiva que ya dejó 33.797 muertos en Gaza, en su mayoría civiles, según el Ministerio de Salud del territorio palestino, gobernado por el movimiento islamista.

"A pesar de los ataques de Irán, no hemos perdido de vista, ni por un instante, nuestra misión esencial en Gaza, que consiste en salvar a nuestros rehenes en manos de Hamas", declaró Daniel Hagari, vocero

del ejército israelí. Antes del amanecer, decenas de bombardeos golpearon el sector de Khan Yunis, en el sur de la estrecha Franja. Dieciocho cadáveres fueron recuperados de entre los escombros y trasladados a un hospital, informó la Defensa Civil.

Netanyahu sigue decidido a lanzar una ofensiva terrestre contra Rafah, ciudad del extremo sur de Gaza señalada como el último bastión de Hamas, pese a las advertencias de Estados Unidos y otros países, que temen un baño de sangre.

Según la ONU, cerca de millón y medio de gazatíes desplazados por la guerra se encuentran hacinados en Rafah, en su mayoría en campamentos improvisados.

Agencias DPA y AFP

## Todas las opciones de respuesta de Israel entrañan riesgos

**EL ANÁLISIS** 

Isabel Kershner THE NEW YORK TIMES

**JERUSALÉN** ↑l gobierno de Israel sigue so- pesando una posible respues-La al masivo ataque aéreo con misiles y drones lanzado por Irán durante el fin de semana, y todas las alternativas que tiene entrañan riesgos propios.

En el pasado, cuando era atacado por sus enemigos, Israel tomaba represalias, con la esperanza de desalentar nuevos ataques.

En 2016, por ejemplo, el raid transfronterizo de Hezbollah, la milicia libanesa chiita apoyada por Irán, fue el puntapié inicial de una devastadora guerra de un mes de duración, y en otras ocasiones, las descargas de cohetes lanzados por grupos armados desde la Franja de Gaza escalaron rápidamente con duros combates y destrucción que se extendieron varios días.

Pero esta vez Israel tiene que hacer malabares con una montaña de intereses contrapuestos y con nuevos factores que se han sumado.

Si efectivamente el gobierno de Benjamin Netanyahu responde al inusitado ataque iraní-que a su vez fue en represalia por el ataque israelí a un edificio consular de Irán en Siria para asesinar a los altos mandos de las Fuerzas Armadas iraníes-, Israel tiene que sopesar si lo hace en proporción con el resultado concreto del ataque del sábado, que fue mayormente interceptado por las defensas antiaéreas y causó pocos daños, o considerando lo que habría pasado si los más de 300 drones y misiles hubieran hecho impacto en territorio israelí y causado víctimas mortales entre la población civil.

Los halcones ultraderechistas de la coalición de gobierno de Netanyahu presionan por una respuesta militar potente e inmediata, argumentando que lo contrario sería interpretado por los enemigos de Israel como un signo de debilidad. Y algunos israelíes creen que esta es la oportunidad perfecta para usar un ataque militar para cumplir un objetivo largamente añorado por Israel: destruir o dañar el programa nuclear de Irán.

Pero otros israelíes instan a la moderación o a la llamada "paciencia estratégica", por temor, entre otras cosas, a distraer al país de su guerra con Hamas en Gaza, de los esfuerzos para liberar a sus decenas de rehenes que siguen retenidos en la franja y de sus escaramuzas con Hezbollah en la frontera norte.

Y también temen que un fulminante ataque de Israel termine desencadenando un conflicto regional más amplio y sin apoyo internacional.

#### Libertad de elección

Los analistas dicen que el exitoso bloqueo del ataque aéreo iraní le dio a Israel la libertad de elegir cómo y cuándo responder, o de hacerlo o no.

dad para atacar a Irán", dice Yaakov Amidror, exgeneral de división y exasesor de seguridad nacional de Israel, que actualmente trabaja en el Instituto de Estrategia y Seguridad de Jerusalén, de tendencia conservadora.

"La otra opción es decir: logramos lo que queríamos, que era eliminar a los comandantes de la

Fuerza Quds en Damasco, y el ataque iraní fracasó, así que hagamos lo que tenemos que hacer", apunta Amidror, o sea, terminar la campaña contra Hamas en la Franja de Gaza y abocarse a los preparativos para enfrentar a las milicias de Hezbollah en el Líbano.

"Ambas son buenas opciones, cada una con sus pros y sus contras", dice el exmilitar. "Es una cuestión de preferencia personal".

Los mandatarios extranjeros, entre ellos el presidente norteamericano, Joe Biden, el mayor apoyo que tiene Israel, están presionando para que prime la moderación.

#### Cautela

Desde que terminó el ataque, el domingo por la mañana, Netanyahu no ha salido a amenazar públicamente al régimen de los ayatollahs.

Otros líderes militares y políticos israelíes dicen que no quieren poner en peligro, sino preservar y fortalecer, la alianza de los países árabes moderados y occidentales que por primera vez se unieron para repeler el ataque de Irán y defender a Israel, entre ellos Jordania.

Para Israel, el ataque iraní redundó en una explosión de apoyo internacional, tras meses de condenas e indignación por la cantidad de víctimas civiles y la hambruna en Gaza, y algunos funcionarios dicen que por eso Israel solo debería accionar contra Irán en coordinación con sus aliados.

"Israel contra Irán, el mundo contra Irán", dijo el domingo Benny Gantz, miembro centrista del gabinete de guerra de Israel y exjefe del Ejército, al exponer las opciones que tiene su país.

"La alianza estratégica y el sistema de cooperación regional han sido puestos seriamente a prueba y ahora es el momento de fortalecerlos. Construiremos una coalición regional contra la amenaza iraní y haremos que Irán pague el precio de su ataque en la forma y el momento que nos convengan a nosotros", dijo Gantz, que mantiene un fuerte enfrentamiento político con Netanyahu y lidera las encuestas de unas eventuales elecciones anticipadas.

Las opciones de Israel van desde atacar abiertamente a Irán, simbólicamente o con toda su fuerza, hasta no tomar ninguna represalia, una concesión que, según los expertos, Tel Aviv podría aprovechar para alentar mayores sanciones internacionales contra Irán o la formalización de la alianza antiiraní.

La opción de "no hacer nada" tiene precedentes: durante la Guerra del Golfo de 1991, cuando Irak lanzaba misiles Scud contra ciudades israelíes, Yitzhak Shamir, entonces primer ministro de línea dura de Israel, se abstuvo de responder militarmente ante la insistencia de la administración del presidente norteamericano George Bush, para preservar la coalición con Estados árabes amigos que lideraba Estados Unidos.

Israel también podría orquestar "Israel tiene evidente legitimi- algún tipo de ciberataque, sin derramamiento de sangre, o volver a los métodos de su larga guerra solapada con Irán, apoyándose en técnicas de espionaje y acciones encubiertas contra intereses y blancos iraníes, dentro o fuera de Irán, y sin adjudicarse la responsabilidad de los hechos. •

Traducción de Jaime Arrambide

LA NACION | MARTES 16 DE ABRIL DE 2024 4 EL MUNDO

#### Guerra en Medio Oriente | ESTRATEGIA Y RESPALDOS

## Irán cruza viejas líneas rojas y establece una "nueva ecuación"

**EL ESCENARIO** 

Susanne George THE WASHINGTON POST

DUBÁI on su primer ataque militar directo contra Israel, Irán ✓ cruzó viejas líneas rojas y creó un precedente en su guerra en la sombra de décadas con su mayor enemigo.

Irán "decidió crear una nueva ecuación", dijo el jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, el general Hossein Salami, en una entrevista con la televisión estatal. "De ahora en adelante, si Israel ataca intereses, figuras y ciudadanos iraníes en cualquier lugar, tomaremos represalias desde Irán".

Como demostración de fuerza, el ataque tuvo un alcance sin precedente e involucró más de 300 drones y misiles combinados, pero los analistas dijeron que también fue cuidadosamente coreografiado, dando a Israel y sus aliados tiempo para prepararse y brindando al gobierno israelí una posible rampa de salida en medio de temores de una guerra cada vez mayor.

que los "sistemas multicapa de Israel impedirían que la mayoría de las armas alcanzaran un objetivo". dijo Sima Shine, jefa del programa de Irán en el Instituto de Estudios de Seguridad Nacional en Tel Aviv. "Ese resultado dio espacio para que Netanyahu y los altos dirigentes adoptaran un tono más mesurado del que podrían haber logrado si uno de los misiles hubiera derribado un edificio de apartamentos o un cuartel".

Desde que comenzó la guerra en Gaza, en octubre, los aliados iraníes desde el Líbano hasta Yemen han lanzado ataques contra instalaciones militares israelíes y estadounidenses, pero Teherán ha señalado constantemente que no desea un conflicto frontal. Sin embargo, después de que un ataque aéreo israelí contra un complejo diplomático en Damasco mató a dos generales iraníes este mes, el país se sintió obligado a responder desde su propio territorio, según analistas y funcionarios iraníes.

"Mostramos moderación durante seis meses, considerando las condiciones de la región y considerando que no buscamos ampliar el alcance de la tensión", dijo el canciller iraní, Hossein Amir-Abdollahian. "Parece que el régimen israelí recibió una señal equivocada de la moderación de Irán".

Después de que un ataque en eneroperpetradopor un grupo militante alineado con Irán en Irak mató a tres miembros del servicio estadounidense en Jordania, Irán envió emisarios a Irak y el Líbano para enfriar las tensiones y brindar orientación para que cesaran los ataques a bases e intereses estadounidenses en la región. Los ataques disminuyeron casi de inmediato y la tregua informal se mantuvo.

#### Bombardeo audaz

Pero en los últimos meses Israel ha intensificado sus ataques contra los intereses iraníes en toda la región. El bombardeo en Damasco fue especialmente provocativo por su objetivo -un complejo diplomático, tradicionalmente exento de hostilidades- y porque mató a dos generales de alto rango de la Guardia Revolucionaria de Irán.

Había una sensación de que "la pasividad de Irán había alentado a Israel a ir demasiado lejos", dijo Ali Vaez, director del proyecto Irán del International Crisis Group. Vaez dijo que los gobernantes de Irán estaban bajo una presión cada vez mayor para responder directamente a Israel.

"Incluso se vería a comentaristas en la televisión estatal criticando la estrategia de moderación de Irán", dijo Vaez. Estas presiones son nuevas, dijo Vaez, y hablan de la creciente fuerza de los elementos de línea ultradura dentro de Irán.

En las dos semanas posteriores al ataque a Damasco, los líderes de Irán informaron pública y repetidamente que sus fuerzas responderían. El líder supremo del país prometió que Israel "lamentaría" sus acciones.

Los funcionarios estadounidenses e israelíes comenzaron a advertir en los últimos días que un ataque era inminente. Irán anunció en las redes sociales que el bombardeo se había desatado mientras los drones y misiles estaban en el aire.

El general Mohammad Bagheri, jefe del Estado Mayor Conjunto de Irán, dijo que la operación fue "com-El ataque fue diseñado sabiendo pletamente exitosa" en una entrevista con los medios estatales el domingo. Bagheri dijo que los ataques destruyeron un "centro de inteligencia y una base aérea"; Israel dijo que el 99% de los drones y misiles habían sido interceptados, muchos de ellos fuera del territorio israelí, y que solo se habían producido daños menores en una base en el sur.

> Irán está "claramente preparado para una contrarrespuesta y está dispuesto a subir la apuesta", dijo Vakil. "Creo que en Teherán se pensaba que si no se trazaba la línea roja, esto sería una pendiente resbaladiza hacia la guerra"

Los analistas dijeron que el ataque probablemente fue diseñado para parecer espectacular (un video viral mostróproyectiles interceptados por el sistema de defensa aérea de Israel sobre el complejo de la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén) manteniendo al mismo tiempo la muerte y la destrucción al mínimo.

"Irán no infligió el máximo daño", dijo Sanam Vakil, director del programa de Medio Oriente y Norte de Africa del grupo de expertos Chatham House de Londres. Sin embargo, "esto era importante para ellos simbólicamente", añadió, como una señal para los halcones nacionales y sus representantes regionales.

Irán se tomó tiempo para planificar y orquestar la respuesta, dijo Vakil, un esfuerzo que Teherán esperaba demostraría una amplia gama de capacidades en toda la región y garantizaría que la calibración se demostrara en todos sus dispares frentes.

En las horas posteriores al ataque, los líderes de Teherán se apresuraron a enfatizar que la respuesta fue mesurada y contenida. "Gracias a Dios, consideramos que esta misión fue exitosa y que produjo los resulta-

dos necesarios, por lo que no vemos la necesidad de continuar con ella". dijo Bagheri, jefe del Estado Mayor Conjunto de Irán.

Pero Irán ahora debe esperar el próximo paso de Israel. Si bien los funcionarios estadounidenses instan a sus homólogos israelíes a abstenerse de una escalada importante, los analistas dijeron que era poco probable que el gobierno de extrema derecha del primer ministro Benjamín Netanyahu dejara pasar el ataque iraní sin una respuesta. Benny Gantz, miembro del gabinetedeguerra, dijo anteayer que Israel "exigirá un precio" en el momento y lugar que elija.

#### Pendiente hacia la guerra

Irán está "claramente preparado para una contrarrespuesta y está dispuesto a subir la apuesta", dijo Vakil. "Creoque en Teherán se pensaba que si no se trazaba la línea roja, esto sería una pendiente resbaladiza hacia la guerra".

"El castigo al agresor, que fue la sincera promesa del poderoso y sabio líder de la revolución islámica, se ha hecho realidad", dijo el domingo el presidente iraní, Ebrahim Raisi, en un comunicado. describiendo los cientos de drones y misiles lanzados contra Israel como una "medida defensiva" que envió un "mensaje operativo combinado".

Videos difundidos por la televisión estatal mostraron a multitudes en Teherán celebrando los ataques y a legisladores iraníes vitoreando en los pasillos del Parlamento. "¡Salve a los combatientes del islam!", corearon los legisladores.

Los líderes de Teherán han vendido la política exterior del país, incluido su apoyo a grupos armados en Irak, Siria, Libanoy Yemen, como un intento de aislar al país de la inestabilidad y la violencia.

Pero algunos iraníes temen que la situación pueda salirse de control, con consecuencias nefastas para un país que ya está aislado internacionalmente y que lucha por superar una crisis económica. La moneda iraní ha perdido un tercio de su valor en los últimos dos años y la inflación está aumentando.

Sohrab, un experto en tecnología de la información de 50 años, dijo que teme que los líderes de Irán hayan arrinconado a Israel, dejando a Netanyahu sin otra opción que responder. Al igual que otras personas entrevistadas dentro de Irán, habló con la condición de ser identificado solo por su nombre, por temor a represalias por parte del Estado.

"La república islámica es la única responsable de esta tensión", afirmó. "Considero que toda la política exterior y regional de la república islámica está equivocada".

En las horas posteriores al ataque del sábado, Sohrab dijo que su madre lo llamó presa del pánico y le preguntó si debía abastecerse de comida yagua. Las redes sociales en Irán estaban llenas de rumores sobre avistamientos de misiles.

Meisam, un licenciado en sociología de 37 años que ahora trabaja como gerente de un café en el norte de Irán, dijo que teme que la escalada sea inevitable. Los ataques de Irán "se interpretarán como una declaración de guerra e implicarán medidas más fuertes y duras por parte de Israel", dijo.

"La escalada de tensión y el aumento de la inseguridad en la región no favorecen a nadie". •



Un grupo de iraníes festejó ayer en Teherán el ataque a Israel

## De Arabia Saudita a Jordania, la ayuda árabe para Tel Aviv

El ataque iraní fue repelido con el aporte de países de la región enfrentados a los ayatollahs

Ricard González

PARA LA NACION

BARCELONA.-Durante las últimas horas, tanto la prensa israelí como buena parte de la clase política del Estado hebreo han presumido por el funcionamiento de los sistemas de defensa antiaérea del país. Y tienen motivos para hacerlo: tan solo un residual 1% de los drones y misiles lanzados por Irán lograron impactar sobre territorio israelí. Ahora bien, el Ejército no logróese hito solo, sino que contó con el apoyo de varios países. Según ha informado su vocero, Daniel Hagari, los aliados que apuntalaron las defensas israelíes fueron Estados Unidos, el Reino Unido y Francia, además de Jordania. Sin embargo, no todos ellos asumieron roles de una misma relevancia.

Como era de esperar, Estados Unidos, el más estrecho aliado de Israel y poseedor del Ejército más poderoso del mundo, fue el que tuvo un papel más destacado. De hecho, días antes del ataque, el Pentágono envió a uno de sus oficiales de mayor rango, el general Michael Kurilla, para coordinar una estrategia de defensa común ante el inminente contraataque iraní.

Deacuerdo con el diario The Washington Post, el Ejército estadounidense neutralizó 70 de los cerca de 170 drones lanzados por Irán en una tarea que correspondió a los cazabombarderos de los escuadrones

494 y Seymour Johnson, con base habitual en Gran Bretaña y Carolina del Norte, respectivamente. La información que no ha trascendido es de dónde despegaron estas aeronaves. Podrían haberlo hecho de alguna de las bases aéreas del país en la región, o bien de alguno de los portaaviones que ha desplegado el país en la zona.

Esta es una información sensible que podría comprometer a algunos de los gobiernos cercanos a Washington, sobre todo Irak, que mantiene una compleja relación con Teherán y cuenta con una población hostil a la presencia militar estadounidense en su territorio. Lo que sí se sabe es que algunos de los drones fueron abatidos mientras sobrevolaban el cielo del sur de Siria.

En cuanto a la intercepción de los misiles balísticos y de crucero, correspondió a las baterías instaladasen los destructores USS Carneyy USS Arleigh desplegados en el Mediterráneo Oriental. Estos buques, que cuentan con el sofisticado sistema de defensa antiaérea Aegis, derribaron entre cuatro y seis misiles balísticos, ha revelado The Washington Post. Además, desde una base militar en Erbil, el Kurdistán iraquí, el Ejército estadounidense abatió un misil de crucero que había penetrado en el espacio aéreo iraquí.

Las informaciones respecto de la participación de los demás aliados no son tan precisas. El primer minisLA NACION | MARTES 16 DE ABRIL DE 2024



ATTA KENARE/AFP

tro inglés, Rishi Sunak, confirmó el domingo que varios cazabombarderos Typhoon británicos de las RAF, las fuerzas aéreas del país, abatieron a un número indeterminado de drones iraníes. Los aviones habrían despegado de las bases que Gran Bretaña tiene en Chipre, y habrían efectuado las operaciones en el espacio aéreo de Siria e Irak, sin entrar en territorio israelí. Los efectivos movilizados para asistir a Israel forman parte de los desplegados para luchar contra el autodenominado Estado Islámico.

Encuanto a Francia, su papeles el más vago. Tras dos días de silencio gubernamental, fue el propio presidente del país, Emmanuel Macron, quién ayer aclaró en una entrevista que aviones franceses realizaron "interceptaciones" sin dar ningún detalle más.

#### Patrullaje

Antes, la única fuente que había mencionado la participación francesa fue Daniel Hagari, el vocero militar israelí, que se limitó a decir que Francia había ayudado "patrullando el espacio aéreo". Esa falta de concreción podría significar que el rol francés fue muy marginal y que Tel Aviv lo habría añadido a la lista para reforzar la idea de que cuenta con el apoyo de sus aliados tradicionales. Otra posible interpretación es que París habría pedido discreción para no dañar sus relaciones con Teherán.

Ahora bien, el país cuyo papel la noche del sábado suscitó una mayor controversia interna es Jordania, que debe mantener unos delicados equilibrios en el conflicto de Oriente Próximo. Por un lado, su clase dirigente, liderada por la monarquía hachemita, ha sido siempre muy prooccidental, lo que la empuja a buscar algún tipo de entente con Israel.

Pero por el otro, más de la mitad de su población es de origen palestino, la mayoría refugiados o descendientes de refugiados de alguna de las guerras ocurridas en Palestina, por lo que al menos de forma retórica el gobierno debe mantener posturas propalestinas.

Esto explica que el gobierno jordano emitiera un comunicado en el que remarcaba que su decisión de abatir varios artefactos voladores iraníes tenía como único objetivo garantizar la seguridad de su población civil. "Restos de metralla cayeron en varios lugares sin causar ningún daño significativo o lesión a algún ciudadano", aseguraba la comunidad. Aunque no informó qué tipo de artefactos eran, se cree que se trató de drones más que misiles de crucero o balísticos, que requieren unos sistemas más sofisticados. Entre los jordanos palestinos, muchas voces se han elevado criticando una actuación que consideran que fue un favor al Estado hebreo, probablemente coordinada por Washington.

Otros países de la región pusieron también su grano de arena para evitar una guerra regional de consecuencias imprevisibles, pero probablemente nefastas para todos ellos. Por ejemplo, la prensa turca asegura que el régimen irani previno del ataque a Ankara con la finalidad de que hiciera llegar la información a Washington para poder limitar los daños. Asimismo, The Wall Street Journal ha informado que la misma situación se habría producido con Arabia Saudita y Emiratos Arabes Unidos, dos países con una enemistad histórica con el régimen de los ayatollahs, pero que en los últimos años han buscado una distensión con Teherán.

La gran duda que deja este complejo escenario de ayudas y mediaciones ocultas es hasta qué punto las defensas israelíes habrían sido capaces de abatir la gran mayoría dronesy misiles iraníes sin la ayuda de los ejércitos de sus aliados, y, sobretodo, si Teherán no hubiera telegrafiado su ofensiva días antes. •

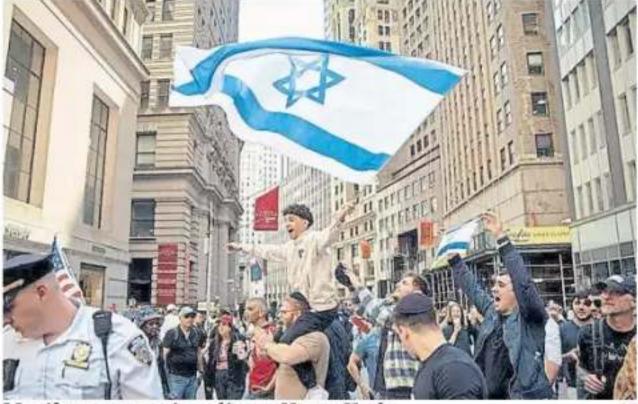

Manifestantes proisraelíes en Nueva York

## Oro, crudo y acciones: el impacto del conflicto en los mercados

En momentos de incertidumbre, los inversores se alejan de activos de riesgo, como las acciones argentinas

#### Melisa Reinhold

En momentos de tensión global, la aversión al riesgo se dispara entre los inversores. Por esa razón, la escalada de tensión entre Israel e Irán durante el fin de semana generó ruido y nerviosismo entre los analistas del mercado, a la espera de conocer cómo se desarrolla el conflicto y qué impacto podría tener en la economía y los mercados internacionales.

El sábado por la noche, Irán lanzó más de 300 drones y misiles de crucero hacia Israel, en una misión de represalia por el bombardeo de la embajada iraní en Damasco, capital de Siria, a comienzos de este mes.

"La escalada del conflicto entre estas dos potencias de Medio Oriente era algo que se temía desde hacía algún tiempo. Sin embargo, hoy los temores de un incremento adicional en la violencia han disminuido. El presidente Joe Biden habría comunicado al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que Estados Unidos no apoyará un contra ataque, mientras que las naciones europeas también están instando a Israel a no reaccionar con agresión. Irán ha declarado que 'el asunto puede considerarse concluido', lo que ha generado cierta calma en los mercados", señalaron desde Portfolio Personal de Inversiones (PPI).

Las palabras de Biden trajeron cierta tranquilidad entre los inversores, lo que permitió que las principales bolsas que operan en Wall Street abrieran en verde. No obstante, pasado el mediodía revirtieron la tendencia: el índice tecnológico Nasdaq cayó 1%; el S&P500, un 0,7%, y el industrial Dow Jones, 0,3%. Los analistas advierten que cualquier otra señal de escalada del conflicto repercutirá en los mercados.

"Los conflictos geopolíticos suelen aumentar la aversión al riesgo entre los inversores, lo que significa que estos podrían preferir activos considerados más seguros—como bonos del gobierno de Estados Unidos o activos en monedas estables—, en lugar de invertir en acciones o activos de mayor riesgo. El concepto se conoce como fly to quality (salto hacia la calidad), donde quienes invierten hacen una relocación hacia activos más conservadores", explicó Martín D'Odorico, director de Guardian Capital.

En ese escenario, el oro cotizaba a US\$2374 la onza, tras haber marcado un récord histórico de US\$2446 durante el viernes pasado. En tanto, el bono del Tesoro americano abrió el día al alza y la tasa de referencia a 10 años subía hasta 4,638%, su nivel más alto desde noviembre pasado.

"La evolución de la coyuntura internacional repercutirá en el equity [acciones]. La posibilidad de una guerra en Medio Oriente aumentará la volatilidad de los activos y aquellos que requieran de un mayor apetito por el riesgo, como las acciones argentinas, pueden resultar afectados", agregaron desde PPI.

La coyuntura internacional impactó en la Bolsa porteña, que retrocedió un 1%. También se tiñeron de rojo las acciones argentinas que operan en el exterior, sobre todo los papeles de Central Puerto (-5,5%), Grupo Financiero Galicia (-5%), Transportadora de Gas del Sur (-4,5%) y BBVA (-4,4%), entre otras.

En el mismo sentido apuntó D'Odorico, quien remarcó que ante un efecto de huida del riesgo a nivel global podrían registrarse salidas de capitales de países emergentes, como la Argentina. Este efecto podría afectar los mercados financieros locales y la moneda. Los dólares libres treparon hasta \$27 (el contado con liquidación) y los bonos soberanos de deuda cayeron hasta 3,7% en el exterior (GD46D).

"Estos conflictos también pueden afectar los precios de commodities como el oro y el petróleo. Por ejemplo, durante el año pasado, la sospecha de que Irán podría estar involucrado en el conflicto entre Hamas e Israel provocó una suba en los precios del petróleo WTI (West Texas Intermediate) y del petróleo Brent en los mercados financieros. Hay que tener en cuenta que Medio Oriente es una importante fuente de petróleo, por lo que cualquier tensión en la región podría elevar los precios de este en el mundo. Por otro lado, el oro tiende a ser visto como un refugio de valor en tiempos de incertidumbre, por lo cual puede analizarse que su precio podría aumentar", agregó.

El precio del crudo se posicionaba en los US\$85,21, luego de que durante el fin de semana alcanzara un pico de US\$87,54. Un valor similar registra el Brent, a US\$89,77, tras marcar US\$92,12 el viernes 12 de abril. Para los analistas, los incrementos en el precio del petróleo podrían presionar tanto la inflación local como la de Estados Unidos.

Ciales de defensa fialan que las fuerzas ahora tienen mejor in y nuevas tácticas en su para destruir la redistrica en su para destruir

"La Argentina es un país que importa petróleo y otros productos básicos. Un aumento en los precios podría afectar la balanza comercial y la inflación del país, teniendo en cuenta también que el precio de la nafta, por ejemplo, surge de esos valores internacionales", cerró D'Odorico. •

#### Ucrania pide a Occidente un escudo igual al que protegió a Israel

Rusia sostiene una feroz campaña aérea sobre la infraestructura del país

KIEV.—El éxito de Israely sus aliados al frustrar en gran medida un ataque masivo iraní con misiles y drones muestra lo que Ucrania podría lograr contra los bombardeos aéreos rusos si tuviera más apoyo de sus socios, afirmó ayer el canciller ucraniano, Dmytro Kuleba.

Una reciente campaña aérea rusa dirigida a la infraestructura energética de Ucrania y otros objetivos causó grandes daños, y Kiev suplica a sus aliados occidentales que proporcionen más sistemas de defensa aérea, después de más de dos años de guerra.

Al sistema de defensa de Israel, con la ayuda de Estados Unidos y el Reino Unido –países que también apoyan el esfuerzo bélico de Ucrania–, se le atribuye haber evitado daños graves o víctimas en el ataque del domingo por parte de Irán, que lanzó más de 300 drones y misiles.

Hablando con periodistas en Kiev, Kuleba instó a los aliados de Ucrania a "darnos lo que necesitamos y nosotros haremos el resto del trabajo".

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, hizo lo mismo el domingo por la noche, refiriéndose al ataque iraní. "El mundo entero ve lo que es la verdadera defensa. Ve que es factible", escribió en Telegram.

La semana pasada, Rusia disparó casi 130 drones explosivos, más de 80 misiles y casi 700 bombas aéreas guiadas contra Ucrania, dijo Zelensky, que reclamó a sus aliados que envíen más sistemas Patriot.

Sin embargo, el Instituto para el Estudio de la Guerra señaló que existen diferencias claves entre los desafios que enfrentan Israel y Ucrania.

"Las fuerzas rusas lanzan drones y misiles desde toda la Ucrania ocupada y en las proximidades de Ucrania desdedentro de Rusia, lo que brinda a los defensores aéreos ucranianos una fracción del tiempo que Israel y sus aliados aprovecharon para mitigar con éxito el ataque masivo con misiles y drones iraníes", explicó el grupo de expertos con sede en Washington en una evaluación de anteanoche.

La escala y la mayor precisión de los recientes ataques rusos han puesto nerviosos a los oficiales de defensa de Ucrania. Señalan que las fuerzas del Kremlin ahora tienen mejor inteligencia y nuevas tácticas en su campaña para destruir la red eléctrica de Ucrania y aplastar su economía. Aparentemente, Moscú también aprendió cómo explotar las brechas en las defensas aéreas en todo el enorme país.

Al mismo tiempo, Ucrania lucha contra la escasez de municiones y tropas. El jefe militar advirtió el sábado que la situación del campo de batalla en el este industrial ha empeorado significativamente.

Agencias AP y DPA

6 EL MUNDO LA NACION | MARTES 16 DE ABRIL DE 2024

## En el primer día del juicio por soborno, Trump buscó recusar sin éxito al juez

EE.UU. El exmandatario dijo al ingresar al tribunal que "no tendrá un juicio justo" por el caso Stormy Daniels; se inició el proceso de selección del jurado

NUEVA YORK.- El juicio penal contra Donald Trump, el primer expresidente de la historia de Estados Unidos que se sienta en un banquillo de acusados, arrancó ayer finalmente en un tribunal de Nueva York, en plena campaña presidencial de 2024.

Trump buscó hasta último momento impugnar al juez Juan Merchan, de origen colombiano, que rechazó una vez más al abrir el juicio el pedido del magnate, de 77 años, de que se apartara del caso. "No tendremos un juicio justo". había dicho el exmandatario al in-

bas que había que presentar, el tos legales" los pagos realizados a magistrado se dirigió al acusado para informarle de que "tiene el derecho de estar presente en el juicio". "¿Entiende?", le preguntó, a lo que Trumpasintió. También le advirtió que puede ser declarado en desacato y terminar en la cárcel si interrumpe los debates.

El magistrado debió de advertir más de una vez al magnate, sin embargo, que expresó más de una vez con fastidio su desaprobación con movimientos de cabeza y llegó a ser sorprendido durmiéndose.

Para el republicano, candidato de su partido para las elecciones presidenciales de noviembre, el juicio representa una "persecución política" orquestada por sus rivales demócratas para impedirle lograr su sueño de volver a la Casa Blanca.

"Esto es un asalto a Estados Unidos. Nunca había ocurrido nada parecido", dijo el republicano al llegar al tribunal donde será juzgado por ocultar un pago de 130.000 dólares a la ex actriz porno Stormy Daniels para comprar su silencio por una supuesta relación extramatrimonial. De esa manera, Trump habría buscado resguardar su campaña presidencial de 2016, que finalmente ganó contra la demócrata Hillary Clinton.

El multimillonario no está acusado por el pago en sí para ocultar una relación sexual que él siempre ha negado, sino por haberlo disfrazado como gastos legales de la Organización Trump, la empresa familiar, lo que puede acarrearle una condena de hasta cuatro años de cárcel.

Sin embargo, la sentencia, sea cual sea el resultado, no sería obstáculo para que Trump se presente a las elecciones presidenciales del 5 de noviembre, en las que se enfrentará por segunda vez al demócrata Joe Biden, que lo derrotó en los comicios de hace cuatro años. Ni siquiera impediría que ejerza la presidencia.

El juez, la fiscalía y la defensa comenzaron ayer con la selección de entre "500 candidatos potenciales" a los doce jurados y seis suplentes que tendrán la responsabilidad de declarar por unanimidad al mag-

nate "culpable" o "no culpable". Ese proceso de selección puede llevar varios días.

Los candidatos por sorteo tienen que responder a un minucioso cuestionario sobre sus simpatías políticas en una ciudad con el corazón mayoritariamente demócratay, sobre todo, sobre su imparcialidad y capacidad para definir la suerte de uno de los políticos más influyentes de los últimos tiempos, tanto en Estados Unidos como en el mundo.

El millonario está acusado de 34 falsificaciones de documentos contables de la Organización Tras un debate sobre las prue- Trump para camuflar como "gas-Stormy Daniels, que adelantó de su bolsillo el entonces abogado de Trump y hombre de confianza, Michael Cohen, actualmente enemigo jurado del magnate. Cohen será uno de los testigos claves de la acusación.

El juicio tendrá que demostrar que Trump sabía de esos pagos, por los que Cohen ya fue condenado. Los abogados de Trump desarrollaron una estrategia defensiva basada, según los medios, en las tres d: delay, deny and denigrate; es decir, "demorar, negary difamar". En cuanto a la parte de difamación, el trabajo está casi exclusivamente en manos de Trump, que, a pesar de la orden de silencio del juez Merchan, continúa publicando posts vitriólicos contra Daniels y Cohen, acusándolos alternativamente de ser "mentirosos, oportunistas" e, incluso, "basura".

#### "Mucho en juego"

Este es uno de los numerosos frentes abiertos para el magnate neoyorquino, que denuncia ser víctima de "una caza de brujas".

El candidato republicano está también acusado, en otros juicios aún sin fecha, de tratar de revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 y de su gestión de documentos clasificados que se llevó con él cuando dejó la Casa Blanca.

"Lo que está en juego es mucho, porque Trumpy sus abogados han logrado hasta ahora retrasar los (otros) juicios", dice Carl Tobias, profesor de Derecho de la Universidad de Richmond.

"Nuestrosenemigosquieren quitarme mi libertad porque nunca los voy a dejar que les quiten la suya", les dijo a sus seguidores el sábado en un mitin en Pensilvania.

Fuera del tribunal, acordonado por la policía, un puñado de seguidoresy de detractores del magnate se manifestaron a favor y en contra de Trump, cuyos problemas legales, lejos de impactar en su fulgurante carrera a la presidencia, parecen reforzarla entre sus incondicionales.

Agencias AFP y AP



Trump, con gesto adusto, en el banquillo de una corte de Manhattan

JEENAH MOON/AP

## Incluso con una condena, ¿puede el magnate volver a la Casa Blanca?

**EL ESCENARIO** 

David Nakamura THE WASHINGTON POST

WASHINGTON onald Trumpenfrenta cargos por delitos graves en cuatro causas penales independiennorteamericanos y en Washington, yun veredicto condenatorio en cualquiera de esas causas posiblemente

conlleve una sentencia de cárcel. Esas circunstancias han reactualizado un viejo interrogante: ¿podría Trump, o cualquier otra persona, ser condenado por un delito grave y cumplir funciones de presidente y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas posiblemente desde

la cárcel? Según los expertos legales, la respuesta corta es que sí, porque la Constitución de Estados Unidos no lo prohíbe. "Los requisitos que impone la Constitución para ser presidente son pocos: ser mayor de 35 años, ser estadounidense de nacimiento y haber residido en el país durante al menos 14 años", apunta el profesor Richard L. Hasen, experto en derecho electoral de la Universidad de California en Los Angeles.

Hasen agrega que la 14<sup>®</sup> enmienda, aprobada por el Congreso después de la Guerra Civil, prohíbe postularse para la presidencia a cualquiera que haya participado en una insurrección. "Pero no es por eso por lo que Trump está siendo juzgado en Nueva York, y por lo tanto no tiene otras restricciones", señala Hasen en referencia a la primer juicio penal que enfrenta el expresidente. Trump tampoco está acusado de insurrec-

ción en sus otras causas penales. Elescenario puede parecer contradictorio, dado que numerosos estados norteamericanos prohíben a los delincuentes ocupar cargos locales y hasta restringen su derecho a votar. Como lo ha hecho en muchos otros aspectos, Trump está nuevamente poniendo a prueba las normas políticas y demostrando que el hecho de que el sistema democrático de Estados Unidos no haya anticipado un resultado improbable no significa que no pueda darse.

#### Las causas del expresidente

El juicio que enfrenta Trumpante el tribunal del estado de Nueva York es por falsificar registros comerciales para ocultar un "pago de silencio" a la exactriz porno Stormy Daniels antes de las elecciones de 2016. También enfrenta cargos ante un tribunal federal de Washington y ante un tribunal del estado de Georgia relacio-

nados con el intento de dar vuelta los resultados de las elecciones de 2020. Y en Florida, enfrenta una causa federal por supuesto desmanejo de documentos clasificados después de salir de la Casa Blanca.

Trump se ha declarado inocente de los 88 cargos en su contra.

Al redactar la Constitución, los tes que se tramitan en tres estados padres fundadores no consideraron seriamente la posibilidad de que alguien condenado por un delito grave pudiera ser un candidato viable para la Casa Blanca, apunta Kimberly Wehle, profesora de derecho en la Universidad de Baltimore. Por el contrario, dice Wehle, supusieron que el ascenso político de esa persona severía frenado y que sería sumamente improbable que alcanzara los niveles más altos del sistema político norteamericano.

> Si tienen antecedentes penales, los aspirantes a muchos puestos en el gobierno federal, particularmente en las agencias de inteligencia y defensa, no pasan el chequeo de antecedentes para obtener autorizaciones de seguridad nacional de alto nivel. Si alaprobarla14\*enmiendaelCongreso no fue más allá y no prohibió que un condenado ocupe la presidencia, fue una cuestión de decisión política, apunta Wehle.

"¿Por qué nuestro país es tan alérgico a la idea de que las personas que alcanzan esa incomparable posición de poder, como es la presidencia, estén sujetas a las mismas evaluaciones y requisitos que tienen que cumplir los que están más abajo en la cadena de mando y que desempeñan tareas comunes?", cuestiona Wehle.

Trumpcuentacon un apoyo público mucho mayor: a meses de que se celebren las convenciones partidarias, las encuestas lo muestran ligeramente por delante del presidente Joe Biden en varios estados indecisos. Aunque algunas encuestas indican que su apoyo podría disminuir si es declarado culpable de un delito, desde que comenzaron a lloverle acusaciones judiciales, hace poco más de un año, Trump ha logrado consolidar su respaldo dentro del Partido Republicano, venciendo a sus rivales en las primarias.

Y el mes pasado, la Justicia desestimó un desafío importante a su derecho para postularse.

Endiciembre, la Corte Suprema de Colorado había dictaminado que las boletas de Trump podían ser retiradas de la primaria del estado en virtud de la sección 3 de la 14<sup>®</sup> en mienda, debido a su presunta incitación a la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos. Pero en marzo la Corte Suprema de Estados Unidos revocó por unanimidad esa decisión, afirmando que hacer cumplir la disposición constitucional que prohíbe a los insurrectos convertirse en candidatos y funcionarios federales es una facultad exclusiva del Congreso.

#### Reforma constitucional

Los expertos legales señalan que para prohibir que un convicto se postule para la Casa Blanca haría falta una reforma constitucional más amplia que contara con el respaldo de dos tercios del Congreso, un resultado muy improbable dada la profunda polarización política del país.

Una solución legal "no es el mejor camino", afirma Chris Edelson, profesor adjunto de gobernabilidad de la American University, yagrega que deberían ser más bien los líderes republicanos y demócratas, junto con el electorado, quienes reafirmaran su compromiso con la democracia rechazando a los candidatos que hayan violado la ley o hayan sido acusados de delitos penales. "En un sistemasanoyfuncional, habríamos tenido un candidato diferente, y hasta los republicanos habríandicho: ¡Estoes demasiado!"', apunta Edelson en referencia a Trump.

En la mayoría de los estados, los condenados pierden su derecho a votar, al menos durante un tiempo. En Florida, el estado donde Trump tiene fijada su residencia legal, antes de recuperar el derecho a votar, los condenados deben haber cumplido su sentencia, incluida la libertad condicional, y pagar multas. Por eso ahora se plantea la posibilidad de que Trump, si es declarado culpable, pierda su derecho a votar, pero siga siendo candidato presidencial.

Desmond Meade, director ejecutivo de la Coalición para la Restauración de los Derechos de Florida, dice que la restricción del voto que pesa sobre los delincuentes en Florida es excesiva, y agrega que es irónico que en el debate de las primarias presidenciales del Partido Republicano, el año pasado, el gobernador de Florida, Ron DeSantis-quien siempre se opuso a aliviar la restricción del voto de los convictos-señalara que apoyaría a Trumpaunque fuera declarado culpable. Yotroscinco entonces candidatos estuvieron de acuerdo.

"Fue algo increíble", apunta Meade, "porque si estás dispuesto a apoyar a alguien que fue condenado por un delito grave y se postula para presidente, no parece haber razones válidas para impedir que otro condenado por un delito grave pueda votar para elegir a su próximo presidente".

Traducción de Jaime Arrambide

LA NACION | MARTES 16 DE ABRIL DE 2024 EL MUNDO | 7

## Nuevo ataque en Australia: apuñalan a un sacerdote durante una misa

**SÍDNEY**. El hecho se dio dos días después del mortal ataque en un shopping; las cuatro personas heridas están fuera de peligro

SIDNEY.- Un nuevo hecho criminal conmovió a la ciudad de Sídney, en Australia. Un hombre apuñaló a un sacerdote y a otras personas durante una misa en la iglesia local Christ The Good Shepherd. El hecho se dio dos días después de que otro atacante matara a seis víctimas centro comercial.

El agresor, que llevó ade- blemas mentales. lante su ataque en la iglesia cristiana asiria, fue detenido por la policía australiana. Al menos cuatro personas resultaron heridas durante el ataque con un cuchillo, entre ellas el obispo Mar Mari Emmanuel.

cias trasladó a un hombre de unos 50 años a un hospital con heridas de arma blanca, mientras que otras tres personas fueron atendidas en el lugar de los hechos. La policía aclaró que no corre peligro la vida de ninguna de estas víctimas, según la cade- por una agente policial, por na pública ABC.

El incidente tuvo lugar en una iglesia de la localidad de Wakeley, situada en las afueras de Sídney, durante una misa que estaba siendo transmitida a través de Internet, por lo que hubo varias personas que presenciaron el ataque en directo.

En las imágenes que se viralizaron se ve al sospechoso Las víctimas acercarse a paso apresurado en dirección al obispo por el pasillo de la iglesia cuando, de repente, se abalanza con furia sobre el cura que encabezaba el servicio. Enseguida, varios miembros de la congregación acudieron a ayudar a la primera de las víctimas en medio de gritos de desesperación.

Australia está sensibilizada por este tipo de ataques. El último sábado, seis perso-

EE.UU. presiona con

el petróleo a Maduro

por las elecciones

nas murieron en otro apuñalamiento masivo en un centro comercial, también en la ciudad de Sídney. El hecho generó conmoción en la comunidad internacional. Las pudiera tratarse de un ataque terrorista e identificaron al agresor, fallecido por dispahombre de 40 años con pro-

Videos compartidos en redes sociales grabaron a Joel Cauchi atacando, principalmente a mujeres, en su embestida en el complejo comercial de Westfield Bondi Junction. Cinco de los seis muertos son mujeres, así co-El personal de emergen- mo la mayoría de los heridos. "Las imágenes hablan por sí mismas y esa es ciertamente una línea de investigación para nosotros", dijo la comisaria Karen Webb, de la policía del estado de Nueva Gales del Sur.

El atacante fue abatido lo que es "importante ahora que los detectives dediquen tiempo a entrevistar a quienes lo conocían" para tratar de dilucidar su motivación. Su padre, Andrew Cauchi, declaró a los medios locales que estaba "devastado" y que desconocía qué llevó a su hijo a matar.

La última de las seis víctimas en ser identificada fue Yixuan Cheng, una joven china que estudiaba en la Universidad de Sídney. Las otras mujeres asesinadas eran una diseñadora, una socorrista voluntaria, la hija de un empresario y una madre primeriza. Esta última, Ashlee Good, de 38 años, entregó desesperada a su bebé, que se encuentra en estado grave, a unos desconocidos

autoridades descartaron que con un arma blanca en un ros de una agente, como un

antes de ser trasladada al hospital, donde murió.

El único hombre muerto fue el paquistaní Faraz Tahir, de 30 años, que trabajaba como guardia de seguridad cuando fue apuñalado. •

Agencias AFP y AP



El exacto instante en que comienza la agresión contra el religioso

ARCHIVO

## Maestría en Periodismo

#### LA NACION



UNIVERSIDAD TORCUATO DI TELLA



Juan Cruz Andrada Cantarell



Maria Luján Berardi



Matias Bianchi





Maria Cristina Escobedo Paz



Lucrecia Eterovich



Erica Goncalves



Sofia Hollander



llaria Landini



Guillermina Leudesdorf



Andrea Marotta



Magali Mayo



Silvana Mariela Montaldo



Claudio Rodrigo Nardillo



Lucia Pereyra



Lucia Rennella



Enrique Alejandro Silva Torres



Maria Agustina Surballe Muller

La Maestría en Periodismo de La Nacion y la Universidad Torcuato Di Tella felicita a sus graduados 2022, que reciben sus diplomas hoy. Queremos agradecer a las empresas que contribuyen a la formación de un periodismo de calidad con su aporte a nuestro fondo de becas.

Las siguientes empresas contribuyen al fondo de becas de la Maestría:





















cumplimiento de sus prome-

sas para las elecciones presidenciales del 28 de julio. "A

SANCIONES. WASHING-

TON.- Estados Unidos no

renovará una licencia tem-

poral que expira pasado

mañana y que alivió en los

vará la licencia cuando expire el 18 de abril de 2024", dijo exportaciones de petróleo de Venezuela aumentaron en marzo a su nivel más alto desde principios de 2020.La petrolera estatal venezolana, Pdvsa, dijo que está prepara-

da para cualquier escenario, incluido el regreso de sancio-

nes petroleras totales. •

falta de avances por parte de Maduro y sus representantes

en términos de implementar

las disposiciones de la hoja de

ruta, Estados Unidos no reno-

## POLÍTICA

Edición de hoy a cargo de **Damián Nabot** www.lanacion.com/politica | @LNpolitica | Facebook.com/lanacion politica@lanacion.com.ar

#### LAS CATEGORÍAS DE SEGURIDAD QUE SE DISPUSIERON EN LA ARGENTINA

Las ordenó ayer el Ministerio de Seguridad a partir de los riesgos que genera el accionar iraní

#### La Argentina y el mundo | EL IMPACTO DEL CONFLICTO EN MEDIO ORIENTE

## El Gobierno reforzó la seguridad en las fronteras por el ataque de Irán

El portavoz presidencial indicó que están en alerta "ante cualquier episodio" que "llame la atención"; preocupa la entrega de pasaportes a iraníes en Bolivia y reabren embajadas en Teherán y Tel Aviv

#### Jaime Rosemberg

LA NACION

Horas después del categórico apoyo de la administración de Javier Milei a Israel en el marco de los ataques que recibió de Irán con misiles y drones, el Gobierno confirmó ayer que incrementó la seguridad en las fronteras, en prevención de un eventual ataque.

"Se ha aumentado el nivel de seguridad", aseguró el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Sin embargo, el Ministerio de Seguridad informó ayer por la tarde que en determinados lugares la alerta había sido llevada a "moderada" (ver aparte).

En su habitual conferencia de prensa matutina, el funcionario dijo que "el Presidente no ha recibido amenazas". Y rechazó que el apoyo incondicional de Milei a Israel ponga al país como eventual blanco de futuros ataques terroristas.

"No consideramos que ponernos de frente a un problema que tiene el mundo nos haga un blanco o cambie la situación en un país que ya tuvo dos atentados", reforzó Adorni.

Se refirió así a los ataques a la embajada de Israel, en 1992, y a la sede de la AMIA, en 1994, perpetrados por la organización terrorista Hezbollah, financiada por Irán, según confirmó en su reciente fallo la Cámara de Casación Penal.

El portavoz consideró también que "el ataque de Irán no es solo a Israel, sino a Occidente, a la libertad individual, a los derechos de las mujeres y a características del mundo libre".

La afirmación llegó un día después de la reunión del comité de crisis, encabezado por el Presidente, que debatió el complicado panorama en Medio Oriente y sus implicancias para el país.

"Consideramos que todo el mundo libre está amenazado. No tenemos más que ponernos de lado de los que defendemos el mundo libre", reiteró Adorni.

Así marcó una continuidad con las declaraciones que el Presidente suele dar para explicar su cercanía con el Estado hebreo, aliado clave de Estados Unidos en la región.

Al ser consultado sobre iniciativas legislativas que, desde Juntos por el Cambio, piden al Gobierno romper relaciones diplomáticas con Irán, Adorni dijo: "Cualquier decisión en términos diplomáticos se va a anunciar cuando se tome".

#### Análisis

Según pudo saber LA NACION, en la previa de la reunión del domingo por la noche, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reunió a representantes de la Policía Federal, la Gendarmería y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), más el secretario de Seguridad porteño, Waldo Wolff, y dirigentes de la DAIA.

En ese cónclave, y a partir de un informe de la dirección de Inteligencia Criminal de su ministerio, Bullrich adelantó las medidas que se discutirían en el plenario del gabinete.

Agregó que además del refuerzo en las fronteras se redoblarían los controles sobre pasaportes y documentos, sobre todo los provenientes de Bolivia, que tiene un acuerdo de cooperación con Irán.

#### EL EMBAJADOR AGRADECIÓ EL APOYO OFICIAL

El embajador de Israel en la Argentina, Eyal Sela, dijo que además del apoyo del gobierno de Javier Milei recibió varios mensajes de solidaridad de la oposición, tras el ataque que su país recibió por parte de Irán.

"Salvo la Izquierda, me han mandadomensajes senadores, diputados, intendentes, de casi todos los partidos", manifestó Sela. También explicó que las actividades de la comunidad judía en la Argentina se desarrollan con normalidad, sin una alerta adicional. "No tenemos información concreta de ningún ataque", manifestó en diálogocon Eduardo Feinmann, en LN+.

"Le dan pasaportes y DNI del Mercosur a cualquier iraní que los pida", se quejaron desde la Casa Rosada.

En la conferencia de prensa tras la reunión de gabinete que encabezó Javier Milei, el vocero Manuel Adorni había reiterado el domingo que la Argentina apoya incondicionalmente a Israel.

El Presidente recibió al embajador de Israel en la Argentina, Eyal Sela, quien agradeció al Gobierno "por su rotunda condena a Irán y estar del lado correcto de la historia y los hechos".

En un video grabado junto a Adorni, distribuido al finalizar el encuentro, Sela añadió: "Vine aquí para expresar el agradecimiento del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y del presidente de Israel, Isaac Herzog, al presidente Javier Milei. Estamos muy agradecidos con el Presidente por lo que se publicó sobre el tema".

Desde el Gobierno aseguraban ayer que Sela "no participó de la reunión de gabinete", en un intento de rechazar las críticas que despertó la presencia del embajador israelí en esa reunión.

No obstante, el comunicado sobre esa reunión de gabinete difundido ayer por el propio Gobierno afirmaba: "En la reunión participó también el embajador de Israel en la Argentina, Eyal Sela, quien describió los acontecimientos y la posición del gobierno israelí. El funcionario de ese país le agradeció personalmente al presidente Milei el apoyo de la Argentina".

Mientras Adorni afirmaba que el Gobierno seguiría "atentamente" la coyuntura de Medio Oriente, las cuatro embajadas argentinas en esa región fueron reabiertas.

Según confirmaron fuentes diplomáticas a LA NACION, la canciller Diana Mondino sostuvo anteayer una reunión virtual con los representantes en las embajadas de Irán, Israel, el Líbano y Siria, en las que les sugirió retomar la actividad en esas embajadas, si la situación general lo permitía.

La reapertura de las sedes diplomáticas se produjo finalmente ayer, jornada en la que no se produjeron nuevos incidentes. •



Custodia policial frente a la sede de la AMIA, en la Capital Federal

## Los controles se enfocaron en especial en la región norte

El Gobierno redujo las medidas en el resto del país

#### Cecilia Devanna

LA NACION

A lo largo de la jornada, el Gobierno fue precisando los alcances de los alerta frente al conflicto.

Por la tarde, redujo el nivel de alerta que imperaba en parte del país desde que el último sábado Irán atacó a Israel y se activaron las alarmas.

Según pudo saber LA NACION de altas fuentes oficiales, el descenso acompañó la baja también en el clima de máxima de confrontación que marcó el fin de semana en Medio Oriente. "Estamos cambiando los niveles de alerta", explicaron a

LA NACION en la Casa Rosada, para detallar: la alerta se mantiene alta en la zona norte, donde se ubica la Triple Frontera, entre la Argentina, Paraguay y Brasil, y moderada en el resto del país.

También se mantuvo el nivel alto en las embajadas argentinas radicadas en la zona de conflicto, que fueron reabiertas ayer, y moderado en otras sedes diplomáticas.

El presidente Javier Milei interrumpió abruptamente el sábado su gira internacional para regresar a Buenos Airesymanifestar su alineamiento completo con Israel.

El domingo reunió de emergencia a sus ministros en la Casa Rosada,

POLÍTICA 9 LA NACION | MARTES 16 DE ABRIL DE 2024

|            | En la zona norte            | En el resto del país     |
|------------|-----------------------------|--------------------------|
| FRONTERAS  |                             |                          |
|            | NIVEL DE ALERTA <b>ALTO</b> | NIVEL DE ALERTA MODERADO |
| FREDATADAG | En los países en conflicto  | En el resto del mundo    |
| EMBAJADAS  | NIVEL DE ALERTA <b>ALTO</b> | NIVEL DE ALERTA MODERADO |



SANTIAGO OROZ

a donde concurrió el embajador de Israel, Eyal Sela, que presentó un informe ante los ministros.

La participación del diplomático provocó una controversia con la oposición, que escaló con las acusaciones que Milei lanzó contra el periodista Jorge Lanata (ver página 11).

#### Tropiezos

La comunicación sobre los niveles de alerta en la seguridad nacional también provocó algunos tropiezos.

Ayer por la mañana, el Gobierno anunció el incremento de la seguridad en las fronteras, en prevención de un eventual ataque. Así lo señaló el vocero presidencial, Manuel

El vocero dijo que "se están tomando todas las medidas necesarias para tener un mayor control en la frontera".

Luego, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció que la alerta en el país pasaba de "naranja" a "moderada".

No había claridad.

Para despejar cualquier malentendido, fuentes oficiales confirmaron a LA NACION que el nivel de alerta se mantiene alto en la Triple Frontera y en las sedes diplomáticas argentinas en la zona de conflicto.

El resto del país y de las embajadas fue ubicado en un nivel de alerta "moderado".

"El Ministerio de Seguridad trabaja en conjunto con el de Defensa y el ministro del Interior para, efectivamente, tener alerta ante cualquier tipo episodio que nos pueda llamar la atención", había enfatizado Adorni por la mañana.

Más allá de la baja en el nivel de alerta de buena parte del país, la Dirección de Migraciones, que controla las puertas de ingreso al país, sigue en diálogo con diferentes organismos.

Desde el fin de semana se acrecentaron los controles en todos los pasos fronterizos, con un mayor énfasis en el perfilamiento de quienes ingresan al país.

En paralelo, se mantienen reuniones y se siguen de cerca las alertas internacionales. •

## Expertos advierten por el impacto de la agenda de Milei sobre la política exterior

Señalan una "desmesura" en las posturas del Presidente, aunque descartan perjuicios sobre el comercio exterior en el corto plazo

Delfina Celichini

LA NACION

El último ataque de Irán a Israel generó un desmarque diplomático de la Argentina con los países de la región y buena parte del mundo. El categórico apoyo de la administración de Javier Milei al gobierno de ción internacional". Benjamin Netanyahu desencadenó munidad académica y encendió las alertas de muchos especialistas en política internacional que catalogaron el posicionamiento diplomáticodel país como "desmesurado". No obstante, la mayoría todavía ve lejano que esta decisión repercuta negativamente en el plano comercial, aunque advierten sobre el impacto que puede traer aparejado que la agenda personal del Presidente se mezcle con la política exterior.

"El Gobierno hizo un cambio significativo al profundizar la relación y el apoyo a Israel como un eje clave de su posicionamiento internacional. En momentos de la escalada con Irán y al mismo tiempo que la Justicia argentina acusó a Irán de Estado terrorista, responsable del atentado a la AMIA, el Presidente envía mensajes simbólicos desmesurados comparados con los comunicados de prensa de la Cancillería, que son más cautelosos", analizó en diálogo con LA NACION Elsa Llenderrozas, directora de la carrera de Ciencia Política de la UBA y parte de la Red de Politólogas.

Su postura coincide con la de Juan Negri, director de las carreras de Ciencia Política y de Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella, quien destaca que lo que se ve en política exterior se relaciona con cómo la administración libertaria "se maneja en otras áreas del Estado: con cierta inexperiencia, pero también con cierta exageración, desmesura". Para el especialista, "no queda claro cuál es la racionalidad de levantar tanto el perfil en un tema en el que no somos tan importantes ni estratégicos".

Bajo el prisma de Negri, el apoyo irrestricto a Israel profundiza las diferencias de la Argentina con los países de la región. "Aleja la posibilidad de un posicionamiento único en este tema por parte de América Latina y agrega un ladrillo más a la desestructuración latinoamericana en política exterior".

Según Federico Merke, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de San Andrés, "la Argentina ha cambiado su voto en las Naciones Unidas recientemente. alejándose del grueso de Occidente en su condena a Israel por el trata-

miento a los palestinos en Cisjordania". Si bien el experto descartó que esta postura "afecte seriamente la relación de la Argentina con otros países", consideró: "Me cuesta pensar cómo esta definición beneficia a la Argentina en términos de inversiones, comercio, ayuda o reputa-

agenda personal del Presidente en la política exterior y señalan un problema. "Másallá dela definición de un alineamiento muy fuerte con Estados Unidos e Israel, en estos pocos meses la agenda externa ha estado muy marcada por altercados personales del Presidente con otros mandatarios de la región, visitas a reuniones de tipo privado -como con Elon Musk- y no una agenda de visitas a jefes de Estado, como es la tradición", observó Llenderrozas. Y advirtió que no existe "un posicionamiento claro del Gobierno con respecto a las instituciones regionales o a los mecanismos multilaterales, como el G-20".



#### Elsa Llenderrozas

CIENCIA POLÍTICA - UBA

"El Presidente envía mensajes simbólicos desmesurados comparados con la Cancillería, más cautelosa"

#### Juan Negri

CIENCIA POLÍTICA - UTDT

"No queda claro cuál es la racionalidad de levantar tanto el perfil en un tema en el que no somos tan importantes ni estratégicos"

#### **Lourdes Puente**

POLÍTICA Y GOBIERNO-UCA

"Los posicionamientos intransigentes son negativos, aunque hay que ver más los hechos que las palabras"

R. INTERNACIONALES - UDESA

"Me cuesta pensar cómo esta definición beneficia a la Argentina en términos de inversiones, comercio, ayuda o reputación internacional"

En la misma línea, Lourdes Puente, directora de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Católica Argentina (UCA), subrayó que "todos los posicionamientos intransigentes son negativos". Sin embargo, reconoció que en la diplomacia "hay que ver más los hechos que las palabras", por lo que consi-Por eso, muchos especialistas deróque en la lógica comercial "van reacciones contrapuestas en la co- miran de cerca la influencia de la aprimar los intereses que sean más convenientes para los Estados". Y sumó: "Tiendo a pensar que en el vínculo con Brasil, China e India no habrá un impacto en la medida en que haya interés mutuo de seguir comerciando".

Sobre el impacto que la definición de la Argentina podría traer aparejado en el comercio, Paulo Botta, director del Comité de Medio Oriente del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CA-RI), aportó un dato clave: alrededor del 5% del comercio exterior total de la Argentina es con el mundo árabe. "El grueso de ese porcentaje está dadoporel comercio de commodities. Es decir, productos primarios que obedecen a lógicas más estructurales. Por eso, en términos comerciales, no veo una ruptura a corto plazo", analizó Botta.

Además, consideró como un "posicionamiento lógico" el apoyo de la Argentina a Israel. "Existen casi 100.000 ciudadanos argentinos viviendoen Israel", señaló Botta a este medio, y destacó que esto supone "la diáspora hispanoparlante más importante" de Israel. "La cercanía en términos humanos no puede ser superada por la relación con un país de Medio Oriente", dictaminó. Y sumó: "Losatentados del 92 y el 94 que tuvieron lugar en la Argentina, que deacuerdo con la Justicia les dieron responsabilidad a organizaciones vinculadas con Irán, son otros elementos que hacen que la Argentina esté más cerca de Israel".

Este domingo Milei dio otra señal de apoyo irrestricto a Israel: el embajador del Estado hebreo, Eyal Sela, presentó un informe al gabinete en la Casa Rosada y luego compartió una exposición con el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien señaló que la Argentina apoya "incondicionalmente" a Israel. Sela agradeció al Gobierno "por su rotunda condena a Irán y [por] estar del lado correcto de la historia y los hechos", para concluir: "Estamos muy agradecidos al Presidente por lo que se publicó sobre el tema".

Ayer, el Gobierno comunicó que se mantiene "alto" el nivel de alerta en la Triple Frontera y en las sedes diplomáticas argentinas que están ubicadas en las zonas en conflicto.

10 | POLÍTICA LA NACION | MARTES 16 DE ABRIL DE 2024

#### La Argentina y el mundo | EQUIPOS PARA LAS FUERZAS



Uno de los aviones P3 Orion comprados a Noruega MINISTERIO DE DEFENSA

## Renegocian con Noruega la compra de cuatro aviones

Son las aeronaves P-3 Orion, que se destinarán al patrullaje en el Atlántico Sur; el kirchnerismo inició la gestión, pero no pagó

#### Mariano de Vedia

LA NACION

A punto de firmar en Dinamarca el contrato por 24 aviones caza F-16, lo que se concretará hoy, a las 5 (hora argentina), el ministro de Defensa, Luis Petri, anticipó a LA NACION que está renegociando con Noruega la adquisición de cuatro aeronaves P-3 Orion para reforzar el control y la vigilancia de los espacios marítimos en el Atlántico Sur.

"La operación había sido anunciada por el kirchnerismo dos meses antes de irse del poder, pero se cayó porque el gobierno de Alberto Fernández nunca pagó la primera cuota, de 10 millones de dólares". reveló el funcionario. Se estima que el precio final por las cuatro aeronaves llegaría a 60 millones de dólares.

Si bien su presencia en Dinamarca estaba prevista, Petri reemplazará en el acto de la firma del contrato por los F-16 al presidente Milei, quien el sábado suspendió su viaje, a raíz de la profundización de la guerra en Medio Oriente, tras el ataque de Irán a Israel. Lo que no hará el ministro de Defensa es subir a la aeronave de combate en el lugar del copiloto, como se disponía a hacerlo el primer mandatario, luego de los controles de aptitud física a los que se sometió en Buenos Aires.

"La visita del Presidente había generado fuertes expectativas. Pero esperemos que de alguna manera esté presente", deslizó el ministro, al dejar la puerta abierta para alguna comunicación durante el acto.

En el caso de los F-16, que llegarán a la Argentina con un sistema de armas provisto por los Estados un financiamiento de cinco años y el Congreso ya había aprobado la compra años atrás".

"La política del gobierno anterior era firmar cartas de intención para mejorar el equipamiento de las Fuerzas Armadas, pero después no cumplía los compromisos y las

operaciones no se concretaban", advirtió Petri, en una velada crítica a la gestión de su antecesor Jorge Taiana.

Un entredicho similar se suscitó hace dos semanas entre las áreas de Defensa de ambos gobiernos, a raíz del Hércules C-130 donado a la Fuerza Aérea Argentina por los Estados Unidos, luego de vencido el plazo del arrendamiento acordado durante la gestión kirchnerista, que no optó por la compra definitiva del avión. Ese conflicto surgió durante la visita al país de la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, general Laura Richardson, quien encabezó el acto de la donación.

Según informó ahora el ministro de Defensa, la gestión de Taiana firmó el contrato por los Orion P-3, pero no cumplió el compromiso de depositar el pago de la primera cuota, que ascendía a 10 millones de dólares y vencía el 5 de diciembre de 2023. "Nunca pagaron, el contrato se cayó y tampoco había negociado con Estados Unidos la validación de las tarjetas de los radares, que tenían el veto británico", explicó Petri.

El detalle de las tarjetas de los radares no es menor, especialmente ante las misiones que iban a desarrollar los aviones P-3 Orion en el control y vigilancia de la milla 200, en la puerta de ingreso a la zona económica exclusiva, en el Atlántico Sur.

"Sin la habilitación de las tarjetas de radares en condiciones, las aeronaves destinadas al control de la pesca ilegal pasan a ser aviones de pasajeros", deslizó Petri.

Según la explicación del ministro, al comenzar su gestión, el Pre-Unidos, en el entorno de Petri se sidente le dio instrucciones para reinformó que "la compra tendrá negociar el contrato con Noruega y con los Estados Unidos y se logró avanzar en la concreción de la compra de las cuatro aeronaves, que serán operadas por la Armada, para el control y vigilancia de la milla 200, en las operaciones que lleva adelante el Comando Conjunto Marítimo de las Fuerzas Armadas. •

#### **OPINIÓN**

## La "patria grande" del Presidente y de Karina

Luciana Vázquez

PARA LA NACION

ara dar otra puntada más en el manto global, Javier Milei partió la semana pasada para encontrarse con Elon Musk en Estados Unidos y volvió para posicionar a la Argentina frente a Israel y el ataque de Irán. En ese viaje de ida y vuelta al exterior, Milei hizo dos cosas. Primero, buscó consolidar el sentido de su presidencia y controlar la interpretación sobre un gobierno tan hiperactivo como contradictorio. En el exterior, donde no gobierna, su batalla cultural logra evitar mirarse en el espejo de losefectoscolateralesyparadójicos de la gestión concreta: en sus viajes, el Milei libertario, defensor global de las ideas de la libertad económicay más allá, no se topa con el Milei intervencionista en su guerra contra las prepagas de salud o los formadores de precios de alimentos, por ejemplo. Fuera del país, Milei es el que quiere ser. Y segundo, la otra tarea fue sumar señales que conducen todas al mismo puerto: la consolidación de Karina Milei, la hermana confidente y protectora, la estratega de campaña, la secretaria general de la Presidencia, en el poder detrás del poder, un artefacto de conducción política que integra dos figuras al volante. Desde las decisiones más periféricas hasta las más centrales en la construcción mileista, Karina Milei refuerza su influencia. En el viaje hubo más señales en ese sentido.

El mundo de Milei es un pañuelo de contornos bien definidos que borda con la misma energía con la que Cristina Kirchner y antes Néstor Kirchner tejieron su relato. Claramente, el dibujo que va quedando delineado es el opuesto al del kirchnerismo: la "patria grande" que Milei entreteje es un mapa que tiene como paradas a los Estados Unidos de Elon Musk y Trump, a Israel comoarquetipo del progreso material capitalista en conjunción con la espiritualidad, a la Italia de Giorgia Meloni, a Irlanda como caso testigo de recuperación del progreso capitalista, a la España de Voxy el Brasil perdido de su amigo Bolsonaro.

En esa línea de puntos que conecta a la audiencia de la derecha global con una serie de líderes internacionales, Milei fue visto en este viaje como "uno de los pensadores políticos más fascinantes de la actualidad". Así lo presentó el influencer de derecha Ben Shapiro en una entrevista con el Presidente. "En un mundo en el que se cierne el espectro del socialismo, Milei se erige en un baluarte contra las amenazas de la libertad económica, aboga por políticas que empoderan individuos y fomentan el espíritu empresarial", sintetizó Shapiro.

Esa entrevista deja datos claves sobre Milei y su visión del mundo, que lo conecta con ese fenómeno de derecha más o menos extrema que nació con el Brexit en 2016, se institucionalizó cuando Trump llegó al poder el mismo año, sumó otra cucarda con el triunfo impensado de Bolsonaro en Brasil en 2018, se cohesionó con la explosión de las redes sociales y se fortaleció con la hegemonía de la virtualidad en la pandemia que volvió al mundo más chato y a los debates globales, más interconectados.

Milei comparte con Shapiro y Musk la noción ampliada de "so- Javier Milei

cialismo" o "socialismo de distintos pelajes", según el presidente argentino. La condena arranca con el "socialismo puro", el socialismo real de la Unión Soviética, para extender el concepto a años luz de ese núcleo fundacional histórico, hasta la guerra cultural contra una matriz conceptual progresista y liberal en sentido clásico donde caen el feminismo, el aborto, la identidad de género, el relativismo cultural, la política inmigratoria de masas, la justicia social, el Estado de bienestar, el Estado interventor. En el diálogo con Shapiro se repone también un contexto que se vuelve vigente en el conflicto con eje en Medio Oriente: "el riesgo existencial de Occidente" que empezó con las afrentas del "socialismo cultural" y ahora llega al campo bélico, cuando jaquea la seguridad de Israel. Y del mundo.

Para Milei, la batalla cultural es una sola, y el proceso que lidera en la Argentina, un capítulo más, pero clave de ese relato fundacional. La entrevista da indicios sobre el sentido de las peleas culturales que se dan desde la Casa Rosada. En la Argentina de Milei explicada a Shapiro, el experimento a cielo abierto que es el país libertario nace de la lucha para revertir la herencia kirchnerista: el Presidente se extiende minutos explicando el legado kirchnerista de inflación, caída del PBI, pobreza, déficit, deuda y emisión. "Era la suma de todos los males todos juntos", resume. "No había alternativa a hacer el ajuste, y sin financiamiento, tenía que ser de shock", le dice a Shapiro.

Y sobre el éxito inicial de su gestión medido en apoyo popular, según las encuestas, a pesar del ajuste, Milei tiene una certeza: es el resultado de la batalla cultural que está llevando adelante. "Quiere decir que la batalla cultural está dando resultado y los argentinos decidieron madurar, ponerse los pantalones largos. Han decidido abrazar la libertad", asegura al influencer. En esa relación causal, batalla cultural-aumento de la popularidad, está explicada parte de la política de los próximos meses, hasta la elección parlamentaria de 2025: "Si no me aprueban ahora las reformas, pienso enviarlas en 2025 con una mejor composición del Congreso", explicó Milei: con la inflación domada y la batalla cultural ganada, Milei espera consolidar su gobierno.

Hayuna ilusión óptica que generó el balotaje en 2023: que la Argentina cambió de una vez y para siempre. Que la elección de Milei alineó los



planetas y sumó al país al concierto de naciones en las que la libertadordena el mapa político, económico y social. Esa percepción de cambio de época es, al menos, parcial. O, como máximo, un proceso en marcha al que todavía le falta muchos kilómetros de recorrido para que quede completo. Basta con cruzar al conurbano bonaerense y mirar el triunfo de Axel Kicillof en 2023 para entender que la Argentina es bicéfala. Reveló sueños libertarios cuando vota una línea política para el Estado nacional, pero sueños populistas-kirchneristas cuando vota para el Congreso o a sus gobernadores. Sobre todo, en el caso de la provincia de Buenos Aires.

Por eso, 2025 es un desafío enorme para el Presidente. La clonación de liderazgos no está tan desarrollada como la clonación de Conan: no está para nada claro que pueda encontrar en cada territorio un traje para sus candidatos. No está claro que la sola invocación de su apellido genere arrastre territorial. Por eso, el crecimiento de la figura de Karina Milei, la única candidata capaz de portar literalmente el apellido Milei y, además, con contenido: está claro que su presencia junto a su hermano nada tiene que ver con lo decorativo. Karina Milei suma dos intangibles únicos en un entorno presidencial: capital político y capital emocional-familiar.

Por eso la salida de Fátima Florez del universo femenino de Milei y el lugar central de Karina Milei en el encuentro con Musk y su rol en la comedia de enredos políticos entre Menem, Zago y Pagano no hizo más que destacar el crecimiento incesante del poder de la hermana presidencial.

La hermana presidencial no fue ajena a la decisión de comunicar, en pleno viaje, el fin de la relación del Presidente con Fátima Florez, presente también en Miami para la ceremonia de entrega de los premios "Embajadores internacionales de la luz". Ese encuentro dio la última postal de una relación que aportó mucho a la imagen de Milei y a su presencia en la conversación pública. Hubo un beso apresurado con el premiado y un abrazo, veloz e incómodo, con la hermana. Después, nada hasta el comunicado oficial del mismo Presidente para anunciar el fin de su vínculo con Florez. La salida de escena de la pareja presidencial destaca todavía más la presencia de la hermana de Milei, que otra vez es la única persona privilegiada con un vínculo íntimo y personalísimo con el Presidente.

En este caso, lo familiar se vuelve político: el funcionamiento de La Libertad Avanza y de Milei como líder político es indiscernible del rol y del tipo de influencia que ejerce su hermana.

Hasta tal punto es así que el reconocimiento de "embajador internacional de la luz", otorgado por la congregación ortodoxa Jabad Lubavitch, no fue solo para Milei, sino para los dos hermanos.

Para Milei la batalla cultural más esencial para sostener su proyecto político es otra: que la Argentina logre mirarlo con los mismos ojos con los que lo mira la parte de Occidente que el líder de La Libertad Avanza admira. •

LA NACION | MARTES 16 DE ABRIL DE 2024

# Milei atacó a Lanata por una opinión y profundiza sus críticas contra los periodistas

"¿Decir la verdad requiere sobre?", lanzó el Presidente luego de una crítica radial; será demandado por calumnias e injurias

El presidente Javier Milei atacó a Jorge Lanata luego de que el periodista cuestionó la presencia en una reunión de gabinete del embajador de Israel en la Argentina, en el marco del comité de crisis que activó el Gobierno tras el bombardeo que el sábado lanzó Irán sobre territorio israelí. "¿Decir la verdad requiere sobre?", remarcó el jefe del Estado; el periodista lo demandará en la Justicia por calumnias e injurias.

La ofensiva de Milei se desató por un comentario que hizo Lanata en Radio Mitre, tras haberse realizado una reunión de gabinete, el domingo, en la que el Gobierno informó de la presencia del embajador de Israel en la Argentina, Eyal Sela.

"Me parece bien que Milei esté, o no, preocupado por el tema Israel. En todo caso, es un problema de política exterior de su gobierno y es preocupación de él. Lo que no me parece bien es que un embajador extranjero, sea de Israel o sea belga, no me importa, o de donde sea, esté en una reunión de gabinete en la Argentina, porque me parece que hay formas que mantener. Que después se encuentre con el tipo, todo bien; que se encuentre antes, todo bien. Pero que forme parte de una reunión de gabinete en la Argentina, no estoy tan de acuerdo", dijo Lanata ayer a la mañana, durante el pase entre el programa anterior, conducido por Eduardo Feinmann, y el suyo.

Luego de su apreciación, Feinmann le comentó a Lanata que había entrevistado a Sela más temprano y el embajador había aclarado que solo participó "al principio y solamente como miembro informante, para informar qué había pasado el fin de semana". Ante esa mención, Lanata agregó: "Esta aclaración del embajador tiene que ver con lo que te estoy diciendo, porque ellos mismos se dan cuenta de que no corresponde. Lo tienen que aclarar porque no estaría bien participar de toda la reunión".

La reacción de Milei fue a través de la red social X. "Sería bueno que el larretista Lanata se informe bien sobre la reunión. Jorgito, no mientas. En la reunión, el embajador contó la visión oficial de Israel y luego se retiró dando así comienzo a la reunión formal del CC [comité de crisis]. Críticas sí. Mentiras no. ¿Decir la verdad requiere sobre?", fue el mensaje que publicó Milei.

Desde la cuenta de X de la Oficina del Presidente, canal habitual de comunicación que utiliza el Gobierno, se había informado, el domingo por la mañana: "El presidente Javier Milei encabeza una reunión de gabinete en Casa Rosada, con la participación del embajador del Estado de Israel, Eyal Sela".

Tras el ataque del Presidente, Lanata dijo que lo demandará por "calumnias e injurias". En su programa, indicó: "No puede ser que diga lo que se le cante de cualquiera. A ver si así se acostumbra a no insultar con libertad. Él no puede hablar de sobres sin pruebas, sea el presidente de las Naciones Unidas o el presidente de la Argentina".

#### **EL CONTRAPUNTO**

#### Comunicado de la Oficina del Presidente

#### 21.10 del domingo, en X

"El presidente Javier Milei encabeza una reunión de gabinete en la Casa Rosada, con la participación del embajador del Estado de Israel, Eyal Sela", informó la cuenta oficial de la Oficina del Presidente

#### La opinión de Lanata A las 10 de ayer, en Mitre

"Me parece bien que Milei esté, o no, preocupado por el tema Israel. Lo que no me parece bien es que un embajador esté en una reunión de gabinete en la Argentina"



#### La reacción de Milei A las 10.58 de ayer, en X

"Sería bueno que el larretista Lanata se informe bien sobre la reunión. Jorgito, no mientas. En la reunión, el embajador contó la visión oficial de Israel y luego se retiró dando así comienzo a la reunión formal del CC [comité de crisis]. Críticas sí. Mentiras no. ¿Decir la verdad requiere sobre?", escribió el Presidente.

#### Lanata anuncia que irá a la Justicia Luego del tuit del Presidente

"No puede ser que diga lo que se le cante de cualquiera. A ver si así se acostumbra a no insultar con líbertad. Él no puede hablar de sobres sin pruebas", le respondió el periodista al Presidente.

#### Milei redobla su ataque A las 13 de ayer, en X

"Es interesante lo que sucede cada vez que uno muestra a un periodista mintiendo. De modo cobarde, se refugian en grupos y algunos hasta amenazan con ir a la Justicia, pero admitir que mintieron de modo liso y llano, nunca. Aman marcar el error ajeno pero jamás admiten el propio", insistió el Presidente en su cuenta personal de X.

El conductor de Lanata sin filtro sostuvo que "los periodistas no dicen cualquier barbaridad" sobre Milei, y que criticar al Presidente no implica "adjudicarle delitos o denunciarlo con pruebas falsas".

"Yo no soy larretista, pero podría serlo, me importa muy poco. Sobres no recibo y es público, hace 40 años que laburo", remarcó Lanata. "Después se van, y el que hoy te aprieta mañana te viene a pedir que le hagas un favor. Ellos no se dan cuenta de que los únicos que estamos todo el tiempo somos el público, los periodistas y el poder económico. Los políticos entran y salen, y mucho se van por la puerta de atrás", advirtió.

Milei redobló su apuesta y también cuestionó que Lanata planteara llevar el diferendo a los estrados judiciales. "Es interesante lo que sucede cada vez que uno muestra a un periodista mintiendo. De modo cobarde, se refugian en grupos y algunos hasta amenazan con ir a la Justicia, pero admitir que mintieron de modo liso y llano, nunca. Aman marcar el error ajeno, pero jamás admiten el propio", consideró, nuevamente a través de la red social X.

Las agresiones verbales de Milei a periodistas se acumulan. La semana pasada declaró contra Jorge Fontevecchia, Romina Manguel y Jorge Fernández Díaz. En una entrevista que se difundió por YouTube el domingo, pero fue grabada el miércoles, Milei le dijo al periodista estadounidense Ben Shapiro: "La peor cloaca del universo está en los medios argentinos".

"Si vos mirás lo que fue mi campaña electoral, no existe registro histórico de alguien que haya sido agredido tan violentamente. Se han metido con aspectos de mi vida privada, han mentido, me han injuriado, calumniado. Se han metido con mi hermana, con mis padres. Se han metido hasta con mis perros", declaró Milei en su diálogo con Shapiro.

Los sucesivos ataques de Milei a la prensa le han valido críticas de las asociaciones de prensa nacionales, como ADEPA y Fopea.

#### Carrió respaldó al periodista

La polémica excedió a sus protagonistas. La exdiputada Elisa Carrió apoyó a Lanata.

"El autoritarismo de Milei existe desde el principio. Los que realmente amamos, en serio, la libertad tendríamos que ver a tiempo el huevo de la serpiente. Querido Jorge Lanata, el insulto del Presidente prueba tu independencia", escribió la líder de la Coalición Cívica (CC).

El presidente de la CC, el diputado Maximiliano Ferraro, también 
respaldó al periodista. "¿No deberían los periodistas poder hacer su 
trabajo libremente, sin ataques e 
injurias por parte del poder político? Hoy le tocó a Jorge Lanata, 
toda mi solidaridad con él. Hay 
que entender que los agravios del 
Presidente dirigidos a medios y 
periodistas en el fondo agreden al 
pluralismo de ideas, erosionan la 
democracia y degradan el sistema 
republicano", señaló. •



La canciller Mondino y su par brasileño, Mauro Vieira

AFP

## Mondino relanzó el vínculo con Brasil tras los primeros roces

La canciller habló de relación "estratégica" y no descartó un encuentro entre los presidentes

#### Marcelo Silva da Sousa PARA LA NACION

BRASILIA. – La canciller de la Argentina, Diana Mondino, destacó ayer la necesidad de "mantener la relevancia del vínculo estratégico" con Brasil y manifestó su deseo de que un primer encuentro entre los presidentes Javier Milei y Lula da Silva "ocurra en algún momento".

En la primera visita a la capital brasileña desde que fue oficializada canciller, Mondino mantuvo una reunión "extensa" con su par brasileño, Mauro Vieira, en Brasilia. Repasaron los principales asuntos de la agenda bilateral, entre ellos el seguimiento de las obras del gasoducto que permitirá la exportación de gas disponible en Vaca Muerta a Brasil.

La canciller de Milei fue taxativa al asegurar que "todos los proyectos" entre Brasil y la Argentina son "independientes y superiores a quienes estén dirigiendo los destinos de ambos países", ratificando la centralidad de ese proyecto y otros iniciados previamente a diciembre de 2023.

"El principal mensaje que quisiera transmitir en este momento es la seguridad que tenemos sobre la centralidad y relevancia de la relación bilateral. Se ha convertido en una verdadera política de Estado", destacó Mondino, en un breve pronunciamiento a la prensa tras el encuentro en el Palacio de Itamaraty, sede de las relaciones exteriores de Brasil.

Mondino llegó a Brasil para una visita oficial de tres días, que continuará hoy y mañana en San Pablo, enfocada en reuniones con empresarios.

Los cancilleres de Brasil y la Argentina repasaron una amplia agenda de asuntos bilaterales comunes con "avances en varios temas", confió a LA NACION una fuente al tanto de la reunión.

Vieira y Mondino repasaron los avances en la modernización de puentes binacionales, entre ellos el lanzamiento de la licitación para el puente que conecta São Borja, en el estado brasileño de Río Grande del Sur, y la ciudad correntina de Santo Tomé, y la cooperación en defensa, con el interés de que Brasil venda vehículos blindados al país.

La canciller de Milei evitó confir-

mar si el gobierno argentino podrá cumplir con el plazo fijado por la administración del expresidente Alberto Fernández para concluir el segundo tramo del Gasoducto Néstor Kirchner en 2025 y comenzara exportar gas a Brasil el año que viene.

"El tema energético es de gran complejidad. Se está avanzando en varios frentes. Tenemos cada vez mejores resultados en Vaca Muerta. Estamos convencidos de un gran volumen de producción. Hay varios temas avanzando en estudio por medio de gasoductos, y las inversiones no van a ser públicas, sino privadas", explicó la ministra, quien mencionó la posibilidad en estudio de que el gas llegue a Brasil a través de un gasoducto de Bolivia.

Con el acercamiento entre los gobiernos de Brasil y la Argentina, la posibilidad de un primer encuentro entre Milei y Lula –quien no asistió a la ceremonia de asunción de Milei en diciembre pasado, irritado por ataques verbales del ultraliberal–, no se descarta, pero todavía es una incógnita. "Está siempre presente (la posibilidad). Tengamos encuenta la agenda internacional (de Milei). En algún momento esperamos que pueda ocurrir", respondió, sin dar mayores detalles. •

## Participaciones sociales

4318 8888

#### REUNIONES

En el ROTARY CLUB DE BUENOS AIRES que preside el Ing. Juan Insua, mañana 17 de abril, a las 13, en el Libertador Hotel, disertará el Dr. Marcelo Gioffré, sobre: "La ilusión bajo el microscopio"

Publique aquí todos los días de 9 a 19. Consulte horarios de cierre. 3 cuotas sin interes con tarjeta de crédito 12 | POLÍTICA | MARTES 16 DE ABRIL DE 2024



El juez federal Ariel Lijo, uno de los candidatos de Milei para sumarse a la Corte Suprema de Justicia

#### ARCHIVO

## Milei no logra los votos para Lijo y debe recurrir al kirchnerismo

SENADO. Ayer se inició el proceso formal para el nombramiento del magistrado; el papel clave de Insfrán para apuntalar al juez y el silencio de la usina cristinista

#### Gustavo Ybarra

LA NACION

El gobierno nacional puso en marcha ayer de manera oficial el trámite de postulación del juez federal Ariel Lijo y el catedrático Manuel García-Mansilla como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al abrir el proceso de recepción en el Poder Ejecutivo de impugnaciones y adhesiones a sus candidaturas.

Sin embargo, la postulación del magistrado de Comodoro Py encuentra fuertes resistencias en el Senado que, por el momento, lo mantienen alejado de la mayoría agravada de dos tercios de los presentes que requiere la Constitución nacional para nombrar un magistrado en el máximo tribunal de Justicia.

Las críticas y los cuestionamientos a la figura de Lijo atraviesan a todos los bloques de la oposición dialoguista, en particular a la UCR y Pro, y ya sumó el rechazo abierto del senador oficialista Francisco Paoltroni (Formosa).

Aunque no tiene voto en este proceso, la vicepresidenta Victoria Villarruel también manifestó de manera pública su disidencia con la elección del presidente Javier Milei de impulsar a Lijo para integrar la Corte Suprema de Justicia.

En un escenario de asistencia perfecta a la hora de la votación, el Gobierno necesitaría 48 votos para asegurarse la designación de un juez de la Corte.

Así, la única forma de que el Poder Ejecutivo pueda reunir esa mayoría para nombrar a Lijo deberá pasar de manera indefectible por un acuerdo político con el bloque de Unión por la Patria, en el que todavía la voz de Cristina Kirchner tiene peso y ascendencia sobre, al menos, una quincena de los 33 senadores que integran la principal bancada de oposición del Senado.

En algunos despachos que mantienen canales de diálogo con la expresidenta coinciden en señalar que, hasta ahora, no hubo contacto con la Casa Rosada por este tema.

#### Todos miran a Insfrán

No obstante, la idea inicial del Gobierno para empezar a asegurarse los dos tercios será apuntar a los gobernadores peronistas con votos en la Cámara alta. Y cuando se habla del pliego de Lijo y de mandatarios kirchneristas, todas las miradas se dirigen al formoseño Gildo Insfrán.

El gobernador no solo tiene a un fiel soldado en el jefe del bloque peronista del Senado, José Mayans (Formosa), sino que su nombre se mencionó como uno de los "contactos" que habría tanteado el Poder Ejecutivo antes de anunciar por los medios la postulación del juez federal para el máximo tribunal.

Fijar la atención en Insfrán suena lógico si se toma en cuenta que fue el principal beneficiado por la decisión de Lijo de desdoblar el expediente Ciccone y enviar a la Justicia Federal de Formosa un tramo de la causa.

Allí fue a parar precisamente el tramo donde se investigaba el supuesto pago de coimas del gobierno de Insfrán a Amado Boudou a través de The Old Fund, causa que, como se esperaba, se extinguió en los tribunales formoseños.

The Old Fund era la consultora vinculada a Boudou a través de su testaferro, Alejandro Vandenbroele, que declaró como arrepentido en el expediente principal, por la venta de Ciccone Calcográfica, en el que fue condenado Boudou. Este caso es el motivo por el cual el libertario Paoltroni anunció su

rechazo a la postulación de Lijo. El mandatario formoseño no es el único que maneja votos peronistas en el Senado.

De hecho, el santiagueño Gerardo Zamora controla, gracias a una triquiñuela electoral que le permite dividir sus votos para ser mayoría y primera minoría al mismo tiempo, a los tres legisladores que representan a la provincia en la Cámara alta.

En los últimos días, desde la Casa Rosada se dejó trascender el nombre de Gerardo Zamora como uno de los gobernadores apuntados por la administración nacional para sumar votos para aprobar en el Senado la denominada ley ómnibus si es que, en este segundo intento, logra superar el filtro de la Cámara de Diputados.

"Si vamos a servir la mesa para la negociación por la 'Ley de bases', bien podríamos también hacerlo para discutir el pliego de Lijo", fue elguiño de ojo al que apelaron en un despacho oficialista para dar a entender que la integración de la Corte Suprema de Justicia entraría en el toma y daca con el santiagueño.

#### El factor Cristina Kirchner

También controlan senadores el catamarqueño Raúl Jalil, uno de los que mejor sintonía han mostrado con la administración de Javier Milei, el pampeano Sergio Ziliotto y el riojano Ricardo Quintela. guardan se da consulta se la kirchne elección de Suprema. Se limit

Estos dos últimos son críticos de la administración libertaria, pero con necesidades económicas a la hora de tener que administrar sus distritos.

La lista de mandatarios peronistas con legisladores que les responden en la Cámara alta no se acaba ahí, pero entran en una categoría en la que la respuesta de sus senadores se conjuga con otro factor: su alineamiento político con Cristina Kirchner.

Es el caso del bonaerense Axel Kicillof, enfrentado con el Gobierno por el reparto de fondos coparticipables, pero que tiene en Juliana Di Tullio y en Eduardo de Pedro a dos senadores que balancean su apoyo al gobernador con su respaldo a la expresidenta.

Es el caso también de Gustavo Melella (Tierra del Fuego), que tiene una legisladora que responde a La Cámpora.

El poder de fuego de Cristina Kirchner va más allá.

Al menos una docena de senadores de provincias gobernadas por otras fuerzas, los denominados "sin techo" en la jerga parlamentaria, muestran lealtad a la expresidenta, a pesar del paso al costado en los cargos.

La vicepresidenta de la bancada kirchnerista de la Cámara alta, Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), y Oscar Parrilli (Neuquén), que suelen ser las poleas de transmisión al bloque de las decisiones que se adoptan en la mesa de arena kirchnerista, forman parte de este grupo.

Las usinas del Instituto Patria guardan silencio cuando se las consulta sobre qué papel jugará el kirchnerismo puro y duro en la elección del juez Lijo para la Corte Suprema.

Se limitan a decir que el pliego todavía no ingresó al Senado, para eludir cualquier definición.

Sin embargo insisten, eso sí, en que hasta el momento nadie del Gobierno se acercó para iniciar negociaciones por los jueces del máximo tribunal.

#### La Justicia busca a tres nietos del Pata Medina luego de una pelea

**PRÓFUGOS.** La disputa frente a un camping de la Uocra terminó a balazos

La Justicia bonaerense busca a Braian Medina, Juan Pablo Medina y Kevin Parrado, tres nietos del sindicalista Juan Pablo "Pata" Medina, en el marco de una causa por tentativa de homicidio que se abrió luego de un enfrentamiento frente a un camping de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) en Punta Lara, hecho en el que intervino Fabiola García, esposa del gremialista, que increpó y golpeó a sus opositores, como quedó registrado en una secuencia de videos.

La investigación, a cargo del fiscal Juan Mennucci, de la UFIJ Nº 5, de La Plata, es por "homicidio agravado en grado de tentativa", por hechos que se produjeron luego de que el miércoles, frente a un camping de la Uocra de La Plata, en Punta Lara, García se enfrentara a los golpes e insultos con un grupo de personas compuesto por allegados a Puly y Braian Medina (hijo y nieto del gremialista, respectivamente). El hecho quedó registrado en distintos videos y requirió intervención policial. Luego de esa escaramuza, según informó el diario platense El Día, se produjeron disparos y dos personas resultaron heridas.

Tras esos hechos, anteayer se libró una orden de detención contra Braian Medina, Juan Pablo Medina, Gastón Marcelli, Gonzalo Pared, Kevin Parrado, Marcelo Robledo, Raúl Rodríguez, Rubén Mansilla y Agustín Díaz. Según pudo saber La NACION, Pared, Marcelli, Rodríguez y Robledo ya fueron detenidos, pero los familiares de Medina están prófugos, tras no ser hallados por el operativo policial que se dispuso en sus domicilios.

Braian Medina y Kevin Parrado son hermanastros, la madre de ambos es Analía Medina, hija del Pata. En tanto, Juan Pablo Medina también es nieto del exjefe de la Uocra platense, su padre es Cristian "Puly" Medina.

En el marco de la investigación se ordenaron varios registros de domicilios, entre ellos, uno perteneciente a Amílcar Rodríguez, con el objetivo de encontrar armas de fuego, motos, un auto marca Volkswagen Vento y vestimenta de la Uocra. En la serie de procedimientos, se secuestraron un pistolón, cartuchos de diverso calibre, dos teléfonos celulares, dos motos e indumentaria de la Uocra.

El hecho que derivó en la investigación por tentativa de homicidio se desató el miércoles, en la esquina de Almirante Brown y calle 26, en Punta Lara, cuando, según quedó registrado en una secuencia de videos, la esposa de Medina increpó a un grupo de personas que estarían vinculadas a Pulyy Braian Medina. Ese grupo habría intentado hacer pintadas en la zona para destacar la conducción de Puly y Braian dentro de la Uocra platense, una delegación que está intervenida tras las causas que se abrieron contra Pata Medina, quien terminó preso por asociación ilícita, lavado de dinero y extorsión, pero fue liberado en 2022. •

POLÍTICA | 13 LA NACION | MARTES 16 DE ABRIL DE 2024

## La oposición lanza una movida para actualizar las jubilaciones

**DIPUTADOS.** Se reúne hoy la Comisión de Previsión para avanzar en un dictamen

Laura Serra LA NACION

Los diputados opositores que integran la Comisión de Previsión y Seguridad Social darán hoy el primer paso en su intento de doblegar al Gobierno para que aumente la recomposición de los haberes jubilatorios por el efecto de la inflación de enero pasado. Si bien el presidente Javier Milei compensó parcialmente esa pérdida con un decreto de necesidad y urgencia, a la oposición no le resulta suficiente.

Ante la negativa del Gobierno de aumentar esa compensación por el fuerte impacto que provocaría en las arcas del Estado, los diputados opositores que integran la Comisión de Previsión se reunirán hoy por la tarde para acordar un dictamen en común que vaya en ese sende los haberes sea del 20,5% -que por el pleno. fue el índice de inflación de enero pasado- y no del 12,5%, como dispuso el decreto presidencial.

"Estamos cumpliendo con el compromiso que asumimos: invitamos a funcionarios y especialistas en la materia, dimos el debate y ahora presentaremos el dictamen -señaló a LA NACION la diputada radical Gabriela Brouwer de Koning, presidenta de la Comisión de Previsión-. Ojalá los distintos bloques podamos coincidir en un solo dictamen, pero si esto no sucede todas las propuestas que se presenten van a apuntar al mismo fin, que es mejorar los haberes jubilatorios".

La barrera que impondrá el oficialismo para frenar la avanzada opositora será la Comisión de Presupuestoy Hacienda, que comanda José Luis Espert. Sin el dictamen de esta comisión los opositores necesitarían los dos tercios de los votos para aprobar cualquier iniciativa en el recinto. Aliado incondicional del presidente Milei, Espert no les facilitará la tarea a los opositores.

"La Comisión de Presupuesto y Hacienda no va a trabajar en un plenario para hacer una recomposición que ya hizo el Presidente en el DNU", sentenció Espert en una entrevista a LA NACION.

"La caída de las jubilaciones es consecuencia de que la fórmula del gobierno de Alberto Fernández se ajusta con un trimestre de rezago -insistió-. La licuación de las jubilaciones es no es algo que haya decidido el gobierno de Milei, es culpa de la vieja fórmula previsional. El DNU, salvo estos 6 u 8 puntos, ha compensado la pérdida. Si a mí me vienen con una recomposición adicional a la que el Gobierno decidió por DNU, tiene que tener su recurso para poder pagarla. Más gasto público sin financiamiento, no".

Frente al bloqueo oficialista, los opositores llevarán su ofensiva al recinto. En la próxima sesión intimarán a Espert a que reúna a la Comisión de Presupuesto. Descuentan que el libertario no tendrá otra tido, esto es que la recomposición alternativa que acatar lo dispuesto

> Antes de llegar a esta instancia, los bloques opositores intentarán primero cerrar filas en torno a un dictamen único. Más allá de que todos coinciden en una recomposición completa de los haberes, subsisten puntos todavía discutidos.

Uno de esos puntos es la fórmula de movilidad jubilatoria. En el DNU 280/2024 el Gobierno estableció que a partir de julio próximo los haberes jubilatorios se actualicen de manera mensual según el índice de precios al consumidor (IPC). La UCR y Hacemos Coalición Federal avalan este mecanismo, pero desde Unión por la Patria insisten en incorporar a la fórmula una cláusula gatillo que permita actualizar los haberes por variación salarial (Ripte) en un eventual contexto de caída de la inflación.

Asimismo, desde Hacemos Coalición Federal la diputada Alejandra Torres reclama incluir un artículo que contemple el pago de las transferencias adeudadas por parte de la Nación a las cajas provinciales no transferidas, las cuales están suspendidas por orden de la Anses mientras se sustancia una auditoría.



El diputado Espert resiste la maniobra

#### ARCHIVO

## El Gobierno confirma que no comprará 14 millones de libros escolares para las provincias

Capital Humano dijo que descargarán la compra en los distritos interesados; hay jurisdicciones que imprimen sus textos y en otras tendrá fuerte impacto

Maia Jastreblansky

LA NACION

El Gobierno confirmó que no realizará la compra de los 14 millones de libros escolares que estaban previstos para este año para alumnos de primaria, secundaria y jardines de infantes de todo el país. A pesar de que durante los días de transición el secretario de Educación, Carlos Torrendell, había exhibido interés en darle continuidad al plan Libros para Aprender - creado por la gestión anterior-, finalmente el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, definió retirarse de ese programa nacional y descargar la compra en las provincias que estén interesadas en adquirir los ejemplares.

Tal como anticipó LA NACION, la gestión de Javier Milei argumentó que no hizo la compra de los libros a las editoriales porque el procedimiento "estaba muy demorado" como para llegar a tiempo con el inicio de clases. Como hizo en otros casos, el Gobierno se amparó en la presunta "falta de transparencia" del programa heredado y optó por no hacerel gasto. Desde Capital Humano apuntaron a los costos de la distribución y aseguraron que en años anteriores "los libros llegaron de forma azarosa a las escuelas, sin contemplar su diseño curricular".

"Las compras quedarán en manos de las provincias. El programa como venía, con formato nacional, no va a existir más", dijo una fuente oficial a LA NACION.

La iniciativa -implementada en 2022 y 2023 por el entonces ministro de Educación, Jaime Perszyck-contemplaba la compray la entrega de material bibliográfico (o cuentos, en el caso del nivel inicial) a cada niño, donde cada ejemplar tenía el nombre y le pertenecia al alumno.

Según una ronda de consultas que hizo La Nacion en distintas provincias del país, el programa Libros para Aprender tuvo una utilidad dispar. Hay jurisdicciones, como la Capital Federal o Mendoza, que imprimen sus propios libros y no les dieron mayor uso a los manuales que enviaba la Nación. En otras provincias, como Corrientes, Santiago del Estero o Río Negro, las carteras educativas valoraron positivamente la iniciativa porque permitió que muchos alumnos pudieran llevar un libro a sus casas por primera vez.

En los años previos, el proceso lo condujo la Nación, aunque cada provincia seleccionó los textos de acuerdo con su plan de estudios. En primer lugar, se abrían las bases y condiciones para que las editoriales (participaron más de 50) propusieran los títulos. Luego, una comisión nacional revisaba las propuestas y realizaba una primera selección. Finalmente, expertos de cada jurisdicción definían los textos para su provincia.

La gestión de Milei quiere que, a partir de ahora, sean las provincias las que compren los ejemplares para luego pedir el reembolso a la Nación. Y que sean las jurisdicciones las que financien la distribución de los manuales en las escuelas. Esto genera escepticismo en muchos distritos, que no están dispuestos a "gastar a cuenta", a sabiendas de que el Gobiernoya cortó distintas partidas a las

**IDAS Y VENIDAS OFICIALES** 

#### 14.134.211

Era la cantidad de manuales y textos literarios que el Gobierno debía comprar este año para alumnos de nivel inicial, primaria y secundaria, de acuerdo con las proyecciones previstas en el plan Libros para Aprender, de la Secretaría de Educación, a cargo de Carlos Torrendell, y el Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello.

#### "Falta de transparencia"

Fue el argumento utilizado por el Gobierno para frenar las compras. También, que el proceso "estaba muy demorado". Agregaron, además, que renegociarían los precios de los textos y de los gastos de envío. Finalmente, confirmaron que no comprarán los libros.

#### Promesa de pago

Pettovello decidió que las provincias interesadas en continuar con el plan podrán comprar los textos y luego pedir el reembolso a la Nación. Una promesa que cayó en saco roto en muchos distritos, dado el recorte de fondos que ya realizó la Casa Rosada.

provincias. Entre otras, el Fondo de Incentivo Docente (Fonid),

Hasta ahora, no obstante, no se firmó ningún convenio con las provincias, por lo que se avizora la extinción del programa.

#### Impacto en las provincias

Alberto Sileoni, director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, dijo a LA NACION: "En la gestión de [Alberto]Fernández, la provincia recibió 8 millones de libros, entregados directamente a los estudiantes, manuales de lengua y matemática que han sido de enorme utilidad. La provincia se sumó con otros libros porque las condiciones de aprendizaje tienen que ser con materiales y con libros".

Y agregó: "Este gobierno no los hacompradoy nos invita a las provincias a hacerlo. Después podría haber un hipotético reembolso. Pero a la luz de las decisiones que está tomando esta gestión, como la eliminación del Fonid y el freno de las obras en las escuelas, no tenemos expectativas de que haya partidas para libros".

Su evaluación coincide con la que hicieron en Corrientes, donde gobierna Gustavo Vadés (UCR). La ministra de Educación, Práxedes López, sostuvo que en la provincia el programa "tuvo un alto impacto fico que los estudiantes podían compartir en sus hogares, generando situaciones de aprendizaje también en ámbitos familiares".

"En muchos casos fueron los primeros libros que los estudiantestenían para ellos y los primeros que entraban a las casas", agregó. Dijo que hasta el momento no tuvo noticias desde la Nación sobre

la continuidad del programa y que "solamente se mencionó el tema en una reunión mantenida con el secretario del Consejo Federal de Educación".

En Río Negro, por caso, esperan abordar este asunto en las reuniones que tendrán la semana próxima con las autoridades nacionales. "El programa tuvo un impacto positivo porque achicó desigualdades, indiscutiblemente", indicaron. Ana Laura Giovanini, viceministra de Educación de Río Negro, agregó que este lunes y martes se reunirán en Buenos Aires para tratar el Plan Nacional de Alfabetización. "Esperamos y deseamos definiciones sobre los libros escolares", dijo.

En otros distritos, en cambio, reconocieron que el material que enviaba la Nación no tenía un impacto en las instituciones educativas. "El gobierno de la ciudad edita e imprime sus propios libros de textoy compra libros de inglés. Los libros de la Nación vinieron a complementar, pero no eran condición necesaria para empezar la labor pedagógica en las aulas", dijeron en el Ministerio de Educación porteño, conducido por Mercedes Miguel.

"La Nación mandó masivamente libros de lengua y matemática, pero no eran libros que las escuelas elegían, sino de un catálogo que era preseleccionado", agregaron. Y cerraron: "Nuestros libros se usan masivamente porque están alineados con el diseño curricular de la Ciudad. Si la Nación no envía material este año, nosotros ya tenemos distribuidos nuestros libros de texto".

En Mendoza dejaron en claro que la decisión de no enviar los textos a las provincias no tendrá mayor incidencia, ya que la provincia cuenta con material propio. El distrito reclama a la Nación deudas millonarias en otros rubros, por lo que en la gobernación de Alfredo Cornejo dudan de futuros reembolsos en bibliografía.

"Nunca es malo incorporar libros al sistema, aunque hay dudas de cualquier reembolsoal respecto. Ya hay una deuda millonaria en varios conceptos y creemos que difícilmente nos devolverán fondos que podamos invertir en las editoriales para comprar los libros que la Nación no ha mandado", coincidieron fuentes de la gobernación de Mendoza.

Tadeo García Zalazar, ministro de Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas, apuntó: "En 2024 no va a tener impacto [la decisión de Capital Humano] porque Mendoza hizo la previsión y compró libros en 2023. Antes del inicio de clases entregamos 50.000 libros de texto", explicó a LA NACION.

"Es un programa que desde la teoría era muy ambicioso, pero que en la práctica funcionó poco ya que los libros no servían para las políticas que se implementaban en Mendoza. Los textos se seleccionaban con una mirada al proveer de material bibliográ- ideológica nacional, pero no contemplaban las políticas específicas de cada jurisdicción", evaluó el ministro, exintendente de la comuna de Godoy Cruz y expresidente de la UCR mendocina. •

> Con la colaboración de María José Lucesole, Leonel Rodríguez, Eduardo Ledesma, Pablo Mannino y Paz García Pastormerlo



De Vido, en la sala de audiencias en Comodoro Py ENRIQUE GARCÍA MEDINA

## Empezó el juicio por Skanska, la primera causa de corrupción K

TRIBUNALES. Entre los acusados están Julio De Vido, José López y otros exfuncionarios y empresarios acusados de sobornos

Con 31 acusados, entre los que sobresalen los exfuncionarios kirchneristas Julio De Vidoy José López, además de empresarios, se realizó ayer la primera audiencia del juicio oral por el caso Skanska, el primer escándalo de corrupción que surgió durante el gobierno de Néstor Kirchner, hace 19 años. El juicio es llevado adelante por el Tribunal Oral Federal Nº 4 e investiga el presunto pago de sobornos por parte de la empresa sueca a cambio de la adjudicación de obras.

De Vido, exministro de Planificación Federal, estuvo en la audiencia. También están acusados el exgerente del Fideicomiso Banco Nación Néstor Alberto Ulloa; nueve directivos de la compañía Skanska, yrepresentantes de otras empresas que intervinieron en los proyectos de gasoductos. Integran el tribunal los jueces Guillermo Costabel, Jorge Gorini y María Gabriela López Iñiguez. El fiscal es Abel Córdoba y declararán unos 90 testigos.

Ayer se leyó la descripción de la acusación que hizo el fiscal de instrucción Carlos Stornelli en la etapa anterior del proceso.

de 2004 y abril de 2006 se habrían pagado coimas y sobreprecios en el marco de las contrataciones para expandir la capacidad de transporte de gas natural, lo que comprendía la instalación de gasoductos en el sistema norte (licenciataria TGN) y en el sistema sur (TGS). Esos pagos habrían sido instrumentados por directivos de la empresa Skanska a funcionarios públicos que intervinieron en ese procedimiento administrativo y, para justificar la salida del dinero y darle un marco deapariencia legal, Skanska habría simulado operaciones comerciales con 24 empresas.

una grabación en la que un ejecutivodeSkanska, Javier Azcárate, confesó ante un auditor de la empresa el pago de sobornos con la finalide obras públicas. De la grabación surge que las contrataciones ya estaban "arregladas" y que no había competencia con otros oferentes. "El mercado este es así y el negocio

este es así en la Argentina, de ahora en más es así, por lo menos en esta etapa va a ser siempre así y somos prolijos y lo hacemos bien o no laburamos", señaló.

Azcárate reconoció la salida de dinero de Skanska mediante pagos simulados con facturas falsas por servicios no realizados. "Fue un 5% de todos los contratos, divididos en un 3% a Enargas y un 2% a Nación Fideicomisos, más los costos de la operación [...] Las líneas están arregladas, hay que poner el 7,5% más los costos que te salen", dijo, y agregó: "Ya sabíamos de antes de hacer la propuesta que la íbamos a ganar y que son 100 millones de dólares".

Tras idas y venidas, la Justicia finalmente confirmó la validez de esa prueba. "A la grabación procedente de la auditoria interna de Skanska, teniendo en cuenta la resolución adoptada por el superior, no hay razones para excluirla como prueba ni restarle fuerza convictiva", sostuvo la Justicia Federal.

La causa estuvo a punto de naufragar cuando pasó por el juzgado del fallecido juez Norberto Oyarbide. La investigación se inició Según Stornelli, entre noviembre en 2005. En 2011, un peritaje de la Corte Suprema descartó que hubieran existido "sobreprecios" y los acusados fueron sobreseídos. En 2016, luego de que fue incluida como prueba válida la grabación clave, el caso fue reabierto. El 3 de noviembre de 2017, el juez federal Sebastián Casanello procesó a los acusados que hoy van a juicio: dio por probado que existió "un supuesto de corrupción bajo las figuras de cohecho activo, cohecho pasivo y defraudación contra la administración pública".

Se les atribuye una participación en el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la adminis-La prueba central de este caso es tración pública a los directivos de Skanska Mario Piantoni, Gustavo Vago, Ignacio de Uribelarrea, Javier Azcárate, Héctor Osvaldo Obregón, Eduardo Varni, Juan Carlos dad de asegurarse la adjudicación Bos, Alejandro Gerlero y Roberto Antonio Zareba. La misma acusación enfrentan 17 representantes de las empresas que emitieron facturación falsa para justificar los sobornos.

## Veedores judiciales revisarán la elección del Colegio Público de la Abogacía

VOTACIÓN. Gil Lavedra intentará retener la presidencia y continuar su gestión de cambio; enfrenta a dos listas opositoras

#### Hernán Cappiello

LA NACION

El Colegio Público de la Abogacía de la ciudad de Buenos Aires elegirá hoy a sus autoridades.

El excamarista Ricardo Gil Lavedra va por la reelección, con la que busca consolidar el cambio que se produjo en la institución con su gestión. Ayer, la jueza María Servini dispuso dos veedores judiciales en la elección a pedido de Jorge Rizzo, que durante años manejó la institución y ahora apoya a una lista opositora.

A Gil Lavedra le disputan la presidencia dos listas. Por un lado aparece Patricia Trotta, que era su vicepresidenta y que va por la lista que orienta Rizzo, cuya agrupación gobernó el colegio durante casi 20 años. El tercer postulante es Rubén Ramos, del gremio de los abogados del Estado.

Las elecciones se realizan en la sede del colegio de la avenida Corrientes 1441, entre la 8 y las 18. El padrón es de 78.028 abogados, aunque en la última elección votaron 18.000.

Gil Lavedra apuesta a renovar su mandato con una campaña en la que busca difundir la necesidad de "austeridad", evitar el despilfarro y ahondar en los cambios que realizó en la institución.

Entre ellos, la actualización automática de la unidad de medida arancelaria (UMA), un coeficiente atado al salario judicial que sirve para fijar los honorarios profesionales, la oposición al proyecto de sucesiones notariales, más el amparo contra la ley de lavado que convierte a los abogados en sujetos obligados a reportar a sus clientes en algunas circunstancias.

Asimismo destaca las áreas de coworking que se abrieron en el colegio, los servicios de licencias de conducir, de documentación del Renaper para abogados y la modernización con el lanzamiento de la app del colegio, el expediente digital y nuevos espacios para matriculados.

Del otro lado, está la lista que lleva a Trotta, que se abrió del oficialismo por su posición contra el decreto de necesidad y urgencia 70/23 y la ley ómnibus de Javier Milei. Si bien hubo expresiones de Gil Lavedra en contra, no se tradujeron en un amparo, como le reclamaba Trotta, de acuerdo con lo que manifestó la candidata.

Trotta dijo a La NACION que "hubo un ninguneo permanente" de parte de la agrupación de Gil Lavedra.

Trotta es de la Asociación Abogados del Fuero. Se erigió en la candidata de Rizzo, que armó una lista con peronistas, camporistas, kirchneristas, Proy hasta con Francisco Oneto, que es abogado de Milei.

Gil Lavedra tiene en su lista a referentes de la UCR, de Pro y de lo que era Juntos por el Cambio.

Hay una tercera lista, Espacio Abierto de la Abogacía (Lista 66).

La encabeza Rubén Ramos, titular de la Asociación Gremial de la Abogacía del Estado (AGAE). Esa tercera lista la integran abogados estatales y privados. Ramos se presenta como "la alternativa" y dice que ellos son "los únicos que plantean un modelo de colegio distinto". "Venimos a dar un giro de 180 grados para poner al colegio de frente a la abogacía y de espalda a los partidos políticos", promete Ramos, que habla de la defensa de los honorarios, la independencia del poder político, la modernización y evitar el aumento de la inscripción, la matrícula y el bono.

Los tres candidatos a presidir el Colegio Público de la Abogacía de la ciudad de Buenos Aires rechazaron la postulación del juez Ariel Lijo para incorporarse a la Corte Suprema de Justicia, como impulsa Milei. .

#### LOS CANDIDATOS



Ricardo Gil Lavedra UNIDAD EN DEFENSA DE LA ABOGACÍA

El actual presidente fue uno de los camaristas del Juicio a las Juntas militares de la últimadictadura, yfue ministro de Justicia de Fernando de la Rúa.



Patricia Trotta GENTE DE DERECHO

Es la candidata de la agrupación que manejó durante 20 años el colegio y que responde al dirigente Jorge Rizzo. Es abogada laboralista y fue vicepresidenta de Gil Lavedra.



Rubén Ramos ESPACIO ABIERTO DE LA ABOGACIA

Es el titular de la Asociación Gremial de la Abogacia del Estado (AGAE). En su lista lleva a varios abogados laboralistas.

### Cruces por el cobro de asignaciones vía Mercado Pago

ASISTENCIA. Galperin dijo que el servicio es gratuito

El fundador de Mercado Libre, Marcos Galperin, defendió ayer en las redes sociales la posibilidad de que ahora las asignaciones sociales puedan cobrarse a través de la billetera virtual de su empresa.

El domingo, Mercado Pago anunció: "Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, asignaciones familiares y por embarazo, Progresar y Programa Hogar ya pueden cobrar estas prestaciones de manera gratuita".

La noticia generó diferentes reacciones y la acusación de que la empresa se quedaba con un negocio.

Galperin rechazó en las redes sociales que el servicio implicara un cobro.

"Es tal el placer de cortarles el curro a todos los gerentes cooperativistas de la pobreza y los piquetes que lo hacemos gratis", respondió el empresario, a través de la red X. Otros usuarios remarcaron que la aparición de Mercado Pago no elimina intermediarios, ya que la asignación se cobra en forma directa a través del Banco Nación.

En ese sentido, Galperin cuestionó la "superioridad intelectual y moral" de quienes creen "saber mejor" que los beneficiarios "dónde les conviene cobrar".

"¿Apostamos dónde van a elegir cobrarlos?", se preguntó el empresario. El mensaje fue reproducido por el presidente Javier Milei.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, celebró por su parte el anuncio y escribió: "Sin intermediarios, sin partidos políticos y de manera transparente".

Sus palabras le valieron el enojo y contestación de la extitular de AySA y pareja de Sergio Massa, Malena Galmarini, quien también usó X para confrontarlo.

Siempre fue sin intermediarios! Se deposita en la cuenta de la beneficiaria o beneficiario, en el Banco Nación. Ningún partido político intermedia, del Estado al bolsillo del beneficiario. Siempre fue transparente. Ahora va a ganar plata con la bici financiera un empresario privado. ¡Con la tuya contribuyente!", sentenció la exfuncionaria del gobierno de Alberto Fernández. •



**Marcos Galperin EMPRESARIO** 

"Es tal el placer de cortarles el curro a todos los gerentes cooperativistas de la pobreza y los piquetes que lo hacemos gratis"

POLÍTICA | 15 LA NACION | MARTES 16 DE ABRIL DE 2024

## Cena de Cippec. Charlas judiciales y pronósticos sobre la ley Bases

La frustrada reforma laboral y la eventual llegada de Lijo y García-Mansilla a la Corte también resonaron en el encuentro anual

#### Hernán Cappiello

LA NACION

La cena anual del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) brindó el escenario donde anoche confluyeron gobernadores, ministros nacionales y legisladores oficialistas, peronistas y radicales junto a empresarios, diplomáticos y líderes de opinión. El tema dominante en el evento, epicentro del debate político y económico, fue la marcha de la econo- en particular el Régimen de Inmía y el próximo debate de la "Ley de bases" en el Congreso, junto a la sensación generalizada entre los mandatarios y parlamentarios de que el proyecto superará la Cámara de Diputados.

"Si no, estamos al horno", advirtió un mandatario provincial que Piensan en el Senado. llegó cuando terminaba el bandejeo de canapés y copas de vino para pasar al Salón Ocre de la Rural, donde se desarrolló el evento.

Entre los funcionarios nacionales estuvieron el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; el secretario de Trabajo, Julio Cordero, y el de Educación, Carlos Torrendell. Esperado, el ministro del Interior, Guillermo Francos, nollegó, lo mismo que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, afectada por unas "líneas de fiebre". Entre los libertarios se mostró el senador Francisco Paoltroni (Formosa), que rechaza la postulación del juez Ariel Lijo para la Corte Suprema. También la diputada Lilia Lemoine, que se mostró optimista sobre la aprobación de la ley ómnibus y todavía rumiaba sobre el quiebre del bloque libertario.

Los gobernadores, que trabajan en múltiples programas con el Cippec dijeron presente. Entre ellos, Martín Llaryora, de Córdoba; Raúl Jalil, de Catamarca; Leandro Zdero, de Chaco, y Rogelio Frigerio, de Entre Ríos.

Los opositores "dialoguistas" se reunieron en diversos corrillos

donde se conversaba sobre el futuro de la ley ómnibus.

La creencia generalizada era que esta vez será aprobada, porque el Gobierno había hecho lo que no hizo antes: dialogar con los diferentes bloques. Estaban entusiasmados con la norma como un camino de salida hacia la "normalización". Incluso algunos radicales, que aportaron su propio proyecto de reforma laboral, que es visto con buenos ojos por el Gobierno.

Los gobernadores observaban centivo para Grandes Inversiones (RIGI), que busca asegurar la continuidad de beneficios, por dos años, para proyectos de empresas argentinas o extranjeras. Los mandatarios se sumaban al consenso de que el proyecto avanzará en Diputados.

Otro punto muy conversado fue la ausencia de una reforma laboral en el proyecto de ley enviado por el Presidente, más allá del aporte que presentó la UCR. Los libertarios confiaban en que se podía agregar este capítulo al proyecto, pero algunos gobernadores no quieren saber nada de sumarle temas al proyecto: creen que todos intentarán hacer agregados y se corre el riesgo de que todo quede empantanado.

El Gobierno intenta destrabar la reforma laboral contenida en el DNUyfrenada por la Justicia, pero trabaja en los dos frentes, el legislativo y el judicial. "El que se demuestre más rápido y eficaz", deslizaba anoche un funcionario.

El otro asunto que sobrevoló todas las mesas fue la postulación del juez Lijo y del catedrático Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema. En los corrillos judiciales nadie creía que Lijo consiguiera los votos, pero dejaban abierta la puerta ante el silencio del kirchnerismo. Otros temían que García-Mansilla quede en el camino. "Son dos caras de la misma moneda", sintetizó un invitado. •



La titular de Cippec, Gala Díaz Langou, en el centro, junto a invitados

CIPPEC



El asesor presidencial Ramiro Marra



El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona



Horacio Rodríguez Larreta, exjefe de gobierno, y Martín Redrado

FOTOS DE FABIÁN MALAVOLTA

## Kicillof suma a su gabinete a Mayol y refuerza su alianza con Massa

aliada de Sergio Massa que persecución policial. fue intendenta del municipio de San Miguel del Monte. Mayol tendrá a su cargo la Secretaría de Articulación Interjurisdiccional del Trans-

nueva su alianza con Massa. mientras cada vez son más notables las diferencias con viente, entonces de 13 años). Máximo Kirchner.

vestigada por encubrimien- ción en los días posteriores INTI. • María José Lucesole

LA PLATA. El gobernador to de la llamada "masacre de a la masacre, fue duramente Axel Kicillof sumó a su ga- Monte", en la que murieron cuestionada por la comunibinete a Sandra Mayol, una cuatro adolescentes tras una dad y perdió la reelección.

lugar el 20 de mayo de 2019, fueron condenados cuatro policías bonaerenses que involucrados se archivó. persiguieron a los tiros el auporte en el ministerio que to en el que viajaban Aníbal acusaron a Mayol de encubriconduce Jorge D'Onofrio. Suárez (22), Camila López miento criminal, dado que la De este modo, Kicillof re- (13), Danilo Sansone (13), entonces intendenta informó Gonzalo Domínguez y Rocío en un principio que la policía Quagliarello (única sobrevi-

La designación de Mayol de Transporte era entonces Argentinos y en la Secretaría no está exenta de costo políti- intendenta de Monte (2015- de Agricultura, y presidenco para Kicillof: Mayolfue in- 2019). A partir de su actua- ta del Consejo Directivo del

Pero no fue condenada por Por esa masacre, que tuvo la Justicia. La investigación para determinar si existió encubrimiento a los policías

Lasfamilias de las víctimas no había tirado un solo tiro.

Tras la derrota de 2019, Ma-La flamante secretaria volfuefuncionaria en Trenes



## **ECONOMÍA**

Edición de hoy a cargo de Francisco Jueguen www.lanacion.com/economia | @LNeconomia | Facebook.com/lanacion economia@lanacion.com.ar

#### DÓLAR

Minorista 5912,63 ▼ (ANT: \$913,26) CCL \$1074,13 A(ANT: \$1047,54) Mayorista \$868,00 A (ANT: \$866,50)

Paralelo \$1015,00 A (ANT: \$1005,00) Turista \$1419,20 A (ANT: \$1416,80) \$922,59 A (ANT:\$922,56) Euro

\$167,30 \(\text{ANT:\$168,90}\) Reservas 29.233 ▼ (ANT: 29.316) en millones de US\$

## Desde este mes las facturas de gas se cuadruplican para comercios e industrias

TARIFAS. Se espera que en mayo haya un nuevo aumento porque regirá la actualización automática que implementó el Enargas; además porque sube el precio del gas para el invierno

#### Sofía Diamante

LA NACION

Desde este mes, los comercios y las industrias pagarán más caro también por su consumo de gas. El Gobierno hizo una fuerte quita de subsidios-aunque todavía no estotal-y las facturas se cuadruplicarán en la mayoría de los casos.

A partir de mayo próximo, además, habrá otra suba para compensar los mayores precios del gas en el invierno, cuando baja la temperatura y se dispara el consumo. Es decir, ambos sectores recibirán dos aumentos consecutivos.

Estos incrementos se sentirán en el índice de inflación por partida doble: debido al aumento de las tarifas y por el impacto de "segunda vuelta", cuando los comercios trasladen a los precios finales los mayores costos de la energía. Solo este mes, el alza en las tarifas de gas le agregará dos puntos porcentuales a la inflación de abril, según estimó el economista Fernando Marull.

Si bien se trata de aumentos porcentuales grandes, especialistas privados en temas energéticos observaron que las tarifas de los comercios estaban muy atrasadas. De hecho, pese a estos incrementos, los valores de las facturas en términos reales todavía están por debajo del promedio de 2019.

En concreto, los comercios tendrán una suba real de 273% en abril y una factura promedio para un consumo de 363 m3 anual pasará de valer \$5161 a \$19.272. Si se toma en cuenta el nuevo aumento que se aplicará en mayo, la boleta subirá a \$21.428, según estimaciones de la consultora Economía & Energía



Una factura promedio de un comercio pasará de valer \$5161 a \$19.272

(EyE) sobre la base de los últimos cuadros tarifarios publicados por el Gobierno. Se trata de los usuarios del Servicio General P1 (SGP1), que tienen consumos mensuales de hasta 1000 m3.

Para las industrias más chicas, la suba será de 171% real, y la factura promedio de un consumo de 3211 m3 anual pasará de \$22.212 a \$60.172 por mes, siempre sobre la base de cálculos hechos a partir de la información oficial. Con el aumento de mayo, el valor subirá

a \$80.000. Se trata de los usuarios SGP2, que tienen consumos de entre 1000 y hasta 9000 m3 por mes.

En el caso de las industrias más grandes -los SGP3, con consumo mayor a 9000 m3/mes-, el aumento nominal es menor, ya que este segmento pagaba con anterioridad precios más altos de gas. En promedio, la suba será de 26%, y la tarifa promedio de un consumo de 24.913 m3 anual pasará de \$348.423 a \$438.319.

En mayo, volverá a subir a \$586.121. "La resolución [de la Secretaría

de Energía] Nº 41, que determina los precios del gas en el PIST [punto de ingreso al sistema de transporte] entre abril y diciembre, unifica los precios del gas de los usuarios del Servicio General P de los tres niveles (previamente, los usuarios SGP1 y SGP2 tenían un menor precio). Ello, en combinación con el aumento del valor agregado de distribución (VAD), determinó un incremento en las tarifas medias de los usuarios de menor tamaño, muy por encima de lo verificado por

SHUTTERSTOCK

el resto de los usuarios", explicó la consultora EyE.

"Debe señalarse que se observan diferencias en los porcentajes de incremento de las tarifas del servicio general entre las distintas distribuidoras. En el caso de los SGPl, el menor incremento se verifica en Naturgy, mientras que Camuzzi Gas del Sur, Centro y Cuyana presentan los mayores crecimientos", agregó.

La suba se da en un contexto de caída del poder adquisitivo y, consecuentemente, de las ventas. Por lo tanto, los negocios tendrán el desafío de tener que trasladar los mayores costos al valor final teniendo en cuenta la situación endeble de los salarios (cayó 24% el poder adquisitivo de los empleados formales en los últimos cuatro meses).

#### Más subas

En mayo, las tarifas de gas para usuarios residenciales, comercios e industrias volverán a subir por tres razones. Por un lado, el ente regulador del gas, el Enargas, determinó que la tarifa de las distribuidoras y las transportistas-las empresas Metrogas, Naturgy, Camuzzi, TGN y TGS, entre otras-se actualizará todos los meses, según una fórmula compuestaque tiene en cuenta la inflación mayorista (IPIM), la minorista (IPC), el indice de salarios y la evolución de los costos de la construcción.

Por otro lado, la Secretaría de Energía programó precios de gas más caros durante el invierno. Por lo tanto, entre mayo y septiembre, el valor subirá de US\$2,85 el millón de BTU (medida inglesa que se utiliza en el sector) a US\$4,35 en promedio. A partir de octubre, cuando sube la temperatura, el costo bajará de nuevo a US\$2,80 el millón de BTU.

Adicionalmente, el Gobierno puso en marcha un mecanismo automático de ajuste para que la devaluación de la moneda no deje atrasados los incrementos anunciados. Como los contratos están dolarizados, pero las boletas se pagan en pesos, el Enargas actualizará cada mes el valor del gas en pesos, según la variación mensual del tipo de cambio. Al momento, el Banco Central (BCRA) aplica un crawling peg (devaluación controlada) de 2% mensual.

Para los usuarios residenciales, las tarifas de gas también subieron desde este mes entre 250% y 450%. El objetivodel Gobiernoes bajarfuertemente los subsidios a la energía. •

## Caputo viaja esta noche a Washington para la reunión del FMI

ENCUENTRO. Continuará las negociaciones para sumar dólares al país; lo acompañan el secretario de Finanzas y el presidente del BCRA

El ministro de Economía, Luis Caputo, viaja esta noche a Washington para participar de la Reunión de Primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) en lo que representará un nuevo encuentro clave entre el Gobierno y el organismo, con vistas a reanudar las negociaciones en torno al programa en curso y la posibilidad, buscada por el Gobierno, de habilitar el ingreso de divisas extras por parte del Fondo u otras entidades multilaterales.

El ministro estará acompañado por el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, yel titular del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, quienes participarán de un encuentro orga-

nizado por el banco JP Morgan.

En ese viaje, continuarán presencialmente las reuniones con el equipo de Kristalina Georgieva, titular del FMI, las cuales vienen llevándose a cabo desde febrero, cuando Gita Gopinath, subdirectora gerente del organismo, llegó al país para reunirse con Javier Milei, Caputo y Bausili, y luego de que a fines de marzo Rodrigo Valdés, director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo, participara del foro IEFA Latam, en lo que se consideró una "continuación de las conversaciones técnicas" entre las autoridades argentinas y el personal del FMI.

El Gobierno busca el ingreso de dólares para levantar el cepoy avanzar en un esquema de "competencia de monedas", tras el nuevo acuerdo técnico al que se llegó en enero para reflotar el programa firmado por la administración anterior. La discusión sobre el programa monetario tras la salida del cepo es, sin embargo, una cuestión difícil, ya que el FMI no termina de aceptar el bimonetarismo planteado por Milei.

Este encuentro se suma a las reuniones que tuvo Milei la semana pasada con el presidente del BID, Ilan Goldfain, y con el CEO de BID Invest, James Scriven, para evaluar los avances de su política económica y el financiamiento al país con miras a apalancar la inversión de las empresas en la Argentina. Ahora, Caputo busca sustento para el plan económico y generar el rebote en "V" que proyecta el Gobierno, para lo cual debe continuar con el fuerte ajuste en un contexto de re-

Cabe destacar que el FMI ya ha elogiado los avances "impresionantes" de ese plan, pero que tanto el Fondo como la Casa Blanca han puesto énfasis también en la necesidad de proteger a los más vulnerables y repartir la carga del ajuste.

Mientras tanto, en Estados Unidos consideran acertadas las medidas que tomó el Gobierno, aunque mantienen dudas sobre su posible éxito e implementación. Y, pese a la precaución del Fondo, han elogiado el nuevo enfoque, calificado de "audazyambicioso", en un giro respecto de la relación que mantuvo con el gobierno de Alberto Fernández, especialmente en el último tramo de su gestión, con Sergio Massa como ministro de Economía. A pesar de esto, medidas como el ancla que representa el crawling peg al 2% mensual no son bien vistas por el organismo, que pretende una aceleración del ritmo devaluatorio, mientras que Caputo se enfoca en desacelerar la inflación a través de este. •

ECONOMÍA 17 LA NACION | MARTES 16 DE ABRIL DE 2024



Los precios de los combustibles aumentaron 110% desde que asumió Javier Milei

ALEJANDRO GUYOT

## Por la disparada del precio del crudo, el Gobierno no logra liberar las naftas

COMBUSTIBLES. Saltó con fuerza la cotización global y no pudo ser acompañada por la suba en los valores domésticos en el surtidor

#### Sofía Diamante

LA NACION

Mientras el Gobierno muestra avances positivos para mantener la brecha cambiaria acotada a menos de 25%, hay otra brecha que no para de crecer en el sector energético. Se trata de la diferencia de valores entre la cotización del barril internacional de petróleo y el precio doméstico, que se encuentra en torno al 24%, pese a que la gestión económica habló de liberalizar el mercado. Se trata de un dato clave para normalizar un sector fundamental de la actividad.

Cuandoel Gobierno asumió, el 10 de diciembre pasado, la cotización Brent, que se toma de referencia en la Argentina, mostraba un valor del barril internacional de petróleo en US\$75. Cuatro meses después, el Brent se encuentra en torno a los US\$90. Cuando se le descuenta el 8% de retenciones que pagan los exportadores de petróleo, el valor internacional de exportación (export parity) cae a US\$82.

Sin embargo, en el mercado doméstico, las empresas refinadoras –YPF, Raizen (Shell), Axion y Trafigura (Puma Energy)- compran el barril de petróleo a los productores locales a un valor en torno a los US\$66, casi 16 dólares menos. Este es el precio que reflejan la nafta y el gasoil en surtidor.

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, había dicho que la petrolera con control estatal se iba a comportar como una compañía 100% privada, y estableció como objetivo hacer coincidir los valores locales con los internacionales. Por eso, en los primeros dos meses de gestión aplicó subas de 38% y 27%.

Sin embargo, a partir de febrero, YPF comenzó a moderar los aumentos por pedido del Ministerio de Economía, como admitió el subsecretario de Hidrocarburos, Luis de Ridder. "Por unos meses estamos intentando ir interactuando con Economía para que nos vaya permitiendo acomodar los precios

a nivel mayorista, como para que los refinadores puedan comprar el petróleo a valores internacionales", dijo en una charla organizada por Cecha, la cámara que agrupa a las estaciones de servicio.

Desde entonces, la petrolera solo trasladóa precios el impacto del aumento del impuesto a los combustibles y la devaluación mensual del tipo de cambio oficial, pero dejó sin variación el efecto del alza de la cotización Brent. Por lo tanto, la brecha entre el barril criollo y el internacional comenzó a subir.

Comoel mercado petrolero todavía no es 100% libre, las productoras no pueden elegir vender la totalidad de su producción al exterior,

#### Mientras que el barril internacional cuesta US\$82, el criollo se vende a US\$66

ya que deben abastecer primero el mercado interno. Sin embargo, esta situación podría cambiar según el proyecto de "Ley de bases", que el Poder Ejecutivo volvió a enviar al Congreso la semana pasada.

Según el nuevo borrador, el Gobierno busca cambiar el artículo seis de la ley N° 17.319, de hidrocarburos, que dice: "Los permisionarios y concesionarios tendrán el dominio sobre los hidrocarburos que extraigan y, consecuentemente, podrán transportarlos, comercializarlos, industrializarlos y comercializar sus derivados, cumpliendo las reglamentaciones que dicte el Poder Ejecutivo sobre bases técnico-económicas razonables que contemplen la conveniencia del mercado interno y procuren estimular la exploración y explotación de hidrocarburos. Durante el período en que la producción nacional de hidrocarburos líquidos no alcance a cubrir las necesidades internas, será obligatoria la utilización en el país de todas las disponibilidades de origen nacional de dichos hidrocarburos (...)".

El proyecto de "Ley de bases", en cambio, dice explícitamente: "El Poder Ejecutivo nacional no podrá intervenir o fijar los precios de comercialización en el mercado interno para ninguna de las actividades

indicadas en el párrafo anterior". Estos cambios, junto con el capítulo del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que también se encuentra en el proyecto de ley, son las iniciativas que siguen de cerca en el sector y que mantienen expectantes a las empresas.

"El tema de la brecha de precios se habla en el sector, pero nadie en la industria tomó decisiones de negocio esperando que el export parity llegue de la noche a la mañana. Pormás que aún no sellegue, se han hecho ajustes en los precios y estamos más cerca que lejos. Es decir, se ha trazado un camino positivo. Ahora, es importante que se avance en la desregulación de la industria, como está planteada en la ley ómnibus, específicamente en la no intervención del Estado en la fijación de los precios. Hay que tratar el tema de fondo y llegar al export parity, pero nadie en la industria espera que la paridad llegue en 60 días. También hay una realidad de que el contexto actual de Vaca Muerta es positivo. Hay récords de producción, más actividad, hay más exportaciones", dijo una de las principales empresas productoras de petróleo, en reserva.

En otra de las compañías coincidieron con esta postura: "No cambiaron la dirección, la aminoran. Entendemos que la velocidad la marca la política. Además, la demanda del combustible está bajando. Por lo tanto, tampoco se puede subir el precio a una velocidad que no es acompañada por el consumo. Por otro lado, creemos que es posible que en la segunda parte del año baje el precio internacional a los US\$70 o US\$75 el barril, y no que se mantenga en estos niveles de

US\$90".

## Los bancos ya tienen más bonos del Estado en moneda local que depósitos en pesos

ALERTA. Es algo que no sucedía desde hacía 34 años; es por la fuerte emisión de títulos públicos con incentivos para que los compren las entidades

#### Javier Blanco

LA NACION

El fenómeno sobre el que se venía advirtiendo, a raíz de las fuertes emisiones de títulos en pesos con incentivos para que los compren los bancos y en muchos casos los usen para constituir los encajes prudenciales que se hicieron en los últimos años, finalmente sucedió: por primera vez en los últimos 34 años, los bonos públicos en pesos en poder de las entidades superaron a los depósitos totales en moneda local que las entidades tienen bajo administración.

El inquietante vuelco, que surge de comparar el total de los títulos públicos en cartera de los bancos (instrumentos emitidos por el Banco Central, el Tesoro nacional ygobiernos provinciales y municipales) con el stock también total de los depósitos en pesos del sector privado y público, fue señalado en un informe por Facimex Valores, unos meses desde la consultora tras observar cifras consolidadas Quantum Finanzas. a febrero pasado.

Pero sin duda se trata de un fenómenos derivado de la descontrolada emisión monetaria de los últimos años, tan descomunal que obliga al propio BCRA a retirar parte del dinero volcado al mercado tomándolo de los bancos y emitiendo a cambios los pasivos remunerados (Lelac, Leliq y pases).

A fin de ese mes, en el marco del constante achicamiento verificado en el sistema financiero local, que los redujo a una función meramente transaccional, los bancos tenían títulos públicos en pesos por \$54,5 billones. Eso representaba el 35,6% de sus activos (3,6 puntos porcentuales por encima del 32% de exposición total que mostraban a enero, pero tres puntos porcentuales menos que el "pico" de 38,7% registrado un año antes) y correspondía en un 58,9% a instrumentos del BCRA (\$32,1 billones) y en un 39,2% a otros del Tesoro nacional (\$21,4 billones).

La caída interanual del porcentaje medido con relación al total de sus activos "se explica en 8 puntos porcentuales por menos tenencias de instrumentos del BCRA (de 29% a 21%), un factor que más que compensó la suba de 4,4 puntos porcentuales en títulos del Tesoro, que aumentó de 9,6% a 14,0%, alcanzando un máximo desde agosto de 2004". Esto está relacionado con la migración de esta liquidez de uno a otro lado que la administración Milei alienta por incentivo de precios y vía normativa para tratar de terminar con los costosos pasivos remunerados del ente monetario que, aún hoy y pese al desarme y la baja de tasas, hacen que la "maquinita" imprima unos \$2 billones por mes.

Pero como en paralelo se registró una caída del 33,6% real de los depósitos totales en pesos (que se elevó al 40,2%), según datos oficiales a marzo, eso hizo que por primera vez desde 1990 los títulos públicos en pesos en poder de los bancos superaran a los depósitos totales en pesos.

El dato demuestra que el país no entendió la lección que dejó al respecto la década del 90, cuando

una crisis de las finanzas públicas combinada con un sistema de doble contabilidad y exposición a las monedas arrastró al sistema bancario local al colapso y obligó al sector público a colaborar luego en su rescate para evitar un daño aún mayor a la economía.

#### Peligrosa tendencia

Las sucesivas flexibilizaciones realizadas en los últimos años a las normas surgidas de la traumática experiencia del 2001/2 que limitan la exposición al Estado fueron las que permitieron que esta peligrosa tendencia se repita.

En especial, durante la gestión Fernández, cuando las finanzas públicas pasaron a tener una creciente dependencia de los bancos, lo que hizo que "la participación en la cartera de activos sujetos a riesgo de crédito pasó de ser inferior a la del sector privado a más que triplicarlo", recordaron hace

Los números muestran que la suerte del sistema bancario local quedó atada a la del sector público. "Sin dudas la exposición de los

Este fenómeno se deriva de la descontrolada emisión monetaria de los últimos años

El dato demuestra que no se entendió la lección que dejó la década del 90

bancos al sector público es elevada en términos históricos, aunque no es récord, y en los últimos años estuvo creciendo sostenidamente por motivos normativos y de rentabilidad", sostuvo el economista Tobías Pejkovich, de Facimex,

Agregó incluso que, según los últimos datos disponibles, "en febrero las entidades financieras tenían títulos públicos el equivalenteal 40,7% de sus activos, de los cuales 35,6 puntos porcentuales corresponden a títulos en pesos y 5,1 puntos porcentuales a títulos en moneda extranjera".

Sin embargo, apunta que, como las políticas que lleva adelante hoy la administración de Javier Milei apuntan a alcanzar superávit primario y déficit fiscal cero este año "yelperfildevencimientos de 2024 quedó totalmente despejado y mejor distribuido en los años posteriores", el riesgo del sistema de contagiarse una crisis como las antes recordadas bajó notablemente.

"Ese riesgo sistémico, que reapareció como contracara del achicamiento económico y el derrape del crédito, cayó con bastante fuerza en los últimos meses", afirmó el economista, antes de recordar al respecto que "los títulos públicos hoy representanel 40% del activo de los bancos mientras que los préstamos privados en pesos al sector privado apenas son el 7% del PBI". •

18 ECONOMÍA

## Se demora la cosecha de soja por las fuertes lluvias

IMPACTO. Cayeron más de 100 milímetros en la región agrícola núcleo en los últimos días

Pilar Vazquez

LA NACION

algunas de las cuales supebien estas lluvias son beneficiosas para mejorar la dispo- nes de hectáreas. nibilidad de agua en el suelo en áreas con déficit, así como Rosario (BCR) indicaron que para preparar los suelos para el trigo, para diversos exper- un centro de baja presión atítos consultados representan picoy muy estacionario sobre una alerta para la cosecha de el centro del país, lo que ha soja. Ya se han reportado ex- modificado los patrones de cesos con efectos negativos precipitación habituales en en los cultivos. Y hay inquie- la región. El fenómeno dejó tud sobre cuándo será posible acumulados que superaron volver a ingresar a los lotes los 70 mm en gran parte del la Bolsa rosarina. para continuar con la reco- área, llegando incluso a más lección de los cultivos.

Bolsa de Cereales de Buenos registraron 140 y 128 milíme-

Aires, hasta el jueves pasado, antes del frente de tormentas. se llevaba cosechada apenas Desde el viernes pasado, la el10,6% del área apta con soja. región agrícola núcleo-norte De acuerdo con esta entidad bonaerense, sur de Santa Fey se espera que se recolecten sur de Córdoba-registró sig- en total 17,2 millones de hecnificativas precipitaciones, táreas. Por el lado del maíz, en tanto, ya se cosechó el 15,3% raron los 140 milímetros. Si de una superficie total que se espera levantar de 7,1 millo-

En la Bolsa de Comercio de estas lluvias son producto de da localidad. Según un informe de la Monte Buey y Guatimozín se



En Colón el exceso de agua y humedad impide el ingreso de las máquinas en los lotes

GENTILEZA GERMÁN MILLET

tros, respectivamente, mientras que Godeken y Junín marcaron 120 milímetros ca-

"Lo atípico es que se ha metido más hacia el oeste del centro del país cuando en general suele tener una posición más sobre el Río de la Plata", sostuvo Cristian Russo, jefe de estimaciones agrícolas de

Russo señaló que estas llumilímetros. Al respecto, en vias continuas plantean problemas, especialmente para la cosecha de soja. "Hace menos de dos semanas hubo lluvias en el este de la región que superaron los 350 mm. Esta situación, sumada a la incertidumbre sobre cuándo mejorarán las condiciones para que los cultivos se sequen, genera preocupación por la posible pérdida de calidad de los granos.

Carlos Zotelo, climatólogo del Conicet, indicó que con estas lluvias de los últimos mañana. días quedó solucionado el déficit de humedad en el suelo que había en ciertos lugares de la zona núcleo, como Junín y Pergamino. Sin embargo, señaló que el exceso de lluvia tampoco es bueno porque no logra ser absorbida por el suelo y se pierde por escorrentías. "Por lo general, cuando llueven más de 50 mm, el terreno no puede absorberlo por completo y se pierde. A pesar de esto, estas precipitaciones han contribuido significativamente a mejorar las recargas de humedad, especialmente en zonas de Córdoba donde estas eran deficitarias", explicó.

En tanto, en la región de

Chaco se registraron lluvias en exceso, con acumulados que superaron los 120 milímetros en muchos casos. También el sur de Corrientes, el centro sur de Entre Ríos y el litoral de Santa Fe fueron afectados por este fenómeno. En estas áreas se prevé que estas condiciones se mantengan durante la jornada de hoyy, posiblemente,

En cuanto al escenario futuro, indicó que se espera una disminución en la cantidad de lluvias. "Después de este sistema, entraremos en una fase más estable en términos meteorológicos, lo que implicará una reducción en el ritmo de precipitación", apuntó.

En la misma línea, el meteorólogo Leonardo De Benedictis dijo que partir de hoy se producirá un cambio en las condiciones climáticas. "A partir de hoy este sistema comenzará a retirarse, y así tendremos un martes, miércoles, jueves, viernes y sábado con condiciones climáticas más estables. Sin embargo, será a partir del próximo domingo cuando podríamos volveraexperimentaralgode inestabilidad climática. Por ahora, lo más destacado es la presencia de viento intenso para hoy. Este viento del sudoeste va a limpiar todo el sistema", agregó.

Desde Colón, en la provincia de Buenos Aires, el productor Germán Millet informó que en la zona se acumularon entre 100 y 130 mm de lluvia en los últimos cuatro días. "Veníamos muy apurados con la cosecha de soja. Algunos lotes estaban más secos y los rendimientos han sido muy buenos, entre 35 y 55 quintales", expresó. Luego se refirió a una complicación: "Como la planta estaba verde y el grano tenía un contenido de humedad de entre 12% a 13%, las máquinas iban muy despacio y los contratistas tuvieron muchas complicaciones al no poder ir a la velocidad normal. Después de esto, creo que las cosas se van a emparejar; vamos a estar desesperados por cosechar".

## Remates

### Arte & Antigüedades







## Remates

#### **Judiciales**

#### IMPORTANTE INMUEBLE DESOCUPADO en FLORIDA 🖥

El Juzgado Nacional de 1º Inst. en lo Comercial nro 20, a cargo del Dr. Eduardo E. Malde, Sec. nro. 39, a mi cargo, sito en Marcelo T. de Alvear 1840, piso 4º CABA, comunica por cinco días en los autos caratulados: "STIEGLITZ CONSTRUCCIONES SA S/ QUIEBRA S/ INCIDENTE DE VENTA INMUEBLE" (Expte. 21901/2017/51) que la martillera Graciela Mabel Lairihon (CUIT 27-13062350-1), rematará en Jean Jaurés 545 de CABA, al contado, al mejor postor, el 24 de abril de 2024 a las 11:45 hs. el 100% del inmueble sito en Santa Rosa 1954/1958, entre Liniers y Chacabuco, Florida, Vte. López, Pcia. De Bs. As. Nom. Cat. Cir. II Sec. H Manz. 48 Parc, 31 a. Mat. 48817 BASE: U\$S 588.500 y con más el arancel correspondiente del 0,25% (Ac. 10/99 CSJN) y todos los gastos que demande la transferencia del bien y su inscripción en cabeza del adquirente estará a cargo del comprador. Seña 30%, comisión 3% y el correspondiente sellado. El importe se podrá abonar en dólares o bien en pesos a la cotización del dolar MEP, tipo vendedor de cierre del dia inmediato anterior al pago informado en www.cronista.com. Se trata de una propiedad que es un lote de 17,32 mts. de frente por 50,16 mts. de profundidad y consta según catastro con una superficie edificada de 717 metros cuadrados. El inmueble tiene dos plantas: un amplio espacio sin edificar y con entrada para autos/camiones por un lateral tipo pasante. El estado es bueno. La zona donde se encuentra ubicada es eminentemente residencial, donde se desarrollan casi en su totalidad casas bajas de muy buena calidad constructiva. El inmueble está desocupado. El saldo de precio deberá ser depositado dentro del quinto día de aprobada la subasta sin necesidad de notificación ni intimación, bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art. 580 CPCCN. No se admitirá la compra en comisión, ni por poder, ni la eventual cesión del boleto de compraventa del bien. Respecto de las deudas por impuestos o tasas que graven el inmueble, el régimen es: a) aquellos devengados con anterioridad al decreto de quiebra, sus titulares deberán acudir por la vía pertinente a verificar sus créditos y según el estado de las actuaciones; b) en relación a las deudas posteriores al decreto de quiebra anteriores a la entrega de la posesión del inmueble a quien resulte adquirente, constituyen créditos del art. 240 LCQ y en su caso art. 244 LCQ; c) en lo atinente a las deudas devengadas con posterioridad a la entrega de la posesión, éstas pesan sobre el adquirente en subasta. Se deia constancia que se recibirán posturas baio sobre hasta las 10:00 hs. del día anterior a la subasta, las que deberán reunir los requisitos del art. 104 del Reglamento del Fuero y serán abiertos por la Actuaria en presencia de la martillera y los interesados a las 12.30 hs. del mismo día. Se hace saber a los oferentes que deberán consignar la carátula del expediente en la parte exterior del sobre; y que las ofertas deberán ser presentadas por duplicado, indicando nombre del oferente, constituir domicilio en la jurisdicción del juzgado, y acompañar el importe de la oferta, más comisión y sellado - discriminándolo- lo que se cumplirá mediante depósito en el Banco Ciudad (Sucursal Tribunales), o cheque certificado librado sobre un banco de esta plaza. Para la presentación de la oferta no se requiere patrocinio letrado. Días de exhibición 18 y 19 de abril de 2024, en el horario de 9 a 11 hs. Demás datos consultar el expediente o a la martillera: 11-6155-2196. Se deja constancia al público que para concurrir al remate deberá inscribirse previamente a través de la web del Alto Tribunal (www.csjn.gov.ar) ingresando al link Oficina de Subastas - Trâmites: turnos registro y deberá presentarse el día y hora asignado en Jean Jaures 545 PB CABA, con el formulario que indica el sitio aludido. Firmado: Ana V. Amaya. Secretaria. EDUARDO EMILIO MALDE Juez - ANA VALERIA AMAYA SECRETARIA

GRACIELA MABEL LAIRIHON • 11-6155-2196

## Fallo adverso en la Justicia contra un reclamo por las retenciones

MEDIDA. En Córdoba anularon una decisión en favor de la SRA

CÓRDOBA.- La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba anuló el fallo en favor de un amparo colectivo realizado por la Sociedad Rural Argentina (SRA) por el cobro de retenciones a las exportaciones. La presentación se realizó en febrero de 2022 y en abril de ese año el juez en primera instancia la admitió. La clave, indicaron, está en la representatividad de la entidad pa-"todos los productores".

económica de 2019 porque el Congreso no aprobó el último presupuesto de 2022 que incluía, entre otros puntos, una los derechos de exportación.

En abril, el juez federal Ricardo Bustos Fierro consideró que en el caso "se configura el supuesto de afectación a derechos de incidencia colectiva referidos a intereses individuales homogéneos". Sin embargo, Liliana Navarro, Abel Sánchez Torres y Graciela Montesi, los tres integrantes de la Cámara, coincidieron en revocar la resolución de Bustos Fierro por entender que no ra presentarse en nombre de corresponde aceptar a la SRA por no haberse extendido la formidad a su especial situaque la naturaleza de los derechos invocados exceda el interés de cada parte".

En tanto, desde la SRA dije-Poder Ejecutivo para aplicar el amparo colectivo como "herramienta legal para que

los cientos de productores no tengan que presentarse individualmente a la justicia". Además, interpretaron que "esta sentencia no decide la cuestión de fondo, que es lo que verdaderamente importa a la SRA y la razón de haber acudido a la Justicia". En la entidad rural informaron que sus abogados, "están trabajando en hacer una presentación ante la Corte Suprema para que el proceso siga su curso y para la presentación colecti- se pueda dictar una sentencia La Rural planteó que, desde va, aunque "nada impidea que sobre el fondo, que sea única el 1° de enero de 2022, las re- cada productor pueda realizar y definitiva. En su voto, el catenciones no eran aplicables su reclamo individual, de con-marista Montesi expresó que "no seacredita" que la conducley vinculada a la emergencia ción jurídica. No se evidencia ta desplegada por AFIP-Aduana, y el dictado de los decretos 790/20, 1060/20, 230/2020, 851/2021 hayan afectado, "de igual forma, a todos los sujeprórroga de una potestad al ron a LA NACION que eligieron tos que integran el colectivo que se pretende representar" la Rural. • Gabriela Origlia

#### Cayó 18,5% el consumo de carne vacuna en marzo

FAENA. Es la comparación con el mismo mes de 2023, según un informe

En medio de la fuerte pérdida del poder adquisitivo de la población tras los aumentos de los precios en general de la economía y de las tarifas de los servicios, el consumo de carne vacuna por habitante retrocedió 18,5% en marzo pasado en comparación con igual mes de 2023. En tanto, el consumo aparente, luego de considerar lo que se faenó y consumió en el mercado local y lo que se exportó, tuvo el peor registro de los últimos 30 años.

El número se desprende de un informe de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes (Ciccra). "En enero-marzo de 2024, la industria frigorífica produjo 745.000 toneladas res con hueso de carne vacuna, es decir 7,6% menos que en el primer trimestre de 2023. Puesto en términos absolutos, se produjeron 61.200 toneladas res con hueso menos", informó la entidad.

En este marco, Ciccra precisó que "considerando que las expor-

taciones se mantuvieron en torno a las 85.000 toneladas res con hueso en marzo, en los primeros tres meses del año se habrían exportado 245.200 toneladas res con hueso, lo que representaría un aumento de 22,9% interanual (+45.700 toneladas res con hueso)". Y remarcó: "En consecuencia, el consumo aparente de carne vacuna habría totalizado 499.700 toneladas res con hueso. en enero-marzo del corriente año y habría resultado 17.6% menor al re-

gistrado en igual trimestre del año pasado, marcando el registro más bajo de las últimas tres décadas". Así, el consumo per cápita de carne en marzo pasado se ubicó en el equivalente a 42,6 kilos/año, 18,5% por debajo de marzo de 2023.

Según Miguel Schiariti, presidente de Ciccra, "esto está directamente relacionado con el poder adquisitivo, que ha disminuido bruscamente. Los ingresos de los consumidores cayeron más del 10%". •

## clasificados Legales



#### Departamentos

Venta

Belgrano

3 dormitorios

11 de Septiembre y Olleros Dño.exe vista,jar,todo sol luz se-

mi piso LC,9X4 3dor,2Bño Balc,lav,baul 1151407979

#### Departamentos

Alquiler Amoblado

M.T. Alvear y Talcahuano 100m amob/equip 2 dor 2 bños grupo Categ Dueño 154145-0194

Barrios Cerrados, Countries y Quintas

Venta

Maschwitz-Escobar

El Cazador casa quint 3amb pil 2bños 1000m2 1127361790

Mercaderías

Compra

Alhajas, Arte y

Antigüedades

Adornos antiguos, alhajas, arte

Libros Antig Grabados Fotos

Cuadros Libros Arte 4823-0247

**Empleos** 

Profesionales y

Pedido

Técnicos

Para publicar llamar a

4318-8888

5199-4780

Cobro con tarjetas de crédito.

Descuentos con Club La Nación.

Clasificados

Antigüedades Liz 4812-0808

Legales

Pedido

Medico/a Clinico p/Clin z/O

CV: oestepsig@outlook.com.ar

Medico/a Psiquiatra p/Clin z/O

oestepsig@outlook.com.ar

Edictos Judiciales

#### **Edictos Judiciales**

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal № 5, a cargo del Dr. Patricio Maraniello, Secretaría Nº 9 a mi cargo, sito en Libertad 731 piso 10° de Capital Federal, hace saber que Maksim ZOSI-MENKO, DNI Nº 767770869 de nacionalidad Rusa y de ocupación Monotributísta, ha iníciado los trámites tendientes a la obtención de la Ciudadanía Argentina. Cualquier persona que tuviere conocimiento de algún acontecimiento que pudiere obstar a dicha concesión, deberá hacer saber su oposición fundada al Juzgado. Publiquese por dos veces. Buenos Aires, 6 de Febrero de 2024.- N. JAVIER SALITURI SECRETARIO

#### Edictos **Judiciales**

#### El Juzgado Nacional de 1º Inst

en lo Com Nº 8, Sec. Nº15, hace saber por 5 días en autos: "E-MACO S.A. s/ Concurso Preventivo (Expte. 669/24)" que el 11.03.2024 se decretó la apertura del concurso preventivo de EMACO S.A. (CUIT 30-51628422-2) inscripta en la IGJ el 17.9.68 bajo el no. 3055. Fo 272 del Lo. 65, To. A de Est. Nac. Fecha de presentación del concurso: 2.02.2024, debiendo los acreedores solicitar la verificación de sus créditos y presentar sus títulos justificativos, hasta el 12.06.2024 ante el síndico Estudio PRZYBYLSKI, ESTRUGO & ASOC (Dom. Lavalle 1527 8º 34 CABA, TE: 4374.6410) por mail a sindicaturape@gmail. com, con los recaudos del art. 32 de la LCQ, junto a las copias digitalizadas de la identidad y personería del acreedor y demuestre el crédito con su causa y su extensión, consignándose en el asunto Insinuación en concurso de EMACO S.A., formulada por (identificación del insinuante)". Se hace saber que los acreedores deberán consultar el "sistema de verificación tempestiva" expuesto en el decreto de apertura disponible en http://scw.pjn.gov.ar/. Deberá anejarse comprobante de pago del arancel concursal si corresponde mediante depósito o transf a JACOBO MARIO ES-TRUGO CUIT: 20-12587387-2 Banco Nación Argentina Suc. Flores CBU: 0110013630001303622633. Se fi-

jan los días 12.8.24 y 7.10.24 pa-

formes previstos en los arts. 35 y 39 respectivamente. Se fija el día 23.4.25 a las 11 hs, a efectos de la audiencia informativa. Buenos Aires, abril de 2024. FDO. RODRIGO JAIME. SECRE-TARIO AD-HOC.

Edictos Judiciales





LA NACION

PARA PUBLICAR

011 6090 5555

**Organizaciones** sin fines de lucro

Trabajo Voluntario

#### Pedido

Familias de acogimiento Familias del Corazón brinda contención familiar a niños/as en situación de vulnerabilidad social, trabajando el tránsito hacia la reinserción familiar o la adopción. Convoca a familias con hijos mayores de 4 años, que residan en la zona norte de GBA y que no estén inscriptas en los registros de adopción, para albergar transitoriamente en sus hogares a niños/as de 0 a 24 meses, hasta que se resuelva la instancia judicial. Para más información comunicate al 15-5940-8019, via mail: familiasdelcorazon@ yahoo.com.ar. Conocelos en IG: @familiasdelcorazon

Profesionales de la salud Necesitan médicos generalistas, odontólogos, dermatólogos y podólogos que donen tres horas semanales de su tiempo para atender a las personas sin recursos que no poseen cobertura médica y que concurren al Centro Social La Providencia en la ciudad de Buenos Aires. Este centro, además de ofrecerles atención gratuita en salud, les brinda ropa, medicamentos y alimentos entre otras cosas. Si te interesa colaborar enviá un mensaje al WhatsApp: 11-5852-7997 (Hna. Cecília)

#### Niñez y adolescencia

#### Pedido

Pañales, jabón En el Hogar de Niños José Bai-notti en la ciudad de Córdoba de Fundación Manos Abiertas, necesitan pañales XG, XXG y elementos de higiene para los chicos. Esta organización, presente en 11 ciudades argentinas, acompaña a personas en situa-ción de soledad y vulnerabilidad, creando y desarrollando espacios de confianza, alegría y esperanza. En Córdoba lleva adelante 12 obras y programas para mejorar la calidad de vida y suavizar la situación de pobreza de la comunidad. Para avudar: (0351) 651-2728, mail: desarrolloinstitucional.cba@ manosabiertas.org.ar IG: @manosabiertas.cba

#### Alimentos **Ayuda Asistencial** Para las 100 personas que todos los jueves concurren a su come-

dor solidario, Fundación Casa-

San necesita recursos destina-

dos a preparar pizzas, chorizos

a la pomarola, fideos con albón-

digas y arroz con pollo. Esta or-

ganización en el barrio de La

Boca, Buenos Aires, ofrece ta-

lleres gratuitos, merienda, asis-tencia psicológica y ropero soli-

dario a más de 500 niños, niñas

y adolescentes. Si podés ayudar

comunicate al 11-6551-0290. Co-

nocelos en www.casasan.org, IG: @fundacioncasasan y FB

Madrinas y padrinos La Fundación Juguemos y Ca-

minemos Juntos en Matheu,

Buenos Aíres, cuenta con un

hogar convivencial, donde brin-

dan abrigo, cuidado y amor a niños de 0 a 10 años, que no po-

seen cuidados parentales o que

por diferentes motivos no pue-

den permanecer con sus fami-

lias. Necesitan padrinos y ma-

drinas que con su aporte ayu-

den a mantener este proyecto

en marcha. Para ayudar comu-

nicate con al 11-5938-6737. Co-

nocé más en: juguemosycami

Ropa, juguetes Para los niños que viven en zo-nas inhóspitas e inaccesibles en

la precordillera de Catamarca,

Jujuy y Salta, la Fundación Los

Niños del Mañana necesita: ju-

guetes, pelotas, ropa de abrigo

y zapatilias en excelente estado del nro. 0 al 40. Con estos artícu-

los armarán los bolsones que bimestralmente entregan a 220

familias a las que brindan con-

tención la fundación, junto con

5951-5851, Ls. a Vs. de 9 a 16 hs.,

www.losniñosdelmañana.org

alimentos no perecederos. Si podés ayudar llama al (011)

@gmail.com Conocelos en:

nemos.org/donacion/

@FundacionCasaSan

www.lanacion.com.ar

PARA PUBLICAR: 4318 8888

CIRCULACIÓN NACIONAL

#### Pedido

#### Alimentos

Amigos en el Camino asiste y acompaña a 1200 personas en situación de calle. Te invita a donar arroz parboil, pure de to-mates y legumbres para preparar los alimentos que entregan durante sus recorridas nocturnas por la ciudad de Buenos Aires. Si podés colaborar comunicate al 11 3910 2998 (WhatsApp). Conocelos en IG: @amigosenelcamino y FB: Amigosenelcamino Pagina

#### Alimentos

Para preparar la merienda y la cena que ofrecen en el Comedor y Merendero Por los chicos, necesitan alimentos no perecederos como galletitas, cacao y leche en polvo, yerba, azucar, fideos, arroz, lentejas, aceite. Este comedor y merendero de barrio Loyola, Villa Zagala, Buenos Aires acompaña a 40 familias del barrio. Si podes ayuda comunicate con Luis al 15-5577-5264 de 11 a 18 hs., mail: luisgomez666655@gmail.com

Art. aseo personal Para las personas que concurren al Centro de Integración Social Hogar Brochero y a la posada de convalecientes Loyola de Fundación Camino a Jericó, necesitan artículos de aseo personal, como jabón, so-brecitos indivíduales de shampoo, desodorantes o talco.La fundación con sede en Florida, Buenos Aires, acompaña a personas en situación de calle para recuperar y encaminar sus tra-zos de vida, mediante espacios de encuentro, amparo, escucha y contención. Si querés colaborar escribí a: elcaminoajerico @gmail.com .Conocelos en IG: (i)caminoajerico

#### Ancianidad

mail: fnm.buenosaires

#### Pedido

Refacciones edilicias El Hogar Santa Ana de las Da-mas de Caridad de San Vicente de Paul, en la ciudad de Buenos Aires, necesita realizar diferentes tareas de mantenimiento en el edificio. Con tu aporte podran llevarias adelante. El Hogar es un pensionado social donde viven más de 50 adultas mayores auto válidas, jubiladas o pensionadas, en situación de vulnerabilidad social a las que se les ofrece diversos talleres, además de contención y acompañamiento. Para ayudar comunicate con su directora, la Lic. Romina, a los tels.: 11-6444-7798 ó (011) 4372-7608

#### Discapacidad

#### Pedido

Alimentos Para preparar las comidas que

reciben los asistentes al centro de dia de ADID, en la ciudad de Buenos Aires, necesitan alimentos no perecederos. ADID promueve la inclusión social y la estimulación de personas adultas con discapacidad. acompañándolos en el desarrollo de sus capacidades y respe-tando su subjetividad. Ofrecen actividades pre-laborales, talleres artísticos y de huerta, entre otros. Para ayudar: 15-5509-0126 (Verónica): 4312-1200 (Administración), mail: psivluc@ gmail.com; administracion@ adid.org.ar Conocelos en: FB: @ADIDcentrook; IG: @adid.centro

#### Sábanas y toallas

Para los 60 personas con baja visión o ciegas y sin recursos económicos que residen en el Hogar de ASAC Asociación de Ayuda al Ciego, necesitan toallas y sábanas en muy buen estado. La Asociación tiene como objetivo brindar una atención integral y mejorar la calidad de vida de las personas con baja visión o ciegas. Si podés ayudar comunicate con Verónica al mail: v.martella@asac.org.ar Conocelos en www.asac.org.ar

#### Vivienda

#### Pedido

Muebles, electro, bazar Retiran sin cargo muebles, sobrantes de obra, electrodomésticos y artículos de bazar en desuso para venderlos a precios sociales a familias de bajos ingresos, en los corralones Sume Materiales de Vivienda Digna. Esta ONG de San Isidro, Buenos Aires, contribuye a la promoción de las personas y a la consolidación de las familias por medio de programas que facilitan el acceso a una vivienda digna. Para colaborar: 0810-555-7863 o ingresá en www.viviendadigna.org.ar

#### Transporte

#### Pedidos

#### Vehiculo

Para el traslado de las personas con discapacidad o que deben asistir a algún tratamiento Redes Institucionales Solidarias necesita un vehículo en buen estado para reemplazar el que tenian y que no puede ser reparado. Esta asociación de Isidro Casanova, Buenos Aires, colabora con comedores comunitarios, ofrece programas de capacitación, desarrollo comunitario y contención psicológica en instituciones de La Matanza. Para ayudar comunicate con Gloria al: 11-3693-0251, mail: gloriiaarte@gmail.com



## deportes www.lanacion.com.ar Nunca dejemos de movernos.

#### ra que el síndico presente los in-CIRCULO CERRADO SOCIEDAD ANONIMA DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS CONVOCATORIA

CUIT 30-59271734-0 Se convoca a los Señores Accionistas a ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA para el día 6 de mayo de 2024, a las 10:00 horas, a través de la plataforma digital Microsoft Teams que permite la transmisión en simultáneo de audio y video, de acuerdo a lo que autoriza en el artículo 14 del estatuto social y a la que se podrá acceder únicamente con invitación enviada previamente vía e-mail, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA: 1. Designación de dos (2) Accionistas que firmarán el acta, 2. Consideración de la reforma del Artículo Tercero del estatuto social. 3. Consideración de la aprobación de un Texto Ordenado del estatuto social. 4. Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1°, de la Ley General de Sociedades Nº 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023. Consideración del Balance Global Técnico de Grupos al 31 de diciembre del 2023. 5. Consideración del resultado positivo del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023 y su destino. Constitución de reserva legal y distribución de dividendos. 6. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023. 7. Consideración de la remuneración del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio de sus funciones durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023. 8. Fijación del número de Directores y su designación, 9. Designación de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes. 10. Otorgamiento de Autorizaciones.

De conformidad por lo dispuesto, los estados contables se encuentran a disposición de los accionistas en la sede social sita en República de la India 2867, 1º piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para asistir a la Asamblea los Accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la Asamblea convocada mediante correo electrónico dirigido a juan.c.stella@mercedes-benz.com y imayora@allende.com. La comunicación de asistencia del Accionista deberá informar los siguientes datos: nombre y apellido o denominación completa; tipo y número de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; y domicilio con indicación de su carácter. En caso de asistir mediante apoderado, al cursar la comunicación de asistencia, se deberá adelantar además de los datos mencionados, los instrumentos en formato digital habilitantes y correctamente autenticados que acrediten la personería de quien asistirá en representación del accionista. En respuesta al correo electrónico enviado por el accionista que comunica su participación a la Asamblea, la Sociedad cursará el modo de acceso vía link junto con un instructivo de la plataforma digital Microsoft Teams.

Firmado: Martin Iñaki Idiarte - Presidente electo por acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria N° 64 del 4 de Mayo del 2023.

20 | SOCIEDAD | MARTES 16 DE ABRIL DE 2024

## **SOCIEDAD**

Edición de hoy a cargo de **Ángeles Castro** www.lanacion.com/sociedad | @LNSociedad | Facebook.com/lanacion sociedad@lanacion.com.ar

#### CAMPAÑA

#### Vacuna antigripal gratis en la ciudad

Ya están habilitados en la ciudad los turnos online para la vacunación antigripal de los grupos priorizados, que son los mayores de 65 años, las embarazadas, los menores de 3 años y las personas de entre 3 y 64 con factores de riesgo. Para reservar sede, día y horario, se debe ingresar a https://buenosaires.gob.ar/salud/vacunas/campana-de-vacunacion-contra-la-gripe

## La Ciudad pagará parte de la cuota de alumnos de escuelas privadas subvencionadas

POR TRES MESES. La ayuda será de hasta \$30.000 y alcanzará a los 212.000 estudiantes de colegios que reciben subsidio estatal desde sala de 4; el dinero irá a las instituciones



El gasto en la educación de los hijos, uno de los ítems que revisan las familias de clase media por la crisis

ARCHIVO

#### Evangelina Himitian

Será una ayuda más para la clase media, en este caso porteña, con el objetivo concreto de evitar que más colegios privados con subvención estatal cierren sus puertas ante el aumento de la morosidad en las cuotas por parte de las familias y la baja en la matriculación de nuevos alumnos. Hoy, el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, anunciará que los padres podrán recibir un beneficio de hasta \$30.000 por cada hijo escolarizado en esos establecimientos durante mayo, junio y julio, para cuando se espera el impacto más agudo de la crisis económica.

Este aporte se sumará al programa de vouchers educativos que lanzó la Secretaría de Educación de la Nación para familias que envíen a sus hijos a colegios privados con el 75% de subvención o más. Sin embargo, a diferencia del programa nacional, que se tramita vía la Ansesy se acredita en la cuenta bancaria de los beneficiarios, el gobierno porteño girará los fondos directamente a cada escuela. Para ello, las familias deberán inscribirse a partir de hoy hasta el 20 de mayo en https://buenosaires.gob.ar/educacion/ayudacuotaescolary completar los datos que se les soliciten. La única condición que se requiere es que el establecimiento esté en la Capital. Esto es, más allá de que la familia tenga domicilio en otro distrito.

Sumados los dos aportes, el de la Nación (de hasta \$27.000 por hijo, ya cubre hasta el 50% de la cuota de la enseñanza programática) y el de la Ciudad (de hasta \$30.000, que cubre otro 50%), muchas familias de clase media porteña podrán contar con que durante los próximos meses tendrán garantizado el dinero para pagar la mensualidad de los colegios.

Además de la porción correspondiente a la enseñanza programática, las cuotas pueden incluir otros costos contemplados en la enseñanza extraprogramática, por los contenidos no obligatorios que cada escuela suma a la currícula para su proyecto pedagógico.

A diferencia del programa nacional de vouchers educativos, una vez que lo padres informen el colegio al que asisten sus hijos, el dinero se acreditará en la cuenta de la escuela, a nombre del alumno, de forma que en el recibo figurará un descuento del 50% del valor de la mensualidad de enseñanza programática, hasta el tope de \$30.000.

Según se explicó desde la Ciudad, se decidió girar los fondos directamente a las escuelas, para asegurar que ese dinero llegue a las arcas de las instituciones educativas sin demoras.

En total, explicó Macri en un encuentro ayer con periodistas, el beneficio alcanzará a unos 212,000 alumnos de los tres niveles educativos e implicará una partida de casi 11.000 millones de pesos, "Abarcará unos 36.000 alumnos de nivel inicial, desde sala de 4; otros 99.000 de primaria y unos 77.000 de secundaria, de unas 854 escuelas subvencionadas", detalló la ministra de Educación porteña, Mercedes de Miguel. También estuvieron presentes la vicejefa de gobierno, Clara Muzzio, y el jefe de Gabinete porteño, Néstor Grindetti.

Otra diferencia con el programa de vouchers educativos es que pueden inscribirse todas las familias cuyos hijos asistan a algún colegio que recibe subsidio del Estado, que va desde el 40% hasta el 100%, en el pago de los salarios docentes. No se les solicitará que aporten datos sobre sus niveles de ingresos o si son beneficiarios de algún plan social. El programa nacional solo incluye a quienes asisten a colegios con el 75% o más de subvención, y lo limita a adultos que tengan ingresos inferiores a los \$1.400.000, es decir siete veces el salario, vital y móvil.

#### **Fondos**

En este caso, si todas las familias de alumnos de escuelas privadas con subvención se inscribieran en el programa, el presupuesto alcanzaría para cubrir el 50% de las cuotas de todos ellos, enfatizó Macri. "Hemos hecho ajustes internos para no afectar el presupuesto global y esos pequeños ahorros nos permitieron generar un fondo de unos 11.000 millones de pesos, que vamos a destinar a los colegios", dijo. Citó, por caso, la suspensión de eventos y festivales. "Este año el Festival Federal del Asado, que hacíamos todos los años, se va a hacer, pero ya no va a ser federal, sino local y más acotado", ejemplificó. Grindetti aportó que también se ajustaron los números de partidas asignadas a viáticos y viajes, y que se redujo la dotación de personas que trabajaban para la Ciudad.

Los números que aporta la ministra de Educación apuntan que durante 2023 cerraron seis colegios privados, entre ellos tres jardines y tres escuelas primarias y secundarias, tal como vino publicando LA NACION. Además, habría al menos otras tres instituciones que están analizando su continuidad y otras tantas que evalúan fusionarse para afrontar la baja en la matrícula en todos los niveles. En el caso del nivel inicial, ya se reducen un 40% las nuevas inscripciones, según datos que aportó De Miguel, debido a la baja de la natalidad en la Capital.

El beneficio tendrá un mínimo de \$19.000 por alumno y el mencionado tope del \$30.000. Cabe aclarar que, si bien el dinero lo recibirá la escuela, si la familia no se inscribe en la página que habilitó el Ministerio de Educación para solicitarlo, el mecanismo no se activará. La participación en el programa es voluntaria y si los padres deciden no sumarse o consideran que no lo necesitan, alcanzará con no anotarse.

"Estamos enfrentando, probablemente, una de las crisis sostenidas en el tiempo más brutales que ha sufrido la clase media argentina, por tiempo y profundidad. Hay una clase media que se sigue percibiendo como clase media, aun cuando objetivamente los números dicen que ya no lo es. Y eso está poniendo en crisis muchos aspectos sensibles de nuestra vida cotidiana: medicamentos, tratamientos, cuidado de la salud, prevención de la salud. Y también la educación", indicó Macri antes de explicar cómo habían llegado a esta medida.

"Obviamente, la clase media que accede al servicio de educación pública y gratuita no tiene la carga económica de tener que pagar una cuota. Pero hay una porción muy grande de la ciudad, el 49% de los chicos y el 54% de las escuelas, que son de gestión privada. Son parte del sistema público, pero de gestión privada. Lo que estamos notando es que los pedidos de becas en las escuelas crecieron exponencialmente, lo mismo que la morosidad. O los padres que no están en mora, pero que van pagando de a poquito. Legalmente está claro que un chico no puede perder escolaridad por no poder pagar la cuota, pero lo que entra en crisis es el sistema. O sea, esa escuela no le va a dar de baja la matrícula, pero lo que puede pasar es que esa institución tenga que cerrar", señaló Macri.

También admitió que si bien la migración a escuelas públicas hasta ahora fue baja, del 2%, similar al año anterior, podría tener un impacto mucho mayor si no se atendiera con medidas como esta el punto más agudo de la crisis, que podría comenzar a ceder después de mitad de año.

En esta medida no fueron alcanzados los colegios privados sin subvención como tampoco los jardines maternales. De Miguel expuso que, a diferencia de lo que ocurre en otros distritos, en el Ministerio de Educación de la ciudad no hay lista de espera de instituciones que hayan solicitado la subvención oficial y todavía no la hayan recibido. También se explicó que los jardines maternales no están cubiertos porque no están incorporados a la enseñanza obligatoria. • LA NACION | MARTES 16 DE ABRIL DE 2024 SOCIEDAD 21

## Riachuelo: el ente que debe sanearlo, con ajuste de personal y de fondos

AMBIENTE. Con un 50% menos de cargos y presupuesto congelado, el organismo tripartito informó a la Justicia que sostendrá las megaobras con financiamiento del Banco Mundial

#### Jesús Allende

PARA LA NACION

Con una exposición a libro cerrado, el nuevo presidente designado en la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), Lucas Figueras, que representa al gobierno nacional, presentó ayer el plan de acción del ente tripartito-integrado también por la Ciudad y la Provinciapara el saneamiento del Riachuelo, el cauce más contaminado del país en el que habita uno de cada 10 argentinos. Lo hizo ante el Juzgado Federal Nº 2 de Morón.

El funcionario ya ocupó el cargo durante la presidencia de Mauricio Macri y retoma el mando en un escenario de gran limitación presupuestaria para el organismo, que recortó la mitad de su estructura.

Los ejes de la propuesta pretenden, a través de un ente reducido, enfocar los recursos en el cumplimiento de la orden de la Corte Suprema en la causa "Mendoza", que en 2008 ordenó la recuperación de la zona tras el desastre ambiental. Hizo referencia al cambio climático, definió qué obras serán prioritarias y continúan en su gestión, adelantó la eliminación de contratos con intermediarios como los cooperativistas que hoy desempeñan tareas en la limpieza de los márgenes y superficie del río, cuál será la asistencia social que se mantiene en la población afectada, y sentó las bases para ampliar y facilitar la radicación de empresas en la cuenca.

Figueras asistió a la Justicia luego de ser citado por el juez Jorge Rodríguez, que ejecuta la sentencia "Mendoza", en la que fueron condenados los Estados nacional, provincial y porteño, Acumar y 44 empresas por daño ambiental. El motivo de la citación fue que hasta el momento el organismo había omitido presentar el informe trimestral sobre los avances en el Riachuelo. Rodríguez ordenó entonces que Figueras explique el plan de acción, los objetivos que pretende cumplir y las dificultades para alcanzarlos.

Además del nuevo presidente de la Acumar, que adelantó el plan por escrito en el expediente, al que accedió LA NACION, en la audiencia participaron los miembros del cuerpo colegiado designados por la Corte Suprema para auditary monitorear



La limpieza del Riachuelo también enfrenta el desafío de la crisis económica

GONZALO COLINI

los avances en el cumplimiento de la sentencia. No pudieron realizar preguntas ni intervenir en la exposición.

Un punto central del plan de acción fue el presupuesto acotado. La Acumar tiene para este año fondos congelados de \$19.000 millones, los mismos que tuvo en 2023 y le fueran reasignados por la prórroga del presupuesto nacional de ese año, que fue elaborado en 2022, cuando la inflación anual no alcanzaba los tres dígitos como ahora. El ente redujo la estructura en un 50% (pasó de 130 cargos a 65) mediante la eliminación de las "unidades operativas cuya competencia se solapaba con otras áreas o no tenían una vinculación directa con el cumplimiento del programa de saneamiento que ordena el fallo". En definitiva, señalaron desde el organismo, desaparecieron las oficinas que repetían funciones o roles. "Se eligió mantener solo los recursos que están directamente vinculados a cumplir el fallo y se discontinuaron tareas como, por ejemplo, financiar una bicicleteada por la cuenca", detallaron.

Por otro lado, sostuvieron, había tareas duplicadas, como los muestreos de la calidad de aire, agua y suelos que realizaban tanto la Acumar como AySA y laboratorios por convenio. "Se va a mantener la continuidad del muestreo, pero a través del laboratorio que es propio de la

Acumar", sostuvieron.

Según Figueras, también se suprimieron programas y fondos ligados al saneamiento. "Por ejemplo, la eliminación de intermediarios en los sistemas de planes sociales impide continuar, en los términos que venían desarrollándose, las vinculaciones con cooperativistas en la limpieza de márgenes". El caso de los cooperativistas es una consecuencia de la discontinuación por parte del Ministerio de Capital Humano del plan Potenciar Trabajo. Desde el organismo sostuvieron que están negociando con los municipios para que absorban el gasto para mantener su actividad.

El organismo a su vez evalúa la posibilidad de transferir progresivamente al Estado nacional y a los municipios que componen la cuenca algunas responsabilidades y competencias, aunque no definió específicamente cuáles serían las tareas de las que se desligaría, ya que se encuentra en tratativas con los gobiernos comunales.

#### Obras prioritarias

Las obras que tienen asegurada su continuidad, con el visto bueno del Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, son las más grandes que cuentan con financiamiento del Banco Mundial. Una es el Sistema Riachuelo, que bordea el margen de

la ciudad de Buenos Aires en un megacolector de 30 kilómetros de túneles para recibir desechos cloacales. Su construcción incluye el Emisario Subfluvial, que recorre 12 kilómetros del lecho del Río de la Plata para liberarlosen aguas abiertas, y una planta de pretratamiento de los residuos, avanzada en un 86%.

Por otro lado, Figueras informó que continuará con el Sistema Agua Sur, obra que está ejecutando AySA y se prevé finalizará en 2027 para expandir la red de agua potable, y con la Planta Depuradora de Laferrère, que tiene como fin tratar el líquido cloacal con impacto en 150.000 habitantes. Se construye en La Matanza a la altura del arroyo Morales y avanzó un 14%.

Un punto que podría modificar la presencia de las empresas que componen la cuenca es la puesta en funcionamiento del Parque Industrial de Curtidores, cuyas obras están demoradas. Si bien el crédito del Banco Mundial que lo financia termina en septiembre próximo, la Acumar afirmó que cuenta con la aprobación del organismo para prorrogarlo y finalizar la planta de tratamiento de los contaminantes del polo de curtiembre radicado en Lanús, que estaría completada en un 75%.

"Por la crisis de los últimos años disminuyó casi en un 60% la cantidad de curtiembres que había acti-

vas al momento de iniciado el proyecto, lo que nos obliga a abrir el abanico a otras industrias que trabajan en la cuenca y puedan ser incorporadas al Parque Industrial Curtidor, abierto a más industrias para poder llegar al número de emprendimientos necesarios para poder operarlo", sostuvieron a LA NACION Voceros de la Acumar. Yagregaron: "La industria decurtiembre por el estilo de efluentes es de las más contaminantes, por lo que la planta de tratamiento va a tener capacidad de recibir industrias menos contaminantes que se adapten a su sistema, como frigoríficos, pinturerías y derivados".

#### Desafíos y asistencia social

El presupuesto reducido será un desafio para mantener la limpieza de los márgenes del río y el espejo de agua, terminar con la extracción y el desguace de buques abandonados, limpiar los basurales -tarea que hoy realizan las empresas Covelia, ligada al gremio de los camioneros, y Ashira- y terminar con el despeje del camino de sirga para liberar las orillas de asentamientos y obstrucciones. Según detalló el organismo, esta última iniciativa tiene un avance de un 89% y resta la relocalización de vecinos de la villa 26 de la ciudad.

Otro desafío será conservar los humedales y áreas protegidas, como las reservas naturales de Santa Catalina, Bosques Ciudad Evita y Laguna de Rocha. Allí, deberán lidiar con la multiplicación en los últimos años de usurpaciones, asentamientos consolidados y desarrollos inmobiliarios no autorizados.

En cuanto a la asistencia social. Figueras detalló que habrá un refuerzo de los corredores sanitarios con los sistemas municipal, nacional y provincial, y de la atención ambulatoria en los barrios de difícil acceso mediante unidades móviles. Sostuvo que, a los efectos de disminuir la mortalidad infantil, se mantendrá el monitoreo de la situación ambiental epidemiológica, se consignarán nacimientos y defunciones por anomalías congénitas y enfermedades oncológicas, y estará garantizado "el acceso a la atención de alta complejidad neonatal". La Acumar pretende, a su vez, una mayor penetración en los barrios mediante mesas de participación vecinal sobre la "adaptación al cambio climático en lo referente a temperaturas extremas y catástrofes climáticas".

En simultáneo, la Corte Suprema ordenó a los dos juzgados federales que ejecutan la sentencia "Mendoza" que informen en los próximos 30 días los avances que hubo a 15 años del fallo. Uno es el que está a cargo del juez Rodríguez; el otro es el Nº 12, liderado por Ariel Lijo, uno de los candidatos propuestos por Milei para integrar la Corte. •

## Se desacelera la demanda de repelente

DENGUE. Sigue el faltante, pero los comercios dicen que los clientes cambiaron de actitud

Ayer, en la ciudad de Buenos Aires era posible conseguir un repelente de segunda marca a \$9000 y, a pocas cuadras, uno de primera marca y color verde a \$8000. Este mismo producto, pero de color naranja, también podía ser encontrado en el mismo barrio a \$11.000 o incluso a \$14.000, dos de cinco barrios.

de repelentes en la ciudad de Buenos Aires es variado y la futura llegada de nuevos cargamentos, una incógnita. En muchas de las sucursales de las grandes cadenas de supermercados y de farmacias faltan incluso los repelentes de producción propia.

según pudo comprobar LANA- texto de desabastecimiento, Facundo Exequiel Di Ponpo, cion ayer durante un recorri- instaurado hace más de un encargado de una sucursal do por farmacias, supermer- mes, la actitud de los clientes cados chinos e hipermerca- ha cambiado, advierten los comerciantes. Hoy existe una En la mitad de los locales mayor cantidad de unidades visitados los repelentes se- a la venta que la que había guían en falta. En el resto, ha- hace dos semanas, cuando el bía unas pocas unidades dis- desabastecimiento era total. ponibles. El abastecimiento Sin embargo, afirman, este

aumento de productos disponibles no se debe a una mayor distribución desde las droguerías, sino a una desaceleración en la demanda.

"Hace una semana recibimos cinco packs de 12 Off naranjas, y todavía nos quedan cinco unidades. No se los Pero en medio de este con- llevan por el precio", afirmó del Súper LyC situada en el barrio de Coghlan.

"Antes, lo primero que preguntaban cuando entraban era por los repelentes. En los últimos días, por el cambio de clima hubo menos mosquitos, y entonces la gente ya no preguntó tanto", sostuvo el encargado de una farmacia situada en Juramento y Montañeses, en el barrio de Belgrano.

"La gente no quiere estos, se ha vuelto exquisita", dijo una farmacéutica del barrio de Villa Crespo, apuntando un repelente en crema de primera marca a \$8700.

En tanto, los comerciantes consultados afirmaron no tener noticias sobre los repelentes de origen polaco deSCJohnson que se suponía llegarían ayer a las góndolas. Según SC Johnson, el precio dispuesto por la compañía ronda los \$3000. •

#### **DISFUNCIONES SEXUALES** MASCULINAS

Novedoso tratamiento médico no invasivo y sin efectos adversos utilizando Ondas de Choque Focalizadas de Baja Intensidad bajo monitoreo elastográfico cuali-cuantitativo.

- Disfunción Erectil Vásculo-Fibrogénica (rigidez escasa o nula)
- Fuga Venosa (pérdida precoz de la erección)
- Enfermedad de Peyronie (curvatura peneana)
- Retracción peneana
- Disfunción Eréctil Neurogénica (Post-Prostatectomía)

Los tratamientos son personalizados, sin limitaciones por la edad y requieren consulta previa de aptitud que incluye: Valoración clínica, ecografía 2D, ecodoppler color y elastografía 2D-SWE SSI cuali-cuantitativa.

Turnos (a) al 15-2878-4060, de L. a V. de 9 a 15 hs.

#### SHOCKWAVE ARGENTINA

Av. Raúl Scalabrini Ortiz 1618 3° "A" CABA info@shockwaveargentina.com www.shockwaveargentina.com

22 | SEGURIDAD | MARTES 16 DE ABRIL DE 2024

## **SEGURIDAD**

Edición de hoy a cargo de **Fernando Rodríguez** www.lanacion.com/seguridad | @LNseguridad | Facebook.com/lanacion seguridad@lanacion.com.ar

#### CAYÓ "KIMEY" EN CHILE

#### Detenida por prostituir a jóvenes

Un trabajo del Equipo Conjunto de Investigación (ECI) integrado por fiscales de la Argentina y de Chile derivó en la detención de "Kimey", una mujer acusada de haber trasladado a la capital trasandina a seis jóvenes argentinas para ser explotadas sexualmente allí. La sospechosa fue arrestada en Las Condes, en Santiago de Chile, y está a la espera del juicio en aquel país. La Justicia argentina remitió sus pruebas a su par chilena.

## Denunció en la TV un caso de trata y terminó presa por dejar que su ex abusara de sus hijos

DRAMÁTICO GIRO. La mujer fue arrestada 30 horas después de acusar, en una nota, a un hombre por violar a un niño en la villa 31; había un pedido de captura vigente en su contra

#### Gabriel Di Nicola

LA NACION

"Hay un pibe en Retiro que le dicen el Loquillo del Alto Palermo y hace violar a un nene de cuatro años en una casilla. Me quiere mandar a matar", exclamó N. B. M. G., una mujer de 43 años en situación de calle, ante una periodista de un canal de noticias. Fue el jueves pasado, cuando la cronista recorría las calles de la ciudad para hablar con pasajeros que se habían quedado sin transporte por el paro de colectivos. La periodista le sugirió que hiciera la denuncia. "No puedo, está arreglado con la policía".

Pero eso que aparecía como una denuncia pública de un eventual caso de pedofilia y prostitución infantil tuvo un giro dramático. El viernes a las 20, treinta horas después de haber aparecido en la pantalla de TN, N. B. M. G. fue detenida por la Policía de la Ciudad en la puerta de un banco de Recoleta.

Pesaba sobre ella un pedido de captura por haber "reducido a la servidumbre" a sus hijos y por haber permitido que su pareja abusara sexualmente de los chicos, todos de menos de 13 años.

Según un expediente judicial al que tuvo acceso LA NACION, N. B. M. G. ysu pareja—solo identificado como C. A. V.— obligaban a los niños, que tenían 13 y 7 años, a mendigar.

"Los niños, por imposición de los imputados, debían pedir dinero en la calle, para lo cual limpiaban los vidrios de los autos y realizaban malabares. Una de las niñas, de 13 años, era obligada a realizar distintas tareas para conseguir dinero, como cantar en los trenes o pedir limosna a los peatones, lo que solía hacer en la zona de Galerías Pacífico, para lo cual, conforme se lo imponían, debía fingir padecer una discapacidad (tenía que permanecer sentada todo el día y simular que poseía un retraso madurativo y que no podía caminar) con el fin de que le dieran más dinero. La totalidad del dinero recaudado por los niños era entregada a los sospechosos, quienes solían utilizarlo presuntamente para la compra de sustancias estupefacientes".

Eso sostuvo el juez Martín Yadarola el 8 de enero pasado, cuando procesó con prisión preventiva a C. A. V., de 29 años, por los delitos de reducción a la servidumbre, abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de cuatro personas menores de 13 años de edad y robo agravado.

La investigación comenzó el 2 de junio de 2019, cuando la mujery



La acusada, conducida a una dependencia de la Policía de la Ciudad

sus cuatro hijos fueron trasladados

de urgencia al Hospital Rivadavia

por personal del SAME para que le

realizaran una "evaluación inter-

disciplinaria". Fue después de que

cruzara con los chicos en forma

imprudente la avenida Santa Fe,

a la altura de Plaza Italia, "con el

semáforo habilitado para que cir-

culen los vehículos, poniendo en

riesgo la vida de los niños", según

Pocas horas después se com-

probó que tres de los menores -un

niño y dos niñas-"se hallaban in-

documentados, no estaban esco-

larizados, no poseían controles de

salud ni vacunas" y eran obligados

a mendigar. La cuarta víctima era

un bebéde un año. "Se constató que

la imputada se encontraba bajo los

efectos del consumo problemático

de alcohol y otras sustancias psico-

activas", según reza el expediente.

Los tres niños mayores son hijos

de N.B. M.G. con una anterior pare-

ja. El bebé es fruto de la relación con

C. A. V.; los cuatro menores ahora

están en proceso de adopción, ex-

víctimas no estaban en condicio-

nes de declarar [en cámara Gesell].

Entonces se decidió esperar a que

estuvieran bien y a que se avanzara

"La causa se demoró porque las

plicaron fuentes judiciales.

Testimonios estremecedores

surge en el expediente judicial.

con el proceso de adopción", explicó a LA NACION una fuente judicial.

Para resolver la situación procesal de C. A. V., el juez Yadarola tuvo en cuenta el relato que finalmente hicieron las víctimas en cámara Geselly los testimonios de las licenciadas en psicología, psiquiatría y otros auxiliares de Justicia que participaron de la investigación.

Uno de los niños, que tenía 9 años, contó: "Acá me quemó. Estábamos cocinando chancho en una lata, me quemó con el encendedor. Él me dijo que no dijera nada, que me había quemado solo. Cuando estábamos en el cajero [C. A. V.] me metió el dedo en el trasero; también a mis hermanas, pero mi mamá les decía que no dijera nada".

"Se observó la necesidad del niño deexplicitar tales episodios sexuales y de maltrato vivenciados de manera espontánea, que evidenciaba continuidad temporal en su discurso, acompañados de material gráfico que vislumbraba indicadores emocionales de agresividad, angustia y ansiedad", graficó el magistrado.

Una de las niñas, que en 2019 tenía llaños, dijo: "Cuando estábamos parando en el cajero, un día me desperté y tenía la mano de mi padrastro acá [se señaló los genitales]".

El "cajeroautomático" era el lugar donde dormían, en un banco situado en avenida Santa Fe al 3300, Palermo. Los abusos habrían ocurrido allí, entre enero y junio de 2019.

CAPTURA DE VIDEO

"C. A. V. aprovechó la situación de convivencia preexistente y la guarda provisoria que tuviera de las víctimas, pudiendo tales episodios haber influido en el normal desarrollo de la sexualidad de los niños. En dicho contexto, el encausado habría accedido carnalmente a los damnificados. La madrede los niños los forzaba a soportar tales abusos y al silencio", según la imputación que hizo la Justicia.

Los testimonios de los niños sobre los abusos y su sufrimiento cotidiano son estremecedores.

"Siempre andábamos por la calle; no dormíamos bien, no nos alimentábamos bien, andábamos todos sucios, no nos podíamos bañar. Pedíamos plata en los autos, no sé, hacíamos algún malabar... toda la plata que ganaba se la tenía que dar a mi mamá... a ellos [a sus hermanos] les pegaban, les enseñaban cosas feas, hasta a entrar en los quioscos a robar", dijo una de las víctimas.

La mujer aún no pudo ser indagada. Su defensa argumentó que no está en condiciones de declarar. El juez Yadarola ordenó que la evalúe un equipo médico, según informaron a LA NACION fuentes judiciales.

En tanto, el Ministerio Público investiga de oficio las acusaciones que hizo la ahora detenida. •

#### Cuarta fuga en 15 días de una comisaría en la ciudad de Buenos Aires

PREOCUPACIÓN. Ocurrió el fin de semana en una alcaidía de Villa Urquiza

Dos hombres que permanecían detenidos en una comisaría del barrio porteño de Villa Urquiza lograron escapar el fin de semana. Se trata del cuarto episodio de este tipo en solo 15 días. Salvo uno de los hechos, el resto tuvo lugar entre la noche de un domingo y las primeras horas de un lunes.

En el último caso, los prófugos transcurrían sus horas encerrados en una celda en la alcaidía de la Comisaría Vecinal 12C.

En la madrugada de ayer, el personal de la seccional realizó el habitual conteo en la celda y constató que dos de los presos no estaban. Luego advirtieron que los barrotes de una reja habían sido violentados, lo que bastó para que los hombres escaparan de la dependencia situada en Juramento 4367, entre Donado y Mariano Acha, frente a la Plaza Zapiola, indicaron fuentes policiales consultadas por LA NACION.

Uno de los evadidos fue identificado como Héctor Montoro, de 37 años, que estaba detenido por robo; el otro fugado es Mauricio Javier García, de 34, quien había sido arrestado por portación ilegal de arma de fuego.

Hace poco más de una semana, a última hora del domingo 7 de este mes, cuatro presos que permanecían alojados en la alcaidía de la Comisaría Vecinal 6B, situada en la avenida Avellaneda al 1500, Caballito, escaparon de la dependencia tras romper un Blindex y trepar por una medianera de la parte posterior de la dependencia que daba a un baldío.

Dos fueron recapturados pocos minutos después. Pero los otros dos, identificados como Jonathan Coma, de 32 años, y Nelson Riquelme Pichún, de 29, continúan prófugos.

Siete días antes, el domingo 31 de marzo, 15 hombres se escaparon de su celda en la alcaidía de una comisaría situada en Perú al 1000, en el barrio de San Telmo.

La policía logró frustrar dentro de la seccional la fuga de seis presos, pero nueve lograron escapar a través de los techos de las viviendas linderas. Cuatro ya fueron recapturados, pero de los otros cinco evadidos de San Telmo aún se desconoce su paradero.

En el transcurso de esa misma semana, dos detenidos se escaparon de una comisaría situada en Lavalle al 2600, Balvanera, tras violentar la reja de la celda. Aún no fueron atrapados.

Elsábado, en tanto, parte de los 34 presos alojados en la Comisaría Vecinal 8A, de Villa Lugano, provocaron un incendio que arrasó un calabozo de 60 m2.

## Arrojaron dos bombas molotov contra la entrada de otro frigorífico

ROSARIO. El ataque se produjo en una planta de Coto que ya había sido baleada la semana pasada; es el cuarto caso en 15 días

Germán de los Santos

CORRESPONSAL EN ROSARIO

ROSARIO.-Por segunda vez en una semana, la planta del frigorífico Coto en Rosario fue blanco de un ataque. Esta vez lanzaron dos bombas molotov contra el portón de ingreso. La semana pasada dos jóvenes balearon la misma puerta. Estos atentados contra blancos de la industria de la carne se repiten desde hace 15 días y tendrían que ver con una interna gremial en el Sindicato de la Carne, donde un sector de la banda Los Monos, ligado a la barra brava de Newell's, tiene una relación histórica.

Este nuevo ataque se produjo a las 21.30 del domingo en la sede del frigorífico Coto, en la zona sur. La mecánica que usaron fue similar a los otros ataques con bombas incendiarias que tuvieron como blanco otras empresas del sector, como mial, por la elección de los blancos Mattievich, Swift y Paladini.

la planta de Coto -que no tenía una custodia policial a pesar de haber si-

do atacado la semana pasada-y lanzaron dos bombas molotov contra la puerta de Gutiérrez al 300 bis, donde dejaron, como en los otros casos, una nota con un mensaje intimidatorio.

El ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, despegó esos incidentes "de los hechos de inseguridad corriente, que normalmente son imposibles de prevenir". Sostuvo: "Se está trabajando junto con la fiscalía para el esclarecimiento de esos hechos. Másallá deque uno notiene detalles porque la investigación recién está empezando, uno puede hacer la lectura de despegar estos hechos de lo que podrían ser fenómenos corrientes de inseguridad urbana".

Las declaraciones de Cococcioni apuntan a que detrás de los ataques hay maniobras de extorsión del crimen organizado. "Está muy claro que hay un hilo conductor en estos episodios. Podría ser la interna grey por la coincidencia temporal en se dejaron durante las últimas dos demanda de dinero de parte de su ñante pudieron huir. Y fue baleado Dos hombres en moto llegaron a algunos de los hechos. Esto se apartaría de los hechos de inseguridad corriente", señaló el funcionario.



El frente del frigorífico de Coto en el sur de Rosario, atacado dos veces

MARCELO MANERA

Detrás de estos hechos aparece la sombra de un sector de la banda Los Monos que encabeza Carlos "Toro" Escobar. Su nombre se hizo conocido por fuera del mundo narco, en julio de 2023, cuando se desplegó en la cancha de Newell's, durante el partido de despedida de Maxi Rodríguez, una bandera de grandes dimensiones con tres caricaturas: un toro, en alusión a Escobar; un pollo, por Leandro Vinardi, y un mono con lentes, en referencia a Ariel "Guille" Cantero.

a Escobar, según apuntaron fuen- mandado a balear a varios blancos, portón de ingreso de Coto. •

tes policiales. A mediados del año pasado, Escobar recibió su última condena, por el crimen de David Amarilla, que murió en 2019 y era la pareja de su exmujer. Escobar estuvo involucrado en otros crímenes, todos vinculados al negocio de la droga y las actividades mafiosas.

Según revelaron fuentes gremiales. Escobar tendría una relación con el titular del Sindicato de la Carne, José Fantini, también principal referente de la federación a nivel nacional. Ese vínculo habría entraentre ellos, al sindicato, especularon aquellas fuentes.

La seguidilla de atentados contra el sector frigorífico comenzó el 4 de este mes con ataques simultáneos contra la sede del gremio y la empresa Paladini, en Villa Gobernador Gálvez, donde incendiaron dos motos en el estacionamiento.

Luego, se produjo un atentado contra el frigorífico Swift, en Villa Gobernador Gálvez, donde dos atacantes lanzaron una molotov contra un camión, que se prendió fue-En varios de los mensajes que do en cortocircuito por una mayor go, aunque el chofer y su acompasemanas en los sucesivos ataques franquicia de Los Monos. Para pre- el frigorífico Mattievich, el mismo contra frigoríficos se hace mención sionar al dirigente, el Toro habría día en que dos jóvenes atacaron el

## **Avisos fúnebres** | 4318 8888 / 5199 4780

www.lanacion.com.ar/funebres

Para publicar 4318 8888 / 5199 4780 o funebres@lanacion.com.ar Todos los días, de 9 a 19. Tarjetas de crédito hasta las 18.30

Beneficio Club LA NACION, 20% de descuento. 3 cuotas sin interés con tarjeta de crédito.

#### Sepelios y **Participaciones**

BUSQUETTI, Jorge Alberto, TC (R), q.e.p.d., falleció el 14-4-2024. - Las Promociones 88 CMN, 85 ENM y 24 EAM ruegan una oración en memoría de su camarada.

CUESTA, Milena. - Martita Giménez, hijos y nietos despiden a Milena con amor y oraciones.

FRANCO de CUESTA, Milena, q.e.p.d. - Acompañamos a nuestra querida amiga Andrea y familia en este triste momento. Andreina Caraballo y Mora Arauz.

LLOSA de MOLINA PICO, Mercedes, q.e.p.d., falleció el 14-4-2024. - Sus hijos Soledad y Javier Ortolá, Julieta y Silso Rice, María e Ignacio Mora, y Meche desde el cielo, junto a sus nietas y nietos, se despiden con dolor y cariño de su querida mamá y abuela.

LLOSA de MOLINA PICO, Mercedes, q.e.p.d., falleció el 14-4-2024. - Su hermana Magali, sus sobrinas y sobrinos la despiden con mucha tristeza y ruegan una oración en su memoria.

LLOSA de MOLINA PICO, Mercedes. - Para nuestra Negrita querida, que al fin puedas gozar en paz del lugar de los lugares. Con todo el amor, tu hermana Mariana, Marcos y sus hijos Isabel, Lucila y Francisco.

MARTINEZ de HOZ de SAN MIGUEL, María, q.e.p.d. - Tu hermano Fernando y Elena; sus hijos Barbara, Fer y Mery y Emilio, sus nietas Luisa, Felisa y Damasia te extrañaremos mucho y estamos muy agradecidos por la vida comprartida. Acompañamos con mucho cariño a Luis María, Luisito y Titi, Mery y Juan, Pablo y Meli y nietos.

MARTINEZ de HOZ de SAN MIGUEL, María. - Tu cuñada Leonor y sus hijos Quique, Javier y Martin te despedimos con inmenso cariño, recordando tantos y lindos momentos compartidos. Te vamos a extrañar. Abrazamos a todos.

MARTINEZ de HOZ de SAN MIGUEL, María. - Marcos y Ana San Miguel, hijos y nietos acompañan en este triste momento a Luis, Mery, Luisito, Pablo y familias con mucho cariño.

MARTINEZ de HOZ de SAN MIGUEL, María. - El consorcio de propietarios Av. Del Libertador 1780 acompaña en este dificil momento a su familia y ruega una oración en su nombre.

MARTÍNEZ de HOZ de SAN MIGUEL, María, q.e.p.d. - José y Agustina Martínez de Hoz despiden a Maria con lindos recuerdos y acompañan con gran cariño a toda la familia.

MARTINEZ de HOZ de SAN MIGUEL, Maria, q.e.p.d. - Rosendo Fraga y Marita Carballo, Marta Fraga de Henschien y Martin Fraga, junto a sus hijos y nietos despiden a María y acompañan a Luis María y sus hijos con sus oraciones en este dificil momento.

MARTINEZ de HOZ de SAN MIGUEL, Maria. - Mariano Gagliardo y Mariano Gagliardo (h.) la despiden con oraciones y abrazan a Luis e hijos.

MARTINEZ de HOZ de SAN MIGUEL, María. - Querido Luis, te acompañamos y te abrazamos en este momento. Caco y Debbie, Diego y Alejandra, Eduardo y Laura, Patricio y Damasia, Ramiro y Susa.

MARTINEZ de HOZ de SAN MIGUEL, María, q.e.p.d. - Mónica y Guillermo Salinas acompañan a Luis e hijos y ruegan oraciones en su me-

MARTÍNEZ de HOZ, María. -Mery, tus amigas del colegio te acompañan y recuerdan a María con mucho cariño. Agus, Angie, Belu, Caro, Cata, Maru, Popi y Sofi.

MARTINEZ de HOZ, María, q.e.p.d. - Con enorme tristeza,

Mariano y Ana B. de Bunge, despiden a María y acompafian a Luis y los chicos con mucho cariño.

MARTÍNEZ de HOZ, María. -Los Moreno Crotto abrazan a Pablo y familia.

MARTÍNEZ de HOZ, Maria, q.e.p.d. - Mercedes y Manuel Portela, Santiago y Teodelina Hileret la recordarán siempre con muchísimo cariño.

MAYOL, Florencia Velasco Fagalde de, q.e.p.d. - Embotelladora del Plata despide a Florencia y acompaña con mucho cariño Luciano, Teo y Feli.

ODDONE, María Elena, falleció el 14-4-2024. - Sus hijos Graciela, Eduardo y Karen, Ricardo y Marcela Kelly, sus so-brinas María Cristina y Estela Garay Kelly; sus nietos Lucila Kelly, Magdalena e Ignacio Al-berdi y sus bisnietos Pedro y Rufino Alberdi participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

ORIBE, Carlota. - Querida Sara, tus amicis: Ana, Carmelita, Delfina, Dolores, Irene, Laura y Mercedes estamos con vos y te abrazamos.

PAVELKA, Roberto, q.e.p.d., 14-4-2024. - El equipo de Re-MASA acompaña a Leonardo y a toda su familia en este momento tan difícil y triste.

PAZ VIDELA, Adriano Arturo, q.e.p.d. - Tus sobrinos Carlos Paz Videla, Christopher Maule y Silvia Martin Paz Vi-

dela te despiden con mucho

cariño.

PAZ VIDELA, Adriano Arturo, Tte. Frag., q.e.p.d., 14-4-2024. - El Centro Naval participa el fallecimiento de su esti-

mado socio vitalicio.

PAZ VIDELA, Adriano Arturo, q.e.p.d., 14-4-2024. - El directorio y personal de Laboratorio Dominguez S.A. participa con pena su fallecimiento, acompaña a Marcela en este momento y ruega una oración en su memoria.

PÉREZ, Carlos (Perico). -Fran Quintana, Corcho, Gonza, Juli, Nati, Silke, Tomi, Andy, Diego, Juan y Dai te despiden con mucha tristeza y acompañan a toda tu familia en este momento. Que descanses en paz, Peri.

PEREZ, Carlos S., q.e.p.d., falleció el 15-4-2024. - El directorio de Medicus S.A. participa con profundo pesar su fallecimiento y ruega una oración en su memoria.

PÉREZ, Carlos Serafín. - Oscar Moscariello despide con profundo dolor a su amigo y colaborador Carlos Serafin Perez y acompaña a su familia en este triste momento.

PÉREZ, Carlos Serafín (Perico), q.e.p.d. - Perico, querido amigo te despido con dolor y saludo a la familia afectuosamente. Tu amigo te recordara siempre. Néstor Oso Landoni.

PEREZ, Carlos Serafin (Perico), q.e.p.d., Fall. el 15-4-2024. - La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, despide a su gran compañero, participa con pesar su falleci-

miento y ruega una oración en

Recordatorios

QUITEGUI, Mariano Miguel, subió a la casa del Señor el 14 de abril de 1974, dia de Pascua de Resurrección. - A 50 años de tu partida te recordamos con el amor de siempre, nunca serás olvidado. Tu hermana María Cristina, tu tía Pony, tus sobrinos Federico y Josefina, tus sobrinos nietos Zoey y Giovanni.

24 CULTURA LA NACION | MARTES 16 DE ABRIL DE 2024

## **CULTURA**

Edición de hoy a cargo de Constanza Bertolini www.lanacion.com/cultura | @LNcultura | Facebook.com/lanacion cultura@lanacion.com.ar

**NUEVO LIBRO** 

#### El "cuchillo" de Salman Rushdie

Condenado a muerte desde 1989 por sus escritos sobre el Islam, el escritor se preguntó durante mucho tiempo quién lo asesinaría. Y en su último libro, que se publica hoy en inglés y llegará a la Argentina el 1º de mayo, sostiene que cuando lo apuñalaron casi mortalmente en 2022, su primer pensamiento fue: "Entonces eres tú". El novelista indio-británico, de 76 años, cuenta sus pensamientos sobre su cercana muerte en Cuchillo: meditaciones después de un intento de asesinato".

## La función de la utopía: pintores tucumanos rinden tributo al maestro, con cariño

ARTE. La nueva muestra del museo Marco, en La Boca, pone en diálogo la obra de una generación de jóvenes con Carlos Alcalde, el hombre que les enseñó a pintar

#### María Paula Zacharías

PARA LA NACION

En el Museo de Arte Contemporáneo de La Boca (Marco) hay un encuentro de artistas jóvenes de Tucumán con obras de grandes nombres de la colección de la Fundación Tres Pinos, como Antonio Berni, Lino E. Spilimbergo, Carlos Alonso, Eduardo Audivert, Marcia Schvartz, Luis Felipe Noé y Josefina Robirosa. Pero para esta nueva generación de pintores es quizá tanto o más importante la presencia de un maestro en todo sentido de la palabra: Carlos Alcalde les enseñó a pintar.

Al frente del Taller Rotativo de segundo año de la Licenciatura en Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) durante décadas, hoy, a los 75 años, vive recluido en su casa, que es como un museo a puertas cerradas que guarda un tesoro, su obra: poderosa, perfecta, impactante. Sus collages y cuadros se convierten en materia viva y suman palabras, gestos, se vuelven esculturas y regresan al cuadro. Intimista y desbordante a la vez. No se puede explicar: hay que ver la obra de Alcalde, y ya se la distingue para siempre. "Es considerado el último maestro tucumano. Es un adicto a la utopía, sueña mundos", dice la curadora, Cecilia Quinteros Macció. No viaja, no le gusta exponer y tampoco vender, pero aceptó participar en esta exposición por la compañía de sus alumnos más brillantes.

Hay escuela. Y un semillero que se nutre de una tradición que continúa siendo provechosa. Basta recordar que en 1950 el mismo Alonso, mendocino, se radicó en Tucumán para formarse con Spilimbergo en la UNT: la muestra comienza por un retrato hecho por el ilustre alumno a su maestro.

En la exposición hay artistas con un gran recorrido hecho, como Sandro Pereira (con una pintura de su hijo en un paisaje provincial) o Valeria Maggi, más abstracta. Gabriel Chaile, hoy convertido en una estrella global, aparece con pequeñas pinturas azules, también de su paisaje, y es sujeto de Hice el Taller C, luego, con Carlota retrato facetado de la pintora Sonia Ruiz, virtuosa, profunda, varias veces vista en arteba.

"La función de la utopía -así se llama la muestra- es una excusa para pensar los procesos que atraviesan a las personas cuando desean mejorar el mundo. La conexión con el pasado te ayuda a mirar el hoy, y eso se ve en Alfredo

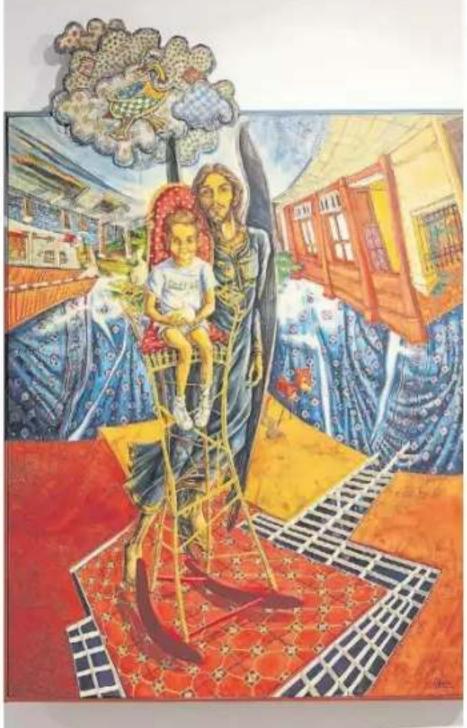



me crie en un momento en que se

estaba construyendo la escena

contemporánea en Tucumán y la

figura del maestro no estaba tan

valorada porque se vinculaba a un

tiempo anterior, en el llegaban a

Tucumán estudiantes de todo el

país para aprender de grandes fi-

guras. Yo soy clásico, de la pintura

de caballete, bien hecha... Carlos

tiene que ver con eso. Es insistente

en el hecho pictórico, en el oficio.

Beltrame, Marcos Figueroa y Geli

González, fabulosos también, más

conceptuales, y con ellos terminé

Otro núcleo es el análisis del

territorio, donde brillan como

frutos de otras tierras el bosque

de Robirosa, el árbol de García

Uriburu o las témperas de pai-

sajes santiagueños de Berni. Ya

de hacer mi propio mix".



Todo azul, de Gabriel Chaile GENTILEZA MARCO/TRES PINOS

Frías, que retrata la habitación de de vuelta en el Jardín de la Repú-San Martín o en el retrato de Gublica, Demetrio Iramain pinta a mier Maier por Sandro Pereira", los habitantes del cerro (es desexplica Quinteros Macció. cendiente del escultor del Cristo Frías es artista de la galería Bendicente del Cerro San Javier, de Juan Carlos Iramain). Emilia-Gachi Prieto, y en su recorrido no D'Amato Mateo, las yungas. La describe una historia de la educación en el arte: "Estoy particulínea de horizonte, de María Rolarmente contento por exponer sa Mamana, remite a esa idea de con Alcalde. Hay algo de la figura Eduardo Galeano, que dice que la del maestro que persiste en Carutopía está en el horizonte, más los que me parece encantador. Yo camina, más se aleja. "Entonces,

> ¿para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar". En ese andar, hay artistas muy conocidos en el Noroeste argentino, como Nelson Velardez Lai, joven y premiado pintor del pueblo de Trancas. Los muralistas Ruido, Verónica Corrales y Fernando Gallucci, tienen más de cien obras en el espacio público. "Intervenimos espacios en situación de abandono y embellecemos la provincia. Hemos querido traer ese paisaje a los bastidores, la esencia de la calle en pequeño formato", cuentan. Son pinturas de escenas de barrios y de ellos mismos pintando paredes. "Alcalde ha sido un gran profesor. No puedo creer estar exponiendo con él. Soy santiagueña, y amo Tucumán, donde hay un semillero de

> artistas. Orgullosa de estar en esa

provincia", cuenta Corrales.

Lautaro Sotelo hace una poética del puchero, entre otros artistas que en la planta alta del Marco bucean en el campo interior o el autoconocimiento, y en la mirada crítica a lo social. Eugenia Correa problematiza la figura de la mujer en la pintura y, también, hace reconocimientos. "Tucumán tiene muchas horas de taller -explica-. En esos intercambios uno tiene estos préstamos, citas y afectos que nos arraigan al norte. Yo dialogo mucho con la obra de Alcalde, maestro mío, y pienso que los tributos es bueno hacerlos en vida. Nosotros tenemos que continuar con las postas y tenemos que tener en claro cuáles son nuestras influencias para poder seguirlas. Los libros de historia no se escriben solos. Si no recordamos, todo se borra. Honrar los vínculos. Entiendo el arte como una suspensión del paso del tiempo". •

#### Para agendar

La función de la utopía, Marco, Museo de Arte Contemporáneo de La Boca, avenida Almirante Brown 1031. De miércoles a domingos, de 11 a 19. Entrada: \$400, estudiantes; \$600, residentes; \$1000, Mercosur, y \$2000, resto del mundo.

#### El poema antibélico que Margaret Atwood lleva a Venecia

BIENAL. Los versos de la autora acompañan grabados de Goya

La escritora canadiense Margaret Atwood, de 84 años, escribió un poema de protesta sobre el impacto de la guerra, para acompañar cerca de doscientas obras de pintores como Francisco de Goya y Otto Dix en una exposición diseñada para enfatizar la inutilidad del conflicto humano, que se verá a partir de hoy en la Bienal de Venecia. Inspirada en la serie de grabados Los desastres de la guerra (1810-1815), de pronto el texto cobra una actualidad lamentable e inesperada.

The Disasters of War: A Sequel evoca las fuerzas de la destrucción, el fuego y la violencia, en un lenguaje que compara la experiencia de la pérdida emocional con el daño físico de la guerra. "Muchos han viajado lejos/ hasta el lugar del incendio y el apagón,/el tiempo sin palabras./ Algunos han sobrevivido,/aunque no intactos. Nadie vuelve", se lee en un anticipo que anteayer publicó el dominical británico The Observer y que luego reprodujo el diario The Guardian.

Venecia concentra estas semanas las miradas del mundo cultural: la 60<sup>®</sup> edición de "la madre de todas las bienales" abrirá al público el fin de semana. La obra de la célebre autora de El cuento de la criada emite un veredicto cuando considera las consecuencias visibles e invisibles, las pérdidas y las lesiones: "Todos son letales", dice. En otro pasaje igualmente sombrío, escribe: "Las personas dañadas dañan a las personas,/ y así sucesivamente".

#### Refuerzan la seguridad

Tras el ataque de Irán a Israel con drones y misiles balísticos que escaló el fin de semana la guerra en Medio Oriente, además de los tradicionales objetivos sensibles (sitios israelíes, oficinas diplomáticas, el Vaticano, monumentos, aeropuertos), Italia subió el estado de alerta y presta máxima atención a los acontecimientos que atraen a multitudes. La tensión cada vez más elevada exige una actualización continua de las medidas de seguridad y prevención, según se lee en un informe del gobierno que distribuyó ayer la agencia de noticias ANSA.

En Milán, los controles se han reforzado con vistas al Salone del Mobile y la Semana del Diseño, que a partir de mañana atraerán a miles de visitantes. En Venecia, por la Bienal, se reforzó la seguridad en la Plaza San Marco. •

LA NACION | MARTES 16 DE ABRIL DE 2024

## OPINIÓN

www.lanacion.com @lanacion | facebook.com/lanacion

ANARCOCAPITALISMO. Tiene puntos de convergencia con el anarcosocialismo, pero los países experimentan socialismos y capitalismos reales; los primeros terminaron en fracaso; los segundos, exhiben éxitos de desarrollo

## La transformación del Estado en el cambio argentino

**Daniel Gustavo Montamat** 

-PARA LA NACION-

lanarcocapitalismo tiene puntos de convergenciacon el anarcosocialismo. Ambos comparten una cosmovisión determinista del proceso histórico. Para los primeros, la historia evoluciona hacia una sociedad ideal regida por transacciones voluntarias de mercado que permiten la realización del derecho de propiedad y la plena vigencia de la libertad individual; para los otros, la dictadura del proletariado deriva en una sociedad comunista sin clases con hombres nuevos en convivencia armónica y solidaria. Para ambos, el proceso histórico implica una lucha por el poder que divide a la sociedad entre opresores y oprimidos. Casta dominante que concentra el poder políticoy económico con el monopolio de la fuerza estatal, y casta dominada sometida a crecientes gravámenes confiscatorios de la propiedad que financian un Estado opresor y ladrón. Clase dominante que controla la propiedad de los medios de producción, y clase dominada alienada, de la que el capitalista toma para sí la "plusvalía" generada por su trabajo. La raíz más profunda de esta convergencia es que ambos anarquismos parten de la premisa de que el ser humano es por naturaleza bueno, y que, como ya lo planteaba Rousseau, ha sido corrompido por las relaciones sociales. Por aquellas relaciones derivadas de la irrupción de un Estado "Leviatán" que ejerce poder coercitivo conculcando libertades y confiscando el derecho de propiedad para los libertarios; por aquellas relaciones de producción que establecen un patrón económico que subordina la superestructura jurídica, política e ideológica de la sociedad, para la visión marxista.

El choque de ambas utopías se produce cuando plantean el rol del Estado. Para los anarcocapitalistas, el Estado siempre ha sido el problema (el ogro opresor que sostiene a una casta parasitaria y que saquea a los individuos productivos), y la solución radical es su desaparición. Para los anarcosocialistas, el Estado es un instrumento al servicio de la clase dominante, y se torna clave en la revolución del proletariado para despojar a los capitalistas de la propiedad privada y ejercer el dominio de la propiedad colectiva de los medios de producción. En el ideal libertario (bien reflejado en libro La rebelión de Atlas, de Ayn Rand), el rol del Estado debe menguar hasta extinguirse; para los marxistas, en cambio, el Estado debe ser capturado y hacerse omnipresente en la etapa revolucionaria, antes de su eliminación en la sociedad ideal.

La realidad comparada, sin em-



bargo, no tiene experiencias referenciales de anarcocapitalismo ni de anarcosocialismo. Las sociedades idealizadas responden a cosmovisiones que en el fondotratan de dar repuesta a los planteos existenciales, y, en la práctica, operan como credos seculares en el menú de tenedor libre que ofrece la posmodernidad. Los países, con sus individuos, sus grupos sociales y sus instituciones, experimentan la saga de los socialismos y de los capitalismos reales. Y con los datos que ofrece la evidencia comparada podemos afirmar que las experiencias de socialismo real terminaron en grandes fracasos, no desarrollaron ningún país. Las experiencias de capitalismo real exhiben, en cambio, éxitos de desarrollo, pero también algunos fracasos: ¿el capitalismo argentino? William Baumoly otros economistas advirtieron hace dos décadas que el socialismo había dejado de ser una opción de organización económica para los países que quieren prosperar y que ahora el debate se daba entre variantes de capitalismo "bueno" o el capitalismo "malo", al que estigmatizaron como crony-capitalism (capitalismo de compinches o de amigos, deriva populista del capitalismo corporativo). En las variantes de capitalismo bueno, con roles del Estado más o menos activos, los autores destacan como tema clave la articulación institucional de las políticas públicas con la operación y el funcionamiento eficiente de los mercados en una estrategia de desarrollo exitosa de largo plazo. A su vez, en todas las ex-

periencias de "capitalismo bueno",

Para transformar el Estado argentino en sus distintos niveles hay que empezar por recuperar la diferenciación entre los bienes y servicios públicos puros de los que no lo son

la calidad y el alcance de los bienes y servicios públicos son la llave del progreso inclusivo y de la movilidad social.

Para transformar el Estado argentino en sus distintos niveles hay que empezar por recuperar la diferenciación entre los bienes y servicios públicos puros de aquellos que no lo son. Los bienes públicos puros tienen características únicas que superan la eficiencia de los mercados privados. El consumo individual no excluye el consumo de otros individuos (no hay rivalidad de consumo). Es imposible impedir que otros disfruten de su uso (free riders). En vista de que todos disfrutan el uso de esos bienes y como nadie puede evitar que los demás los usen, todos tienen un incentivo para disimular la demanda de bienes puros a fin de evitar pagar su parte proporcional delos costos. De ahí el planteo de que el presupuesto público se tiene que hacer cargo de financiarlos. No son

"bienes gratuitos", se financian con impuestos que paga el conjunto de la sociedad. Entre los bienes públicos considerados básicos están la seguridad, la defensa y la justicia. La calidad y el alcance de estos bienes puros marca la diferencia entre un Estado viable y un Estado fallido.

Hay otros bienes que se identifican como públicos, sin ser puros, por su impacto social beneficioso (externalidades positivas). Entre ellos, la educación y la salud públicas, y el acceso a ciertas prestaciones sociales básicas, todo lo que con buen criterio esta administración ha concentrado en el Ministerio de Capital Humano. El alcance del financiamiento público de estos bienes y su modalidad dependerán de las restricciones de presupuestos orientados al equilibrio intertemporal sostenible. El debate cultural impondrá nuevos conceptos como el de educación pública de ingreso irrestricto o salud pública de acceso universal (la idea de "gratuidad" entre nosotros ha desnaturalizado la aritmética de ingreso y gasto público). La calidad y el alcance de estos bienes y servicios son fundamentales en la reparación del ascensor social argentino.

La consolidación de una estabilidad macroeconómica sustentable debe tener en cuenta otras prestaciones estatales relacionadas con el desarrollo, también con probadas externalidades positivas. Como la participación público-privada en la construcción de una infraestructura logística que vertebre las regiones argentinas y abra oportunidades de acceso a mercados regionales y externos. La participación público-privada en programas que potencian el circuito ciencia-tecnología-producción-educación y en programas que se ocupan del cuidado y la preservación del medio ambiente. Todoguiado por una interlocución que promueva un federalismo de concertación. En el financiamiento de estos bienes y servicios habrá concurrencia de recursos nacionales y provinciales, y creciente participación de recursos privados. Los recursos públicos a comprometer pueden provenir de fondos contracíclicos (a constituirse con la recuperación de los superávits gemelos) o con el rendimiento de un fondo soberano intergeneracional a formarse con parte de la renta apropiada por el Estado en el desarrollo de los recursos hidrocarburíferos y mineros. Son bienes y servicios que apuntalan el desarrollo productivo.

El rol excluyente de la inversión privada y la operación competitiva de los mercados, garantizada por las políticas de defensa de la competenciay por la regulación de segmentos no competitivos, también requiere un rol del Estado articulando intereses y promoviendo la inserción de la Argentina en la región y en el mundo. Un Estado transformado, austero y proveedor de bienes y servicios públicos de calidad, y una nueva estrategia productiva de valor agregado exportable para crecer y generar nuevos empleos privados. La convergencia liberal desarrollista para cambiar la Argentina. •

acceso a mercados regionales y ex- | Doctor en Economía y en Derecho

## LA NACION

Fundado por Bartolomé Mitre el 4 de enero de 1870

Número 1, Año 1 "LA NACION SERÁ UNA TRIBUNA DE DOCTRINA"

Director: Fernán Saguier

## La inequidad social de la gratuidad universitaria

Frente al sacrificio que la crisis impone hoy a muchos argentinos, no se justifica que el Estado subsidie la educación terciaria a quienes podrían pagarla

ay dos circunstancias que hacen posible que algo sea gratis. Una es que lo ofrezca la naturaleza en forma abundante y su utilización no requiera incurriren costos, como por ejemplo, el aire. La otra es que los costos los pague otro. Son muy pocos los bienes del primer caso. Aun en la abundancia natural suele haber costos de extracción, procesamiento o transporte. Si pensamos en los servicios, siempre habrá costos, y descartamos, obviamente, la esclavitud.

¿Por qué razón terceros debieran hacerse cargo del costo de un bien o de un servicio para que otra persona lo obtenga gratis? La respuesta puede encontrarse en el amplio mundo de la caridad, la filantropía o los subsidios estatales. Estas son realidades de la convivencia social y de la apelación a la ayuda al prójimo. Pero son acciones que no deben ser impuestas por el poder si no se quiere alterar su valor moral.

Prácticamente todos los países han establecido la obligación de los padres de dar un mínimo de educación a sus hijos. La llamada educación primaria es ese mínimo, aunque muchos países han extendido la obligación al ciclo secundario. No ocurre así con la terciaria, que ya se corresponde con la mayoría de edad. Ningún país la impone obligatoriamente. La Argentina fijó la obligación del ciclo primario mediante la ley 1420, sancionada en 1884, durante la presidencia de Julio Argentino Roca. Esta ley establecía que la instrucción primaria pasaba a ser obligatoria para todo niño de 6 a 14 años de edad y que, además, debía ser prestada por el Estado en forma gratuita y gradual. La obligación podía cumplirse en las escuelas públicas o también en las particulares o en el hogar. En este caso se exigían certificados y exámenes. Se impusieron multas a los padres que no cumplieran y se disponía el uso de la fuerza pública para conducir a los niños a la escuela. Era comprensible que si el gobierno imponía a los padres la educación de sus hijos, les facilitara el cumplimiento mediante la gratuidad de la escuela pública. La comunidad, a través de sus impuestos, solventaba la educación inicial de todos los niños que optaran por la escuela pública, cualquiera fuera la posición económica de sus familias.

La obligación de estudiar no incluyó a los de más de 14 años, aunque también a ellos se les ofrecía la gratuidad de la enseñanza estatal.

La extensión de la obligación a la secundaria se estableció en la ley de educación nacional N° 26.206 del año 2006. El cumplimiento de esta imposición siguió recayendo en los padres o mayores responsables. Así quedó implícito que no se admite el trabajo adolescente o juvenil mientras eso impida completar el ciclo secundario. Esto da sustento a la opción estatal gratuita, aunque menos justificada que en la educación primaria, al menos para las familias que tienen suficiente solvencia económica.

La educación terciaria es deseable para todos, aunque naturalmente no se puede imponer su obligatoriedad. todo aquel que tenga las condiciones para completar una carrera universitaria no se vea impedido de hacerlo debido a insuficiente capacidad económica propia o de sus padres. En este caso es entendible que la comunidad le subsidie o financie los estudios, nivelando la oportunidad con quienes pueden pagárselos. Pero la gratuidad para todos excede el objetivo de igualdad de oportunidades y no justifica que aquellos que tienen solvencia económica hagan pagar a los contribuyentes su carrera universitaria.

Los fondos del Estado no vienen del aire. Salen del sacrificio de quien paga el IVA al comprar un kilo de arroz, por solo mencionar uno de los más de cien impuestos que abonan los contribuyentes argentinos en conjunto, o de los que ven erosionado su salario por la emisión monetaria.

La gratuidad de las universidades estatales ha tomado un carácter cuasi religioso asociado a un falso progresismo en un amplio segmento de la sociedad intelectual y política de la Argentina. Se la suele asimilar a los logros de la Reforma Universitaria de 1918, aunque no es así. Solo con el Primer Plan Quinquenal de 1947 se postuló la gratuidad universitaria para los estudiantes de bajos ingresos. En 1948 secreó la Universidad Obrera Nacional, luego la Universidad Tecnológica Nacional, gratuita y orientada a la formación técnica de los hijos

de obreros. En 1949 se dictó el decreto 29.337, por el cual se estableció por primera vez la gratuidad amplia de todas las universidades nacionales. Un claro paso populista. Este principio fue recogido en la reforma constitucional de 1994, aunque expresado conjuntamente con el objetivo de "equidad". El artículo 75, inciso 19, de la Constitución Nacional dice que se deben garantizar los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal. Puede interpretarse que la equidad educativa debe compensar las desigualdades. Esto significa nivelar las oportunidades, facilitando así los estudios a quienes no pueden solventarlos. No implica dar a todos por igual, como si el dinero público fuera un recurso ilimitado y sin costo para nadie.

La actual situación de las finanzas públicas está exigiendo un ajuste severo que implica la postergación de gastos e inversiones de primera necesidad. Las jubilaciones y los salarios públicos se han reducido en términos reales, creando situaciones personales y sociales verdaderamente angustiosas. En este marco hay muchos destinos más prioritarios de los dineros públicos que pagar el costo de la enseñanza universitaria a quienes tienen dineroy provienen de colegios privados. Son muy pocos los países que ofrecen enseñanza universitaria gratuita sin distinción y prácticamente ninguno extiende ese privilegio a estudiantes extranjeros. La experiencia internacional es diversa en cuanto a los instrumentos utilizados para facilitar los estudios de quienes no pueden solventar su costo. Se recurre a becas, a préstamos de honor o a subsidios directos sin obligación de devolución. La identificación de la situación económica personal y familiar dispone hoy de información accesibleyprocedimientosconfidenciales para verificar declaraciones juradas o solicitudes. No es comprensible la defensa de la gratuidad para todos con el argumento de evitar sentimientos de autocompasión y vergüenza. Debería ser más probable que frente al enorme sacrificio que hoy se les está imponiendo a asalariados y jubilados, un sentimiento de culpa se apropiara de quienes pudiendo pagar un serviciono lo hacen, porque el Estado lo hace solventar por otros.

#### OTRAS OPINIONES

The Washington Post

#### EE.UU. después del ataque iraní

WASHINGTON.— El espectáculo de los misiles y drones iraníes dirigiéndose a Israel ha inspirado asombro ante el escudo altamente eficaz desplegado por Israel y sus aliados, incluido Estados Unidos. Pero el alivio por el resultado no debería distraer la atención de los esfuerzos para aprobar un proyecto de ley de ayuda militar para Ucrania, que se está defendiendo contra ataques simila-

WASHINGTON. – El espectáculo de los misiles y drones iraníes dirigiéndose a Israel ha inspirado asombro res con misiles, y para resolver la devastadora guerra en Gaza, sino que debería alentarlos.

La situación de Ucrania se ha vuelto desesperada. El país necesita defensas aéreas, municiones y aviones de guerra de una coalición de países como la que interceptó el ataque de Irán dirigido contra Israel el fin de semana. Una mayor demora ayudaría al presidente ruso, Vladimir Putin, quien ha redirigido la economía rusa hacia la producción de guerra.

El eventual establecimiento de la paz también debería estar a la orden del día en Medio Oriente. El presidente Biden hace bien en instar a Israel a evitar una escalada de represalias con Irán y la guerra más amplia que podría acarrear. La prioridad de Israel debería ser la conclusión más rápida posible de la guerra en Gaza. Para ello es necesario garantizar que llegue la ayuda humanitaria inmediata.

Ambos conflictos todavía parecen estar lejos de una solución. Como lo hizo sobre los cielos de Israel el fin de semana pasado, Estados Unidos puede aprovechar sus capacidades únicas para evitar lo peor.

#### DE LOS LECTORES

Cartas & e-mails

www.lanacion.com.ar // lanacion

#### Tarifa eléctrica

El tema de los precios del suministro eléctrico y de gas ha sido motivo de variadas discusiones. Lo que no observo es alguna iniciativa o discusión acerca de las franjas horarias. En países como Canadá, por ejemplo, existen horarios donde el costo del suministro de electricidad es menor. Si se implementara aquí, una familia que lavara su ropa por las noches, por ejemplo, podría beneficiarse sin grandes cambios ni inversiones en las redes, sino solo con organizarse de distinta forma. El tema es obviamente complejo como para tratarlo en pocas líneas. No obstante, creo que sería una buena idea empezar a diseñar políticas en ese sentido. Gabriel Motta DNI17.663.842

#### Otro federalismo

Aplaudo la propuesta de Ray Hora y Fabio Quetglas ("Otro federalismo. Ideas para un progreso parejo del territorio nacional", suplemento Ideas, 13 de abril 2024) donde se presentan enfoques para la solución de un problema dramático que afecta al país desde hace más de un siglo, ya anunciado por analistas norteamericanos (Vining Jr., The Growth of Core Regions in the Third World, Scientific American, abril 1985, Vol. 252, N° Ese autor, hace 40 años, consideraba la situación como irreversible. ¡Demos una oportunidad a la propuesta actual de nuestros compatriotas!

Deberá tenerse en cuenta que aquellas soluciones simplistas, como las de crear zonas de bajos impuestos en determinadas regiones, fueron rápidamente aprovechadas por empresarios inescrupulosos que seguian fabricando en sus plantas, pero presentaban sus producciones como manufacturadas en esos paraísos fiscales, anulando el pretendido efecto de estímulo para la región. Es decir, ha habido intentos de descentralizar, pero no han sido ni fiscalizados ni ajustados a una realidad rápidamente cambiante. Confio en que la propuesta de Hora y Quetglas sea el inicio de un esfuerzo multidisciplinario para revertir esa situación, donde "Dios atiende en Buenos Aires". Roberto A. Ferrari DNI 8.071.958

#### Suba de las prepagas

Soy un profundo defensor de las libertades en todos sus aspectos, negociar, comprar, vender, importar, exportar, alquilar, etc. De todas maneras entiendo que el Estado debe actuar como controlador en aquellos casos en los que las libertades exceden las normas éticas y las buenas costumbres.

En este caso me refiero a algo tan importante como la salud de los ciudadanos. Concretamente, en el caso que me concierne, soy socio de una prepaga, la cual, haciendo uso de la libertad para determinar el valor de las cuotas de sus socios, las ha incrementado en un 112,9% en los primeros tres meses del corriente año y un 395,2% en los últimos doce meses. Soy jubilado y en los tres primeros meses del año mi jubilación se incrementó un 26,3%, versus el 112,9% de la cuota, y en términos anuales (marzo 2024 vs. marzo 2023), un 131,7%, contra 395,2 de la cuota. Tengo 82 años y no me puedo dar el gusto de darme de baja de la prepaga por razones obvias. Quienes estamos en esta situación somos rehenes en situación de indefensión. En una entrevista televisiva el mismo ministro de Economía, Luis Caputo, manifestó que a las prepagas "se les recontra fue la mano". Creo que las libertades tienen sus límites y que en los casos de excesos desproporcionados es función del Estado actuar para corregirlos. Jorge Armas

DNI 4.383.668

Viajes presidenciales
Celebro el motivo por el cual
el presidente de la Nación
decide viajar con su comitiva en avión de línea. Pero
me pongo a pensar que si es
un blanco del terrorismo a
ningún pasajero le gustaría
compartir el avión con una
persona que puede hacer el
vuelo regular más peligroso.
Creo que un presidente no
tiene otra salida que viajar
en un avión privado, custo-

#### En la Red

FACEBOOK

Dos detenidos se fugan de una comisaría de Villa Urquiza y ya suman cuatro hechos similares en 15 días



"Que los presos trabajen de sol a sol, basta de mantener delincuentes" Raúl Lebenicnik

"Se escapan con complicidad policial" Pedro Miño

"Las alcaldías no están preparadas para la gran cantidad de detenidos que llegan a diario. Y a un penal no los llevan hasta que tengan una condena firme"

Alfre Lamas

LA NACION | MARTES 16 DE ABRIL DE 2024

diado y aislado de las demás personas, para su seguridad y la de los demás. Santiago Reigada DNI 17.255.953

#### Ex-CCK

Esperar valió la pena. Cuando se inauguró el CCK decidí jamás pisarlo hasta que le quitaran su nefasto nombre, obsecuencia a la memoria de uno de los presidentes con peores índices de corrupción de nuestro país. Hoy tengo la tranquilidad de que por fin podré entrar allí sin sentirme un tonto.

Ignacio de Uribelarrea

DNI 13.232.448

#### Cortes de electricidad

Desde hace 11 días la empresa Edesur nos viene cortando el suministro eléctrico durante 10/12/20 horas (vivo en Caballito). Ya fueron siete veces. Creo que me hice amigo del contestador, pero no le creo más cuando me aseguran que a determinada hora va a estar solucionado. Los clientes cautivos no les importamos nada.

Oscar Guetmonovitch oscarguetmo@gmail.com

#### Esquina ruidosa

Al señor Jorge Macri le pido por favor que se presente entre las 8 y las 20 en la esquina de calle Ayacucho y Marcelo T. de Alvear, CABA, para ser testigo directo del drama que es vivir en esa zona, con líneas de colectivos y miles de autos que tocan bocina en forma constante. En la zona viven personas discapacitadas y personas mayores enfermas que necesitan dormir y descansar, y el ruido constante de bocinas, gritos e insultos de conductores hace imposible la vida cotidiana. Los colectivos vienen a toda velocidad junto a miles de autos por Ayacucho y al querer doblar por Marcelo T. de Alvear se encuentran con un atasco de vehículos que nunca avanza. Sobre la calle Marcelo T. de Alvear está la bicisenda y estacionan del lado derecho. Le propongo al jefe de gobierno sacar de ese recorrido a dos líneas de colectivos de calle Ayacucho, la 60 y la 106, y prohibir el estacionamiento en la calle Marcelo T. de Alvear desde Callao hasta Pueyrredón. Esas simples medidas ayudarían a toda la zona a recuperar la paz y la calidad de vida que hemos perdido. Si acepta la invitación, el Sr. Jorge Macri podrá constatar el tormento que representan las bocinas y los gritos de los conductores. Hugo Carriaga

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección:

Av. Del Libertador 101,

Vicente López (B1638BEA)

DNI 14.080.421

**CLAVES AMERICANAS** 

## Sanciones de EE.UU. a Venezuela

Andrés Oppenheimer

-PARA LA NACION-

MIAMI poco del 18 de abril, fecha límite que se impuso Estados Unidos para anunciar si reactivará algunas sanciones petroleras a Venezuela, gana terreno la idea de que las sanciones individuales contra miembros del régimen venezolano podrían ser más efectivas que los castigos comerciales para obligar a Nicolás Maduro a permitir candidatos opositores en las elecciones del 28 de julio. La propuesta que circula en ambientes diplomáticos es que Washington y las democracias latinoamericanas y europeas impongan sanciones personales negándoles visas o confiscando bienes a los más de 1000 funcionarios y exfuncionarios del régimen de Maduro que tienen propiedades en Miami y otras ciudades de EE.UU., América Latina y Europa.

Soloen el estado de Florida hayal menos 718 empresas de funcionarios o exfuncionarios venezolanos. según una investigación conjunta de 2022 del portal de periodismo investigativo Armando.Info y el Nuevo Herald. Al menos 232 de estos propietarios de empresas son militares activos o exmilitares, según el informe. La mayoría de quienes aparecen en esa lista no están sujetos a ninguna sanción individual por parte de EE.UU. El dirigente opositor y expresidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó me dijo que hay "más de mil, probablemente miles" de empresas adicionales de funcionarios y sus compinches en otros lugares de EE.UU., América Latina y otros países. Ewald Scharfenberg, fundador de Armando.Info, me dijo que en el caso de Venezuela "las sanciones personales son mucho más efectivas que las económicas".

Lo que más temen los funcionarios venezolanos son las sanciones



personales como las restricciones de visados, porque muchos de ellos tienen propiedades en el extranjero o quieren tener la opción de exiliarse en otros países. "Ellos quieren retirarse eventualmente en países como Francia; no en Cuba ni en Bielorrusia", señaló. Las sanciones comerciales son menos efectivas porque Maduro muchas veces puede evadirlas con la ayuda de Turquía, Irán y otros países amigos, me dijo Scharfenberg. Además, las sanciones económicas son usadas por Maduro como una herramienta de propaganda

contra Washington, agregó.

"El régimen de Maduro ha creado un movimiento de opinión que dice que las sanciones económicas golpean al pueblo", me dijo Scharfenberg. "En cambio, las sanciones individuales a funcionarios venezolanos son mucho más quirúrgicas y mucho menos criticables". El expresidente Barack Obama firmó en 2015 una orden ejecutiva que autorizaba el bloqueo de propiedades y la restricción de visas a los venezolanos involucrados en acciones para socavar la democracia o violar los derechos humanos. Desde entonces, al menos 110 venezolanos han sido sancionados, entre ellos Maduro, su esposa y su hijo. Pero según un informe del 26 de enero del Servicio de Investigación del Congresode EE.UU., el gobierno de Joe Biden no impuso nuevas sanciones individuales a funcionarios o exfuncionarios venezolanos.

El expresidente colombiano Juan Manuel Santos me dijo en una entrevista hace pocos días que las sanciones estadounidenses no obligarán a Maduro a permitir unas elecciones que podría perder. "Maduro nunca va a dejar el poder a menos que le ofrezcan un puente de oro, una salida digna", dijo Santos. Tal vez la mejor manera de presionar a Maduro para que permita unas elecciones libres sería una estrategia de "garrote y zanahoria": nuevas sanciones, por un lado, y garantías de seguridad personal para los dirigentes chavistas en el caso de que el régimen pierda el poder por el otro lado.

Pero es en el interés de EE.UU. y todas las democracias latinoamericanas aumentar la presión para que Maduro permita una solución política a la crisis venezolana, y se detenga el éxodo de venezolanos al exterior. Ya se han ido de Venezuela casi ocho millones de personas, y una nueva encuesta de Meganálisis muestra que el 40% de los venezolanos dicen que considerarían abandonar el país si Maduro fuera declarado ganador de la votación del 28 de julio. Eso equivaldría a 10 millones de emigrantes adicionales. Es hora de que las democracias de todo el mundo anuncien como mínimo sanciones personales a los funcionarios de Maduro y sus familias para acelerar una apertura democrática. Estamos muy cerca de las elecciones del 28 de julio, y lo que está en juego no podría ser más crítico. •

#### CONVOCATORIA

## Hacia el Pacto de Mayo

Alejandro Poli Gonzalvo

PARA LA NACION

■ 18 de abril de 1852, a dos meses de su victoria en Caseros, nadores "a complementar la obra iniciada por los pueblos, en ese gran vínculo nacional, propendiendo todos de acuerdo a la organización de la República". El resultadoes la firma del Acuerdo de San Nicolásel31demayo, que establece la convocatoria para un Congreso General Constituyente, cuyo fin será la sanción de la Constitución nacional. En suart. 7º establece: "Es necesario que los diputados estén penetrados de sentimientos puramente nacionales; para que las preocupaciones de localidad no embaracen la grande obra que se emprende: que estén persuadidos de que el bien de los pueblos no se ha de conseguir por exigencias encontradas y parciales, sino por la consolidación de un régimen nacional, regular y justo".

El 30 de mayo, Alberdi le envía a Urquiza las *Bases*, a cuya redacción ha consagrado muchas noches, y Urquiza le responde el 22 de julio:

"Su bien pensado libro es, a mi juicio, un medio de cooperación importantísimo". Y agrega: "La gloria de constituir la República debe ser de todos y para todos. Yo tendré siempre en mucho la de haber comprendido bien el pensamiento de mis conciudadanos y contribuido a su realización".

Urquiza se siente representante de la voluntad de la Nación para organizarse, es decir, reconoce la existencia de una pretensión social que lo antecede. Aunque las épocas históricas son muy diferentes, en la convocatoria al Pacto de Mayo hecha por el Presidente hay un punto común con la de Urquiza: luego de décadas de enfrentamientos estériles y de decadencia, los argentinos desean sentar las bases para un período de estabilidad y progreso económico que trascienda a los gobiernos de turno y se transformen en políticas de Estado.

Desde el Pacto de Olivos, que alumbró importantes consensos reflejados en la reforma constitucional de 1994, no ha habido lugar

para nuevos consensos a largo plazo. El pacto propuesto incluye 8 puntos relacionados con la economía, un primer punto referido a la inviolabilidad de la propiedad privada (garantizado por la Constitución) y el punto 9, referido a una reforma política estructural. Justamente debido al consenso social que respalda la firma de un pacto, es deseable que se puedan incorporar más puntos a su texto. Un ejemplo es el documento impulsado por la Coalición por la Educación y otras ONG, a quienes se sumaron más de 60 instituciones, que propone la inclusión como punto I del pacto: "La educación es el motor del desarrollo social, económico y democrático. La alfabetización temprana es un primer paso urgente". Seguramente hay otros puntos trascendentes para incluir en el pacto.

Del mismo modo, para que sea un poderoso instrumento de cambio se debería ampliar la convocatoria a los partidos políticos y a las asociaciones empresariales y gre-

miales. Una oportunidad histórica se abre en el país: inaugurar un período de progreso con el consenso mayoritario de la sociedad. La vida social argentina está predispuesta para transformaciones estructurales. No acometer la crisis significa ahondarla. Pero la condición básica es que el presidente Milei, cuya hegemonía se basa en su victoria electoral y en el apoyo decisivo de la opinión pública, y las fuerzas políticas opositoras, cuyo rol es reconocer los anhelos de cambio de los argentinos y participar con grandeza de los debates sobre renovadas políticas de Estado, acierten a lograr consensos duraderos.

En consecuencia, el Pacto de Mayo es el eje para que el progreso se
reinicie bajo políticas de Estado con
amplio consenso social. Si se pierde esta oportunidad, se cumplirá
la profecía de Alberdi en las Bases:
"Dejad que el metal ablandado por
el fuego recupere, con la frialdad,
su dureza ordinaria: el martillo dará golpes impotentes".

•

#### LA NACION

Atención al lector 5199-4777 www.lanacion.com.ar/contactenos Club LA NACION 5199-4792 www.miclub.lanacion.com.ar Propietario S.A. LA NACION, Zepita 3251, Ciudad de Buenos Aires (Cl285ABG). Tel.+54ll 5550-1800. Oficinas LA NACION, Av. Del Libertador 101, Vicente López (Bl638BEA) Buenos Aires, Argentina. Tel. +54ll 6090-5000. Atención personalizada: www.lanacion.com.ar/redcomercial ISSN - 0325-0946. Responsable por Impresión: Luciano Ariel Bianchi, Zepita 3202, CABA.

Las ventas de la Nacion son auditadas por el IVC. © Año 2013, la Nacion. Dirección Nacional del Derecho de Autor, expediente renovación № RL-2023-80809536-APN-DNDA#MJ. Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido del presente diario.

Precio del ejemplar: Lun a Vie \$1700.- Sáb \$2400.- Dom \$2900.- Recargo envío al interior: \$340.- En Uruguay: Lun./Vie. \$U60.- Sáb. \$U85.- Dgo. \$UII0.- En Paraguay: Lun./Sáb. G9000.- Dgo. GI2,000.- En Brasil: Lun./Sáb. R\$7/Dgo. R\$9.-



#### **MANUSCRITO**

## El tesoro de Jerusalén

#### Hugo Beccacece

-- PARA LA NACION-

l sábado pasado, un señor se → levantó de dormir una larga cendió el televisor. Puso un noticiero. Quería saber el estado del tiempo. En la pantalla, aparecieron la hora, la temperatura, la humedad, y en titulares se anunciaba el lanzamiento de una oleada de drones de Irán dirigidos contra Israel. ¿Era un resto de modorra? Pasó a noticieros de otros canales; había entrevistas, por ejemplo, a influencers que hablaban de la Argentina. Se le ocurrió investigar emisoras extranjeras; no dio con nada directamente relacionado con el tema.

"Volvió" a la Argentina, pero a canales no periodísticos: reinaba la paz relativa de los distintos géneros televisivos.

De pronto, "brotó" la imagen del presidente Milei en la pista de un aeropuerto. Era una escena del pasado reciente, supuso el espectador porteño. Al día siguiente, domingo, se enteró de que Milei había anticipado el regreso a Buenos Aires y convocado a un comité de crisis. Los pantallazos del zapping se hicieron brevísimos. Los dedos del señor se habían vuelto tan veloces como los de un pianista aficionado en un accelerando plagado

de errores dactilográficos en vez de notas falsas.

Su lado crédulo y alarmista conjeturó que había llegado el apocalipsis. Su lado escéptico y sensato se dijo que no iba a pasar nada grave porque sería un suicidio de la especie y quedaría pendiente ver el final de las series que uno (él) seguía. También se le ocurrieron hipótesis políticas audaces, que es prudente no difundir.

Esa anécdota ajena, que mellegó por el relato jocoso de un amigo, me pareció interesante más que divertida. Pensé que era conveniente mostrar lo que nos sucede a los ciudadanos por efecto de lo que hacen o destruyen quienes dirigen el mundo o pretenden salvarlo en representación "nuestra". No la mía.

Para tratar de levantar el ánimo de los lectores y el propio, voy a contar algo relacionado con lo anterior, pero positivo. Una amiga muy querida, Teresa Orecchia-Havas, residente en París, está ahora con su marido en un pueblo de Israel pasando unos días junto a uno de sus hijos y, claro, los nietos. Precisamente el pasado sábado 13 (por la mañana, hora argentina), Teresa me envió un WhatsApp con numerosas fotografías de un pequeño museo de la capital israelí cuya sede está en el hoy lujoso The American Colony Hotel. En su origen, en esa hermosa construcción de principios del siglo XX funcionaba la comunidad utópica y cristiana American Colony, hasta la década de 1950.

Con el tiempo, el edificio preservó su arquitectura, pero se convirtió en un hotel suntuoso y elegante

Con el tiempo, el edificio preservó su arquitectura, pero cambió su función y tuvo nuevos propietarios. Se convirtió en un hotel suntuoso y elegante. Sin embargo, sus directores decidieron continuar la tradición espiritual de los fundadores. Esa acertada decisión tuvo un efecto provechoso en los años futuros; lo convirtió en "un oasis de neutralidad" (según las palabras de sus responsables). Allí se dan conferencias internacionales; se citan israelíes y palestinos, y funciona el Museo Palestino de Jerusalén.

Casi todo lo que está en exhibición data del siglo XIX y pertenece a la entera Palestina. Hay vestidos y joyas de todas las regiones, herramientas, arcones, alfombras, cerámicas, cestería, un horno para cocinar aves, un cedazo, un odre para hacer manteca, zapatos para novia de tacos muy altos con la forma de una especie de Torre Eiffel cortada poco más arriba del arranque de la parte más afinada, y una linterna mágica con un relator oral que dejaba ver las imágenes en la caja.

Algo brilla por su ausencia. No se exponen objetos de culto en ese terreno. Quizás el principal tesoro del museo sea la tolerancia, que hace posible su existencia y cierta esperanza. Algo así podría ser el comienzo de un camino. •

#### Estallido

Edición fotográfica Jesica Rizzo | Texto María José Rodríguez Murguiondo



VADIM GHIRDA/AP

Una foto dentro de otra foto: al mejor estilo de esas muñecas rusas huecas que albergan una dentro de la otra, la mujer que sostiene el teléfono móvil retrata en su pantalla, en una escala menor, casi lo mismo que el autor de esta imagen. Terrible ironía este paralelismo con las mamushkas si se tiene en cuenta que la foto ha sido tomada en Kiev. Hace más de dos años que Rusia invadió Ucrania e inició una cruenta

guerra que al comienzo se esperaba que fuera breve, pero que por ahora no tiene visos de finalización. Sin embargo, contrastan el encanto y la naturalidad de la escena con lo que transcurre en otros espacios de esa ciudad, donde reina la devastación. Aquí un hombre alza a una niña para que alcance a oler una bella flor de un árbol que refleja el estallido de la primavera. Un recorte bucólico e idílico de una atroz realidad que confirma una vez más que la vida sigue, más allá de la tragedia. •

#### **CATALEJO**

Aquí, en la Tierra

#### **Ariel Torres**

Lo dijo el gran astrofísico Neil de-Grasse Tyson: si tenemos la tecnología y los recursos para convertir Marte, que es un desierto helado casi sin atmósfera, en algo semejante a la Tierra, ¿no sería más sensato utilizar esos medios para preservar primero los ecosistemas terrestres?

Los viajes alespacio son vistosos, y como pertenezco a la generación que vio a dos hombres llegar a la Luna en vivo y en directo, esas aventuras son midebilidad. Pero pasan otras cosas. A principio de mes, el tokamak de Corea del Sur consiguió mantener una reacción de fusión nuclear a 100 millones de grados centígrados durante extraordinarios 48 segundos. Esto, que es un avance inmenso para la humanidad y podría en las próximas décadas proporcionarnos energía inagotable y limpia, pasó mayormente inadvertido.

Un tokamak es una cámara de forma toroidal (de allí su nombre, que viene del ruso y fue acuñado por Igor Golovin) que usa poderosos campos magnéticos para confinar el plasma de la reacción de fusión. Para darse una idea de la enormidad del desafio de la fusión (solo opacado por la antimateria), el Sol es un reactor de fusión nuclear. Así que, técnicamente, el tokamak coreano mantuvo funcionando una estrella durante 48 segundos. Aquí, en la Tierra. •









"No tengan miedo" Las vivencias de Jakub Jankto, el futbolista que compartió en público que es gay > P. 1

Scheffler, rey de Augusta El golfista de la conexión con Dios y el campeón con insaciable deseo de ganar > P.7





Aunque ganaba 2-0 en el primer tiempo, Independiente intuía que algo no andaba bien; con un jugador menos por la expulsión de Navarro, Talleres igualó 2-2

FOTOBAIRES

## Un ciclo al rojo vivo

Golpe a Independiente: ganaba 2-0, pero Talleres le empató con 10 jugadores y los dos quedaron afuera; River se recuperó con tres goles de Colidio ante Instituto y avanzó; Argentinos, Barracas y Vélez, a los playoffs > P. 2

2 DEPORTES LA NACION | MARTES 16 DE ABRIL DE 2024

## FÚTBOL | LA COPA DE LA LIGA

#### Godoy Cruz vs. Vélez será uno de los playoffs

Seis equipos lucharán hoy por tres lugares en la Zona B

Lo único que está definido en la Zona B de la Copa de la Liga es el primer lugar de Godoy Cruz. Es más, el conjunto mendocino ya tiene rival para los playoffs: Vélez, que anoche terminó cuarto en el otro grupo. El resto se definirá hoy, en una jornada en la que seis conjuntos lucharán por tres lugares.

Todos los encuentros se disputarán a las 19.30. En la Bombonera, Godoy Cruz, precisamente, serájuez de Boca, que, por ahora, marcha quinto, fuera de la zona de la clasificación. El Tomba no reservará piezas, ya que, según el DT Daniel Oldrá, sería importante eliminar al Xeneize para no tener que encontrarlo en etapas más avanzadas.

Otropoderoso en riesgo es Racing (sexto, con 21 puntos), que visitará a Belgrano. La Academia debe ganar y aún así dependerá de otros resultados. No estará Juan Fernando Quintero, que regresó a Colombia por inconvenientes personales. El resto de los cruces ofrecerá definiciones mano a mano. Lanús (tercero, con 23) recibirá a Estudiantes (segundo, con 24). Y, en Florencio Varela, Defensa y Justicia (cuarto por diferencia de goles, también con 23) se enfrentará con Newell's (séptimo, con 21). •



#### BOCA 4-4-2

ENTRENADOR: D. Martinez. S. Romero; L. Advincula, C. Lema, M. Rojo y M. Saracchi; G. Fernández, C. Medina, E. Fernández y K. Zenón; Merentiel o Langoni y E. Cavani.

#### GODOY CRUZ

4-2-3-1 ENTRENADOR: Daniel Oldrá. F. Petroli; L. Arce, P. Barrios, F. Rasmussen y E. Pereyra; B. Leyes y V. Poggi; F. Altamira, H. López Muñoz y T. Conechny; T. Badaloni.

Arbitro: Leandro Rey Hilfer. Estadio: Boca.



#### BELGRANO

4-4-2 ENTRENADOR: Juan Cruz Real. N. Losada; J. Barinaga, Rébola o Ibacache, M. Troilo y N. Meriano; F. González Metilli, Rojas o Rolón, S. Longo y B. Reyna; M. García o Heredia y F. Jara.

#### RACING 4-3-3

ENTRENADOR: Gustavo Costas. G. Arias; M. Di Cesare, S. Sosa v A. García Basso: Martirena o B. Rodríguez, B. Zuculini, A. Almendra y F. Mura; S. Solari, M. Salas y A. Martínez. Arbitro: Jorge Baliño. Estadio: Belgrano.



La figura del triunfo de River: Colidio abre los brazos en el festejo de uno de sus tres goles

## Apareció Colidio y River enfiló directo hacia la clasificación

Con un hat-trick del reemplazante de Borja, revirtió una desventaja, ganó con holgura y terminó puntero en su zona

#### Claudio Mauri

LA NACION

Sin su goleador y con su mariscal defensivo reemplazado tras el primertiempo, Riverigual se sostuvo, la eficacia fue responsabilidad de otro apellido y el equipo ofreció las garantías colectivas para sellar la clasificación a los cuartos de final de la Copa de la Liga. Objetivo cumplido y una imagen reforzada. No perfecta, pero sí altiva, de equipo que quiere demostrar que está a la altura de sus pretensiones y de las posibilidades que ofrece el plantel.

Faltó Borja y Colidio evitó lamentos y nostalgia por la ausencia del colombiano. Le llevó todo el primer tiempo engranar a Colidio, pero cuando lo hizo, en la segunda etapa destrozó a la desvencijada defensa de Instituto. Dos goles de cabeza en un delantero que se distingue más con la pelota en los pies. También demostró estas destrezas en el tercer gol, con un sutil toque de zurda.

co Colidio, pero es evidente que esa pudo aprovechar el rebote. ubicación, o detrás de un referente de punta, es más propicia para sus características que la función de extremo izquierdo que le asignaron en más de un partido. Con margen de maniobra, la clase de Colidio es más factible que surja.

La excursión de River por Córdoba tuvo sus curvas. Se la vio mal

en el arranque y al final del primer tiempo, con la derrota 1-0, estaba quedando eliminado. Con el 3-1 y la combinación con otros resultados, se subió al avión de vuelta como puntero de la Zona A.

Chispazos de River en el primer tiempoante un Instituto que incendió el campo con fervor y entrega. Fuego puro el del equipo cordobés para dejar atrás una racha de cuatro derrotas consecutivas. El aliento de su gente lo empujó a una muestra de orgullo competitivo. Las tribunas muy pegadas hicieron de la

cancha una caja de resonancia. River arrancó con el juego demasiado anestesiado para sofocar la hoguera local. Instituto se imponía en las acciones divididas y estaba más rápido para quedarse con los rebotes. No había claras situaciones de gol, pero el empuje de Instituto era más insinuante, le exigía a River una firmeza y atención que no tuvo. Aliendro cometió un foul innecesario en la puerta del área y el tiro libre de Puebla reventó No es un centro-delantero clási- el travesaño; Brizuela, de cabeza, no

> Enseguida, otra vez el fragor local para atorar en la salida a Villagra, que en su desesperación por recuperar la pelota le cometió penal a Suárez, convertido por Puebla con un fuerte remate. A Ríver no lo quedó otra que despertarse, había dilapidado media hora haciendo todo a medias, tan-

#### **INSTITUTO**

RIVER

#### Instituto (4-4-2)

Manuel Roffo (6); Juan Franco A (5), Fernando Alarcón (4), Miguel Brizuela A (5) y Jonathan Bay (5); Rodrigo Pérez (5), Gastón Lodico A (6), Roberto Bochi (6) y Damián Puebla (7); Facundo Suárez (6) e Ignacio Russo (5). DT: Diego Davobe.

#### River (4-1-3-2)

Franco Armani (6); Marcelo Herrera Leandro González Pirez (6). Paulo Díaz (5) y Enzo Díaz A (6); Rodrigo Villagra (5); Ignacio Fernández A (5), Rodrigo Aliendro (5) y Claudio Echeverri (6): Facundo Colidio (9) y Pablo Solari (6).

DT: Martín Demichelis.

Goles: PT, 25m, Puebla (I), de penal ST, 12m, 17m y 27m, Colidio (R). Cambios: ST, M. Lanzini (6) por Aliendro y D. Zabala (7) por P. Díaz (R); 8m, B. Cuello (4) por Russo y G. Mainero A (5) por R. Pérez (I): 18m, E. Barco (5) por Echeverri v A. Palavecino (5) por I. Fernández (R): 29m, M. Kranevitter por Solari (R), y 33m, S. Romero por Suárez y S. Rodríguez por Puebla (I).

Arbitro: Silvio Trucco (bien, 7).

Estadio: Instituto.

to en la lucha como en el juego.

Los volantes tomaron más la iniciativa y Solari consiguió clarificar alguno de sus atropellados desbordes. Colidio definió alto en la boca del arco. Increíble, pero más tarde tendría algo más insospechado: un hat-trick. Echeverri se vio en medio de uno de esos partidos que obligan a crecer de golpe. El juvenil no se escondió en un desarrollo de palabras mayores. Bay le sacó una definición sobre la línea tras desnivelar a pura gambeta y armar una pared con Solari.

Había reaccionado River, le faltaba la puntada final. Instituto, inevitablemente, había bajado las revoluciones, después de media hora a toda máquina. El fútbol de River, aun en cuentagotas y en un contexto ardoroso, se empezaba a abrir paso. También debía procesar la ansiedad de toda instancia eliminatoria. Aun teniendo jugadores curtidos, la noticia al ir al descanso de que se estaba quedando afuera de los playoffs no pudo ser subestimada.

Un imponderable tampoco le jugóa favor a River: debió salir su mejor defensor, Paulo Díaz, con una molestia física. Adentro el juvenil Zabala, que ratificó la buena impresión que había dejado en su debut ante Huracán. Y una variante un tanto sorpresiva: Lanzini, muy en deuda desde que volvió, por Aliendro. Demichelis buscó incrementar la creación a costa de resignar algo de equilibrio. La necesidad de encontrar variantes ofensivas ante un rival que se replegaría hasta armar un frontón.

El desafío requería templanza y también control del sistema nervioso. Se precipitó Solari en una definición que quedaba mejor perfilada para Echeverri. Instituto, cuando no conseguía cortar por la vía de la recuperación de la pelota, procuraba alargar cada interrupción para cortar el ritmo. Ya las piernas no le respondían tanto y las fisuras en la última línea se agrandaban. Por cada una de ellas se filtró el imparable Colidio. Clasificación desahogada y a esperar rival. River dependía de sí mismo y cuidó muy bien sus intereses.

LA NACION | MARTES 16 DE ABRIL DE 2024

## FÚTBOL | LA COPA DE LA LIGA

# Independiente sumó otra decepción y la era Tevez tiene signos de interrogación

El 2-2 con Talleres dejó eliminados a ambos equipos; en medio del fastidio, el DT suspendió la conferencia

#### Rodolfo Chisleanschi

PARA LA NACION

De auténtica locura. Solo así puede calificarse la "final" por la clasificación que disputaron Independiente y Talleres. Locura por las variables, por el ida y vuelta, la incertidumbre y el cierre, un empate que terminó repartiendo justicia y que dejó a ambos afuera de la definición de la Copa de la Liga.

Ocurre en infinidad de ocasiones: hay acciones puntuales ajenas a desarrollos o estrategias tácticas que cambian partidos, deciden trayectorias y definen destinos, y la húmeda y ventosa noche de Avellaneda tuvo un buen puñado.

La primera ocurrió en la prolongación de la primera mitad. Ganaba el Rojo l a 0 merced a un muy buen gol de cabeza de Adrián Sporlea los 33 minutos, cuando Miguel Navarro calculó mal un centro y despegó el brazo para tapar el remate de David Martínez. Penal y segunda tarjeta amarilla para el lateral venezolano. Alexis marcó el gol y el Rojo creyó que todo estaba decidido. Se equivocaría feo.

La segunda tuvo lugar a la vuelta del vestuario. A los 4 minutos, Federico Girotti recogió la pelota volcado sobre la izquierda a unos 25 metros del arco, probó el disparo y el roce en el mismo Martínez produjo un efecto que se metió por encima de Rodrigo Rey.

El descuento impensado—Talleres no había inquietado en ningún momento— desestabilizó a Independiente; 120 segundos más tarde, marcó muy mal el fondo local y Gastón Benavídez puso de cabeza el 2-2 que sería definitivo.

Todos los fantasmas de Independiente resurgieron entonces en un abrir y cerrar de ojos. Los últimos largos años del club, al margen de otras cuestiones conflictivas, se caracterizaron por un paradigma impensable en épocas de festejos y glorias: la inusitada frecuencia de fracasos en partidos decisivos. Salvo el oasis de la Copa Sudamericana 2017, la sucesión de fallos en días claves pueden abarcar desde el ya lejano choque contra Patronato durante el año en la B Nacional (la victoria le daba el ascenso; el empate lo empujó a una angustiosa final ante Huracán) a la más reciente derrota en Córdoba frente a Talleres en la Copa de la Liga 2023.

La enésima frustración desató la ira de los agotados hinchas del Rojo, que descargaron su bronca contra la comisión directiva, tal como ha sucedido con todas las anteriores desde el comienzo de este siglo.



Independiente y Talleres, puro esfuerzo; los Rojos tenían todo a favor, pero no pudieron

FOTOBAIRES

El golpe tuvo un componente extra. Nadie, al final del primer tiempo, podía imaginar que tras 45 minutos más que aceptables del local y frente a un rival con un jugador menos cabía lugar para la reacción. En ese lapso, los jugadores del Rojo habían gestionado bien la pesada mochila de ser depositarios de más de 20 años sin títulos locales, y también su responsabilidad de llegar urgidos a esta instancia debido a su irregularidad en el juego durante las 13 fechas anteriores.

El peso pareció esta vez servirles de aliciente a los dirigidos por Carlos Tevez, que incluso había acertado con un planteo táctico diseñado para desarmar las claves del rival. El Tata Martínez, habitual suplente

#### Le cuesta frente a sus hinchas

Independiente sumó el tercer encuentro sin victorias como local, con tres empates: River (1-1), Atlético Tucumán (1-1) y Talleres (2-2). El último éxito de los Rojos en Avellaneda fue ante Argentinos por 2-1, por la 8ª fecha de la Copa de la Liga. de Iván Marcone, fue su reemplazante en el encuentro en Banfield, cuando el capitán no pudo estar, afectado de dengue. La reaparición de Marcone le permitió al técnico juntar a ambos en la mitad del campo, y la fórmula le rindió.

En ese tramo, Independiente le sumó a su ambición orden para recuperar la pelota en el medio y profundidad por afuera con Sporle y Mauricio Isla para lastimar al conjunto cordobés. La buena dirección de Marcone, la voluntad de Canelo y las apariciones de Lucas González llevaron el juego a las cercanías del área de Talleres, y el 2-0 parcial resultaba indiscutible.

Hasta que todo giró de golpe y abrió las puertas de la locura. Porque los dos necesitaban ganar. A puro nervio el dueño de casa, con más cabeza la visita tuvieron sus chances. Un offside milimétrico anuló el 3-2 marcado por Girotti a los 44; dos atajadas excelentes de Guido Herrera ahogando los gritos de Joaquín Laso e Ignacio Maestro Puch en el descuento y dejaron las cosas en parda.

Sumó una decepción la T, añadió una mancha más a su historial Independiente. Las consecuencias prometen ser bien diferentes. Porque el fútbol y la vida siguen, pero las circunstancias, que no son las mismas en Avellaneda que en el Barrio Jardín de la Docta, marcarán el futuro a corto plazo. •

#### 2 INDEPENDIENTE

2 TALLERES

#### Independiente (4-1-3-2)

Rodrigo Rey (5); Mauricio Isla (5), Juan M. Fedorco (4), Joaquín Laso (4) y Ayrton Costa A (5); Iván Marcone (6); Lucas González (6), Rubén Martínez A (6) y Adrián Sporle A (7); Alexis Canelo (6) y Gabriel Ávalos (4). DT: Carlos Tevez.

#### Talleres (4-3-1-2)

Guido Herrera A (8); Gastón Benavídez (5), Matías Catalán (6), Juan Rodríguez A (5) y Miguel Navarro R (4); Ulises Ortegoza (7), Juan Portilla (4) y Marcos Portillo (4); Rubén Botta A (6); Ramiro Ruiz Rodríguez (5) y Federico Girotti (7). DT: Walter Ribonetto.

Goles: PT, 34m, Sporle (I); 52m,
Canelo (I), de penal; ST, 5m, Girotti
(T), y 7m, Benavídez (T).
Cambios: PT, 36m, K. Mantilla (5)
por J. Rodríguez (T); ST, B. Riveros
(5) por J. Portilla (T); 10m, A. Luna
(5) por Costa (I); 22m, D. Tarzia por
L. González y F. Mancuello por
Marcone (I); 30m, N. Bustos por Ruiz
Rodríguez y G. Bou por M. Portillo
(T); 36m, I. M. Puch por Sporle (I);
40m, D. Romero por Botta (T).
Incidencias: PT, 49m, expulsado
Navarro (T), por doble amonestación. Árbitro: Nicolás Ramírez (muy

mal, 3). Estadio: Independiente.

### El resto de la fecha

3 ARGENTINOS

3 BARRACAS CENTRAL

#### Goles desde el primer al último minuto y los dos adentro

La declaración del arquero Diego Rodríguez, de Argentinos, intentó disipar las sospechas. "¿Hacer números? No se sabe qué pasará en la otra zona y no sabés qué te conviene. Salir a ganar y que pase lo que pase". apuntó a ESPN. Un empate clasificaba a ambos y... terminaron igualados: Zalazar a los 43 segundos abrió la cuenta para Barracas, que selló el 3-3 con Tolosa en el minuto final: Demartini convirtió el transitorio 2-3. Argentinos anotó a través de Lescano, Herrera y Romero.

#### O INDEP. RIVADAVIA

1 VÉLEZ

#### Vélez cumplió con su parte y la recompensa son los playoffs

Sin victorias en los tres primeros juegos y la goleada con River como mochila para el comienzo de un nuevo ciclo, el panorama de Vélez no era el mejor. Peor, con la denuncia por abuso sexual que pesa sobre cuatro jugadores, en Tucumán. La derrota con Talleres -dos partidos atrás-, arrojó más pesadumbre. El Fortín entró a la última fecha con un reto: ganar y esperar que Independiente y Talleres empaten o que River pierda. Cumplió con su parte: con un gol de Fabricio Pizzini superó l a O a Independiente Rivadavia, en Mendoza y tuvo la complicidad de la igualdad 2-2 en Avellaneda.

#### Grupo A

| EQUIPO          | P  | J  | G | E | P  | GF | GC | D   |
|-----------------|----|----|---|---|----|----|----|-----|
| River           | 27 | 14 | 7 | 6 | 1  | 26 | 10 | +16 |
| Argentinos      | 26 | 14 | 7 | 5 | 2  | 25 | 14 | +11 |
| Bar. Central    | 26 | 14 | 7 | 5 | 2  | 20 | 15 | +5  |
| Vélez           | 25 | 14 | 7 | 4 | 3  | 14 | 13 | +1  |
| Talleres        | 24 | 14 | 6 | 6 | 2  | 24 | 16 | +8  |
| Independiente   | 23 | 14 | 6 | 5 | 3  | 14 | 10 | +4  |
| Instituto       | 17 | 14 | 5 | 2 | 7  | 18 | 17 | +l  |
| Banfield        | 17 | 14 | 4 | 5 | 5  | 14 | 15 | -1  |
| Huracán         | 16 | 14 | 4 | 4 | 6  | 12 | 12 | 0   |
| Gimnasia        | 16 | 14 | 5 | 1 | 8  | 18 | 23 | -5  |
| Rosario Central | 14 | 13 | 4 | 2 | 7  | 9  | 17 | -8  |
| Riestra         | 12 | 13 | 3 | 3 | 7  | 7  | 15 | -8  |
| Atl. Tucumán    | 10 | 14 | 1 | 7 | 6  | 8  | 23 | -15 |
| Ind Rivadavia   | 8  | 14 | 2 | 2 | 10 | 13 | 25 | -12 |

#### Grupo B

| EQUIPO          | P  | J  | G | E | P  | GF | GC | D   |
|-----------------|----|----|---|---|----|----|----|-----|
| Godoy Cruz      | 29 | 13 | 9 | 2 | 2  | 16 | 5  | +11 |
| Estudiantes     | 24 | 13 | 7 | 3 | 3  | 17 | 8  | +9  |
| Lanús           | 23 | 13 | 7 | 2 | 4  | 19 | 12 | +7  |
| Def. y Justicia | 23 | 13 | 6 | 5 | 2  | 16 | 13 | +3  |
| Boca            | 22 | 13 | 6 | 4 | 3  | 19 | 12 | -7  |
| Racing          | 21 | 13 | 6 | 3 | 4  | 20 | 11 | +9  |
| Newell's        | 21 | 13 | 6 | 3 | 4  | 13 | 14 | -I  |
| Unión           | 20 | 14 | 5 | 5 | 4  | 16 | 14 | +2  |
| Platense        | 18 | 14 | 4 | 6 | 4  | 10 | 14 | -4  |
| San Lorenzo     | 16 | 14 | 3 | 7 | 4  | 10 | 14 | -4  |
| Belgrano        | 14 | 13 | 3 | 5 | 5  | 19 | 17 | +2  |
| Central Cba.    | 11 | 14 | 2 | 5 | 7  | 10 | 20 | -10 |
| Sarmiento       | 9  | 14 | 2 | 3 | 9  | 9  | 19 | -10 |
| Tigre           | 5  | 14 | 1 | 2 | 11 | 7  | 25 | -18 |

4 DEPORTES

LA NACION | MARTES 16 DE ABRIL DE 2024

## FÚTBOL | LA HISTORIA I



Jakub Jankto, en acción durante un partido de Cagliari

GETTY IMAGES

## "No tengan miedo".

# Las vivencias de un futbolista tras contar en público que es gay

El checo Jakub Jankto, mediocampista de Cagliari, de 28 años, alienta a sus colegas para que ya no oculten sus sentimientos

Un año después de haber dicho públicamente que es homosexual, Jakub Jankto, mediocampista ofensivo de Cagliari, asegura que su declaración no tuvo el costo de sufrir los altos índices de machismo y homofobia que todavía anidan en el ambiente futbolístico, "Sigo siendo el mismo, no ha cambiado nada, porque siempre hice una distinción

entre mi vida personal y mi trabajo. Podría haber cambiado si hubiera habido reacciones negativas en las tribunas, pero no es el caso", expresó en una entrevista con L'Equipe el jugador de 28 años, formado en Slavia Praga y una carrera entre España e Italia.

Tras pasar por todas las categorías juveniles del seleccionado de República Checa, su trayectoria de 45 partidos y cuatro goles en el combinado mayor nacional lo convierte en el primer futbolista de relieve internacional que comenta su homosexualidad. En febrero de 2023, después de meditarlo mucho tiempo, decidió comunicarlo en sus redes sociales: "Hola, soy Jakub Jankto, como todo el mundo, tengo mis virtudes y mis defectos, tengo una familia, tengo amigos, tengo un trabajo que sigo haciendo de la mejor manera posible desde hace años, con seriedad, profesionalidad y pasión. Como todo el mundo, también quiero vivir mi vida en paz, sin miedo, sin prejuicios, sin violencia pero con amor. Soy gay y no quiero esconderme más".

Jankto se adentró en un terreno que hasta ahora solo había explorado el australiano Josh Cavallo, el otro futbolista homosexual en actividad. Los cambios que experimentó Jankto los catalogó de positivos: "Salir del armario cambió ciertos aspectos de mi vida. Ya no me escondo, salgo como me da la gana, y creo que he dado el ejemplo a mucha gente, porque las cosas me fueron muy bien desde entonces. Pero no me siento diferente, no soy embajador de la causa homosexual".

Jankto vivió en pareja heterosexual durante cinco años con Marketta, con quien tiene un hijo. "A los 26 años no le vi sentido continuar. Primero se lo conté a ella, luego a mi familia y después a mis amigos". Mientras jugó en España (Getafe) e Italia (Ascoli, Udinese y Sampdoria) dudó en revelar su inclinación sexual. "En 2023 volví a préstamo a Sparta Praga. Corrían rumores en las redes sociales y en los diarios: ¿Es gay Jankto? Quizá me habían visto saliendo con chicos. En cualquier caso, me afectó, me dolió, sobre todo porque yo no tenía muchas ganas de hacerlo público. Para mí, es como si alguien tuviera que justificar el hecho de ser rubio. La primera persona del mundo del fútbol a la que fui a ver fue a Tomas Rosicky, director deportivo del Sparta de Praga (ex del seleccionado checo, con pasos por Borussia Dortmund y Arsenal). Quería decírselo cara a cara, no por mensaje, así que lo hice en su despacho. Me contestó: 'No hay problema, sigamos adelante'. El segundo fue el entrenador, Brian Priske. Es danés, joven (46 años), nunca había visto una persona así, tan humanamente brillante. Sabía que era sensible, es un entrenador cercano a sus jugadores, con los que es casi amigo. Tenía la sensación de que podía hablar de cualquier cosa con él, y quizá no habría hecho esta salida del armario sin Priske".

Dado el paso, lo siguiente era enfrentar las reacciones externas: "Esperaba que provocara algo grande, porque era una novedad, pero no pensaba que el Real Madrid, Arsenal o el Barça me comentarían y me apoyarían. Recibí decenas de miles de mensajes, ¡si no cientos de miles! Por otro lado, lo que noté es que donde peor se lo tomaron fue en África y en el mundo árabe. De allí proceden la mayoría de los comentarios negativos y los insultos. Desde que hice pública mi homosexualidad sabía que nunca tendría una transferencia a Arabia Saudita (sonrie)".

El país de la península arábiga castiga con la pena de muerte la relación entre dos personas del mismo sexo.

Jankto lamenta que en Repúbli-

"Ya no me escondo, salgo como me da la gana, y creo que he dado el ejemplo a mucha gente, porque las cosas me fueron muy bien desde entonces"

#### Jakub Jankto

FUTBOLISTA

ca Checa no sea legal el matrimonio homosexual. El otro test que debió pasar fue el de las canchas, ya en Italia, donde se suceden manifestaciones racistas y discriminatorias: "Hubo dos partidos en los que oí algunos insultos homófobos, fueron en estadios pequeños, así que es más fácil darse cuenta. Durante noventa minutos, los aficionados rivales hacen todo lo posible para sacarte de tu juego, para que juegues mal. Además, tomaron alcohol, lanzan todo tipo de insultos, algunos de ellos homófobos. Por lo que a mí respecta, se trata de fútbol, de un partido, no funcionó, me concentré en el campo, como siempre".

Cuando regresó al calcio para jugar en Cagliari, ya no era públicamente el heterosexual de la prino me siento diferente, no soy em- mera etapa: "No sabía cómo me iría en Italia. Claudio Ranieri (entrenador), con el que había trabajado en Sampdoria y me quería en Cagliari, me dijo enseguida: 'Si hay el más mínimo problema, te echaré una mano'. Cuando llegué al aeropuerto, me recibió un gran número de seguidores, y a partir de ahí me tranquilicé. Cerdeña me ayudó mucho, es un pueblo extraordinario y se lo agradezco mucho a su gente. El fútbol italiano lleva mucho tiempo luchando contra los insultos discriminatorios en sus estadios. Cada temporada ocurre algo muy censurable".

En su momento, la frase que hizoruido la pronunció el Ministro de
Deportes de Italia, Andrea Abodi:
"Respeto las elecciones individuales, pero no me gusta la ostentación". Jankto lo atribuyó a lo tarde
que llegan algunos a los cambios
culturales y sociales: "Las generaciones mayores aún no han entendido ciertas cosas (Abodi tiene 64
años). Obviamente, no estaba de
acuerdo con lo que dijo. Dos semanas más tarde vino a Cagliari y quiso
verme para aclarar las cosas, y se lo
agradecí".

Jankto aseguró que varios futbolistas que ocultan su homosexualidad se pusieron en contacto con él: "Sí, no sé cuántos fueron y, sinceramente, no me interesa averiguarlo. Lo único que puedo decirles es que no tengan miedo porque, al final, luego no pasa nada. No creo que a partir de lo mío haya un efecto dominó. En primer lugar, porque no creo que sea realmente necesario. Yo lo necesitaba, me ayudó. Lo que es más importante es el respeto por la vida de los homosexuales, ir a las discotecas sin esconderte y besar a tu novio".

Otro tabú derribado son las conversaciones con sus compañeros: "Puede haber pequeñas bromas cuando charlamos después de las comidas, del tipo '¿Has tenido alguna cita con este chico?'. Todo es más abierto. Antes no podía, tenía que tener cuidado de que nadie echara un vistazo a mi teléfono mientras escribía. Ya tuve cuatro novios, algunos de los cuales vinieron a ver los partidos al estadio y conocieron a mis compañeros. Ése es el futuro". •

LA NACION | MARTES 16 DE ABRIL DE 2024 DEPORTES | 5

## FÚTBOL | LA HISTORIA II



Harry Kane festeja mucho como goleador, pero se lamenta cuando eso no es suficiente para ser campeón

## Kane: la maldición del gran goleador, que ni con Bayern Munich pudo ser campeón

Máximo anotador de la actual Bundesliga, goleador histórico de Tottenham y del seleccionado de Inglaterra; a uno de los mejores delanteros del mundo le falta una vuelta olímpica

Claudio Mauri

LA NACION

Bayern Munich anunció oficialmente la contratación de Harry Kane el 12 de agosto de 2023, en una de las operaciones más importantes de ese mercado de pases, por 95 millones de euros. Hubo un gran despliegue mediático del club bávaro para presentar al centro-delantero que venía a llenar el vacío que un año antes había dejado la venta de Robert Lewandowski.

Ese mismo sábado, el equipo dirigido por Thomas Tuchel perdió 3-0 ante Leipzig la final de la Supercopa de Alemania. Kane, que apenas si había tenido tiempo de desarmar la valija, ingresó a los 19 minutos del segundo tiempo, cuando Leipzig ya ganaba 2-0. Ya tendria tiempo de adueñarse de la titularidad. Bayern había levantado las tres supercopas alemana anteriores. Kane, ya con 30 años cumplidos, veía pasar la posibilidad de conquistar el primer título en su extraordinaria carrera de goleador. No pudo ser, lo conseguirá en la Bundesliga, fue la inmediata especulación.

Estedomingo, una de las mayores novedades del fútbol europeo fue la consagración de Bayer Leverkusen como campeón de la Bundesliga por primera vez en la historia. La noticia del éxito del equipo que pertenece a la multinacional químicofarmacéutica corrió en paralelo a la novedad del quiebre de la hegemonía de 11 títulos consecutivos de Bayern. Volteó un imperio de más de una década. Y de inmediato saltó una curiosidad: las manos vacías de Bayern, acostumbrado a que se le caigan los trofeos de los bolsillos, coincide con la llegada del delantero que se harta de marcar goles que no se traducen en títulos para sus equipos.

Cuando se produjo la incorporación de Kane a Bayern, la primera lectura fue que se acababa el maleficio para el inglés. Al fin se lo Harry Kane vería dando una vuelta olímpica. Por primera vez su contribución

individual tendría una recompensa colectiva. Venía de ser tres veces goleador de la Premier League en sus más de 10 años en Tottenham, que aun contando con el mejor Nº 9 de Inglaterra de la última década no pudo desbancar a los pesos pesados: Manchester City, Liverpooly Chelsea. Cuando José Mourinho dirigió a Tottenham, le aconsejó que diera el salto a uno de los tanques de Europa. Es cierto que Kane no tuvo fácil la salida porque el dueño de los Spurs, Daniel Levy, es un

"Me sienta muy bien estar aquí, Bayern Munich se caracteriza por su cultura ganadora"

EL DÍA DE SU PRESENTACIÓN EN BAYERN MUNICH, EN AGOSTO DE 2023 durísimo negociador, no facilitó la operación hasta que consiguió la suma pretendida por su pase.

La postergación de Bayern Munich activó la sorna en las redes sociales. Enseguida vincularon a Kane con la desdicha y la mala suerte de los equipos por los que pasa. El delantero tiene argumentos para refutar las provocaciones. Es el goleador de la Bundesliga, con 32 tantos (tres penales), seis más que Guirassy (Stuttgart), en 29 partidos. ¡Un promedio de 1,10 por encuentro!

Kane podría mandar a quienes se burlan de él que averigüen si los problemas de Bayern no surgieron en el quiebre del vestuario entre los referentes (Müller, Kimmich, Goretzka) con el entrenador Tuchel, que tiene fecha de vencimiento confirmada al final del curso. La crisis de conducción también abarcó a la dirección deportiva, con cambios en los altos mandos. Como sucesor, Bayern le había apuntado a Xabi Alonso, que ya adelantó que cumplirá con el año de contrato que le queda en Leverkusen.

El estigma también persigue a Kane en el seleccionado de Inglaterra, del que es el goleador histórico, con 62 tantos en 82 encuentros; dejó atrás a Wayne Rooney. Se quedó en el umbral en la final de la Eurocopa 2021. En Wembley, lugar ideal para enterrar el mal fario, Italia se impuso en la definición por penales. Kane había convertido el primer remate de la serie, pero después fallaron Rashford, Sancho y Saka. Goleador del Mundial 2018, con seis tantos, el límite de Inglaterra fueron las semifinales ante Croacia.

De Tottenham emigró como el máximo anotador histórico, con 280 tantos en 435 cotejos. Insuficientes para terminar más arriba que la mejor ubicación alcanzada, un segundo puesto en 2017, detrás de Chelsea. ¿Era imposible que Tottenham fuera campeón alguna vez? Leicester rompió todos los pronósticos al consagrarse en 2016.

Su identificación con el club de Londres disminuyó desde la salida de Mauricio Pochettino, a quien lo unió una relación muy estrecha, tanto en lo personal como en lo futbolístico. En una entrevista con The Players Tribune contó una anécdota tras marcar su primer hat-trick en Tottenham: "Es uno de mis mejores recuerdos. No estaba seguro de lo que quería (Pochettino) cuando me invitó, no éramos tan cercanos todavía. Abro la puerta y él estaba sentado en su escritorio, con una copa con vino tinto y una gran sonrisa. Me saludó y me dijo que nos saquemos una foto. Fue brillante. Ahí fue cuando medi cuenta de que era una persona verdaderamente especial. Es un hombre fantástico, lo respeto como entrenador, pero también es mi amigo fuera del fútbol".

Junto a Pochettino, Kane rozó la gloria en la final de la Champions League que fue a manos de Liverpool. En la Premier League, creada en 1992, bajó el telón con 213 goles. Solo lo supera Alan Shearer, con 260, que sin jugar nunca en uno de los grandes fue campeón con Blackburn Rovers en 1995.

Delantero que no solo vive del gol, Kane también se destaca en la construcción del juego y la inteligencia en los movimientos; sus retrocesos y apoyos mejoran los ataques. Une instinto con racionalidad. Un atacante completo desde lo conceptual, la contracara es su palmarés vacío. "Me sienta muy bien estar aqui, Bayern se caracteriza por su cultura ganadora", dijo el día de la presentación.

Pero Bayern no da por perdida la temporada. El miércoles recibe a Arsenal en la revancha de los cuartos de final (2-2 la ida). "Para mí, es el mejor definidor del mundo", lo elogió Gabriel Jesús, centrodelantero de Arsenal. ¿Goleador de la Champions League? Por supuesto, Harry Kane, con siete. .

6 DEPORTES LA NACION | MARTES 16 DE ABRIL DE 2024

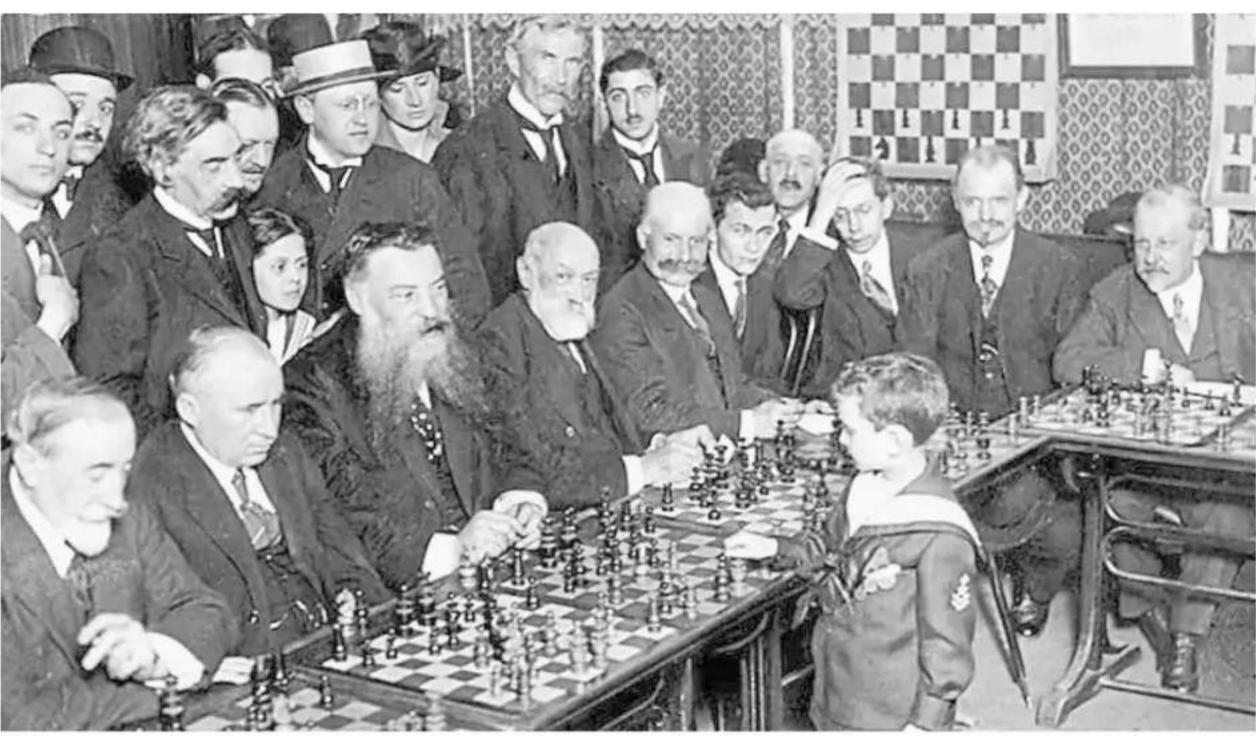

Reshevsky ofrecía partidas simultáneas antes de cumplir diez años; fue el primer prodigio del siglo XX

ARCHIVO



Faustino Oro venció recientemente a Magnus Carlsen en un partida ultrarrápida

## Los jóvenes prodigio, entre campeones y grandes maestros

El caso de Faustino Oro, de 10 años, reavivó la historia de los nombres ilustres: Reshevsky, Fisher y Polgar, entre otros

#### Pablo Ricardi

PARA LA NACION

El ajedrez tiene una larga tradición de niños prodigio. En realidad, debiéramos hablar de jóvenes prodigio, ya que el rango de edad incluve tanto niños como adolescentes. Haremos un breve repaso de los principales casos.

prodigio célebre, que ya se tiene por emblemático cuando nos referimos a este tema: Samuel Reshevsky (1911-1992), estadounidense nacido polaco, que antes de cumplir diez años ya era un consumado maestro y daba exhibiciones de partidas simultáneas.

prodigio no asegura una suprema-

cía sobre los demás ajedrecistas de elite. Aunque Reshevsky fue uno de los mejores jugadores del mundo durante décadas, nunca resultó campeón mundial, y ni siquiera logró alcanzar la condición de retador al título. Eran los tiempos de la guardia pretoriana soviética, que, encabezada por Mikhail Botvinnik, junto a otros titanes, como Vasili En el siglo XX hubo un primer Smyslovy Paul Keres, no dejabaresquicio para que ningún extranjero pudiera filtrarse en la cima.

Pero con el transcurrir de los años hubo otro prodigio que sí rasgó esa cortina de acero y llegó a ser campeón del mundo. Fue el también estadounidense Bobby Fischer (1943-2008), que sorpren-Hay que decir que ser un niño dió al mundo del ajedrez al conseguir el título de gran maestro a los

15 años de edad, en 1958. Por entonces esto fue considerado una hazaña extraordinaria, y lo cierto es que pasarían más de treinta años hasta que alguien obtuviera la condición de gran maestro (GM) a una edad más temprana. Para mayor sorpresa, quien consiguió superar ese récord fue una mujer, la húngara Judit Polgar, que lo hizo en 1991, a los 15 años y 4 meses. Judit mostró que las mujeres podían jugar al ajedrez en el nivel de los hombres, compitiendo contra ellos durante toda su vida deportiva con resultados notables. Polgar es la mejor ajedrecista de la historia, y la única mujer que alcanzó un lugar en el top 10 mundial.

prodigios fue el ucraniano deveni-

do ruso Serguei Karjakin, que en 2003 batió el récord de precocidad para GM con 12 años y 7 meses. Lo que parecía imposible, que un niño de esa edad fuera gran maestro, fue logrado por Karjakin. El récord duró bastante, cerca de dos décadas. Hace poco tiempo, en 2023, un chico indio radicado en Estados Unidos, Abhimanyu Mishra, batió esa marca, a los 12 años y 4 meses. Y creo que este récord no va a durar mucho: la informática, internet, las herramientas de la modernidad, permiten a niños de todo el mundo aprender mejor y más rápidamente el ajedrez.

Por ejemplo, antes un pequeño debía esperar a que en la ciudad de su residencia hubiera un torneo de maestros para poder participar, tener la suerte de jugar con alguno de ellos en forma presencial y hacer de a poco su aprendizaje práctico. Ahora puede jugar todos los días muchas partidas rápidas con muchos maestros a través de las plataformas especializadas.

En esa estela, Faustino Oro, argentino, de 10 años, ya ha batido muchas marcas de precocidad, como la de ser el más joven en alcanzar los 2300 puntos del ranking internacional Elo. Por su talento, su dedicación, su capacidad de aprendizaje, Faustino tiene margen de tiempo para romper el récord de precocidad en la obtención del título de gran maestro. Por otro lado, hay que ir con cuidado para no recargarlo de presión con miras a la obtención de marcas, a una edad en la que disfrutar del juego debe ser lo más importante.

¿Cómo se logra el título de gran maestro? El ajedrecista debe sumar estos requisitos:

Primero, alcanzar los 2500 puntos del ranking internacional Elo. Es una cifra exigente. Un parámetro: en la Argentina no hay más de diez maestros que la superan.

Y, luego, cumplir tres normas de gran maestro. Cada una implica obtener determinado puntaje en un torneo oficial suficientemente fuerte como para que otorgue tal norma. Ese puntajte siempre exige un desempeño sobresaliente. Siempre se trata de torneos oficiales regidos por la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE), y de partidas de ritmo de juego clásico. Otro eslabón en esta cadena de Es decir, partidas que duran alrededor de tres o cuatro horas. •

#### La apertura de los Juegos en el Sena podría cancelarse

Lo dijo Macron, si el riesgo de un ataque terrorista es muy alto

Los Juegos Olímpicos de París, que comenzarán el 26 de julio, es elgranacontecimiento deportivo del año. Claro que los conflictos sociales y bélicos que se viven en distintos puntos geográficos del mundo ponen en máxima alerta a la organización. Por lo pronto, el presidente francés, Emmanuel Macron, lanzó la cuenta regresiva de 100 días para los Juegos, intentando tranquilizar al público sobre las medidas de seguridad para la inédita ceremonia de apertura (en el río Sena), reconociendo planes alternativos en caso de una amenaza terrorista.

"Esta ceremonia de apertura es algo inédita en el mundo. Podemos hacerla y la haremos", dijo el mandatario durante una entrevista con la cadena BFMTV y la radio RMC. No obstante, Macron reconoció que "hay plan B e incluso plan C", que "preparamos en paralelo". Macron ya había asegurado que se estaban estudiando alternativas. "Estamos preparando una ceremonia que se limitaría, por ejemplo, al Trocadero", una zona que se encuentra frente al río y la torre Eiffel, indicó Macron, que citó también la posibilidad de celebrarla en el Stade de France, "como se hace tradicionalmente". •



### Fútbol

Copa de la Liga 19.30 » Lanús vs. Estudiantes.

TNT (CV 46/306 - TC 407 - DTV

19.30 » Boca vs. Godoy Cruz. TNT Sports (CV 124 HD - DTV 603/1603 HD - TC 112/1018 HD

SC 423/140 HD) 19.30 » Defensa y Justicia vs. Newell's. TV Pública (CV II – DTV

1121 HD) 19.30 » Belgrano vs. Racing. ESPN Premium (CV123 HD - DTV 604/1604 HD - TC III/1017 HD - SC

Champions League 16 » Borussia Dortmund vs. Atlético de Madrid. Los cuartos de final, partido de vuelta. ESPN (CV 24/103 HD - DTV 1621 HD) 16 » Barcelona vs. PSG. Los cuartos de final, partido de vuelta. Fox Sports (CV 25/106 HD - DTV

#### Básquetbol

1605 HD)

102/130 HD)

El play-in de la NBA 20.30 » New Orleans Pelicans vs. Los Angeles Lakers. Star-23 » Sacramento Kings vs. Golden State Warriors. StarLA NACION | MARTES 16 DE ABRIL DE 2024 DEPORTES | 7

## GOLF | EL PERSONAJE

## Scottie Scheffler: el campeón de la conexión con Dios y del insaciable deseo de ganar

El flamante dueño de dos Masters habló de su predestinación y de sus prioridades, más allá de la disciplina que domina; "Se me ha concedido el don de este talento", analiza

#### Gastón Saiz

LA NACION

No son las dos chaquetas verdes que ya tiene en su locker. Lo que verdaderamente cambiará a Scottie Scheffler es la inminente llegada de su primer hijo, fruto del amor con su esposa Meredith. Así siente la vida este devoto cristiano formado en la Universidad de Texas, que el domingo acumuló más gloria al conseguir su segundo Mastersy que está decidido a reforzar su era en el golf mundial. En realidad, ya está construyendo un sólido imperio, desde el momento en que obtuvo su noveno título en el PGA Tour y el tercero en el año, después de las consagraciones en dos certámenes premium como el Arnold Player Invitational y The Players.

Uno a uno, todos fueron cayéndose de a poco en el tramo decisivo del campo de Augusta National. El título pudo haber sido para Max Homa, para Collin Morikawa o hasta para el sorprendente sueco Ludvig Aberg, de 24 años, que debutaba entre magnolias y azaleas y culminó como único escolta a cuatro golpes. Al final prevaleció la figura de Scheffler (277 golpes, -11), cuyos números hablan por sí solos. Su victoria lo empodera como el Nº1 con 13,99 puntos. Tiene una diferencia de 6,37 respecto del segundo del ranking, Rory McIlroy. Sólo Tiger Woods, en 2008, había logrado una ventaja mayor en relación a su más directo perseguidor. Además, el texano de 27 años es el cuarto golfista más joven en adjudicarse dos Masters, por detrás de Jack Nicklaus, Tigery Severiano Ballesteros, apellidos ilustres. Lo más impresionante es su "cotidianidad": lleva 35 vueltas oficiales de golfen el año (67,6 golpes promedio por vuelta) y no firmó alguna por encima del par en 232 días.

Su nombre rebota hoy en los principales medios deportivos del mundo; su fama se acrecienta a pasos agigantados después de haber brindado una demostración de entereza en el campo más desafiante de la máxima gira. Sin embargo, poco apegado al marketing, prefiere atender primero su intimidad, lo doméstico: "Me iré a casa y gozaré de esta victoria. Después disfrutaré del nacimiento de mi primer hijo. Mis prioridades cambiarán muy pronto: mi hijo o hija será ahora el tema principal, junto con mi mujer, así que el golf figurará probablemente en el cuarto lugar de mi lista. Igualmente, me sigue encantando competir y no pienso desviarme en este sentido a corto plazo", comentó, cuando acababa de consumar la vuelta final de 68 (-4) y todavía andaba con las palpitaciones a full.

Es un ganador indiscutible y se siente especialmente talentoso con el driver y el juego corto. Pero también se erige como un campeón inteligente, que aprende de sus erro-



Scheffler sostiene el trofeo de Augusta; ganó el major en dos de los últimos tres años

res. Justo antes de ganar el Masters 2022, excedido en confianza por la ventaja que llevaba, se tomó cuatro putts para cerrar en el 18. Sus errores a centímetros del hoyo causaron escozor. Esta vez, adoptó la filosofía de la cabeza gacha y solo miró hacia adelante: "En este campeonato traté de no dejar que mis emociones se apoderaran de mí. Mantuve la cabeza gacha: creo que ni siquiera me quité la gorra y saludé a la multitud que caminaba hacia el 18. Hice lo mejor que pude para permanecer entrenadores, Randy Smith, que caen el momento y quería terminar el torneo de la manera correcta".

En ese tren imparable rumbo a la victoria, no quiso aferrarse a la idea de ser el líder ni tampoco se obsesionó con el leadearboard. En cambio, optó por una distracción controlada: "Dejé que mi mente divagara un poco: intenté empaparme de las cosas que me rodeaban.

A veces miraba los árboles y cada tanto observaba a los fans para tratar de absorber algo de su energía. Pero nunca me permití apegarme al liderazgo e intenté seguir presionando". Así, mientras sus principales competidores se hundían en el agua o caían en la trampa del par 3 del 12, Scheffler exhibía una mecánica de tee a green que le permitía mantener una estabilidad técnica y emocional.

Con la guía de sus dos principales libra su swing, y Phil Kenyon, moldeador de su putter, Scheffler se convirtió en un competidor insaciable y en el jugador más dominante del tour después del período de Rory McIlroy entre 2010 y 2014. Literalmente, el texano rezó el domingo para que sus dolores en el cuello menguaran, mientras su mujer también lo acompañó con

varias oraciones desde Dallas, donde cuenta los días para su primer parto. "Me encanta ganar y odio perder. Odio de verdad jugar sobre el par. Cuando soy líder un domingo, realmente tengo muchas ganas deganar", asegura, pero aclara: "Mi identidad va a ser la misma, gane o pierda un torneo. No cambia quién soy. Es un sentimiento muy especial saber que no importa si logro la victoria o no. En la mañana del domingo, antes de dirigirme a la cancha, mis amigos me dijeron que mi victoria estaba asegurada en la cruz. Aquel comentario me dio mucha calma", relató.

Entre sus profundas creencias está la de la predestinación. Una suerte de conexión con Dios que lo transforma en una persona especial para el golf. "Creo que los planes de hoy ya estaban trazados desde hace muchos años y yo no podría hacer

nada para arruinarlos. Se me ha concedido el don de este talento y lo uso para la gloria de Dios; eso es todo. Entonces, cuando estoy allí en la cancha, trato de competir lo mejor que puedo, siento que así es comoestoy diseñado; he sido así desde pequeño. Es algo que siempre ha sido parte de mí y no creo que vaya a desaparecer pronto".

Dentro de ese impulso innato, una frase curiosa: considera que jugar en el golf profesional es "una experiencia infinitamente insatisfactoria". Y que todo vuelve arrancar, más allá de un éxito mayúsculo como el que acaba de cristalizar en el primer major del año: "Al fin y al cabo, el jueves estaré clavando de nuevo el tee sobre el césped con la intención de ganar un torneo. Así es el corazón humano, siempre quieres más y creo que hay que luchar contra eso y concentrarse más en las cosas buenas. Pero como dije: ganar el Masters no cambia mi identidad".

Muchísimas estrellas a lo largo del tiempo se han desvivido por ganar el Masters con las estrategias más disímiles, pero se frustraron en el intento. McIlroy es el caso más paradigmático de la actualidad. En cambio, Scheffler explica su fórmula con sencillez: "No puedes jugar este campo demasiado a la defensiva ni demasiado agresivo; sólo tienes que ejecutar los tiros correctos y afortunadamente pude hacer eso. En el 13 busqué el green en dos golpes y me llevé un birdie. Ataqué la bandera del 14... y también. Lo intenté de nuevo en el 15 y logré un buen par, mientras que acerté un muy buen tiro en el 16 para otro birdie. Si solo hubiese estado tratando de hacer pares en los últimos nueve hoyos, me habría quedado en el 18 esperando que Ludvig sólo lograra el par".

#### Se dispararon los premios

La aparición de los árabes y su LIV Golf Series provocó, entre otras cosas, que los premios del PGA Tour se dispararan en beneficio de los jugadores. Es por eso que del total de 20 millones de dólares que repartió el Masters, Scheffler se quedó con US\$ 3.600.000. Pero no estuvo nada mal la recompensa destinada para Aberg (2.160.000) y para los terceros, Tommy Fleetwood, Homa y Morikawa, con una ganancia de 1.040.000 dólares para cada uno. Si se traza una comparación en el tiempo, Angel Cabrera embolsó en el Masters 2009 un premio de US\$ 1.350.000.

Así y todo, las fortunas económicas ni la gloria deportiva confunden a Scheffler, un campeón humilde, de perfil bajo y querido por muchos de sus colegas. "¿Cuánto tiempo tardaré en poner un palito de plástico en las manos de mi hijo? Es gracioso. Por lo pronto, cuido mucho a mi sobrino. Pero no sé qué le va a gustar a mi hijo ¿Quién diablos sabe? Solo quiero estar allí para apoyarlo, no importa lo que esté haciendo", mencionó.

Antes de empezar su paternidad, todavía como un veinteañero, ya integra un selecto grupo: sólo diez jugadores en la historia pudieron ganar dos Masters en el período de tres años o menos. El texano se unió a un prestigioso club donde están Horton Smith, Ben Hogan, Sam Snead, Arnold Palmer, Jack Nicklaus, Nick Faldo, Tiger Woods, Phil Mickelson y Bubba Watson. Pero Scheffler no se conforma: por delante en la temporada le quedan los otrostres majors (PGA Championship, US Openy Open Británico) para seguir extendiendo esta suerte de "tiranía" en el PGA Tour y dejar al resto con las manos vacías. •

8 | DEPORTES

LA NACION | MARTES 16 DE ABRIL DE 2024



OYSTER PERPETUAL DAY-DATE 40

Scottie Scheffler establece un nuevo estándar de excelencia. ¡Felicitaciones, Scottie!

Asumiste tu papel de favorito del torneo para alzarte con un segundo título del Masters y confirmar tu posición en la cima del golf.

#Perpetual





## espectáculos

TEATRO COLÓN Una puesta lirica de Ariadna en Naxos que, a pesar de ser una reposición, superd las expectativas

Edición a cargo de Franco Varise www.lanacion.com/espectaculos @LNespectaculos facebook.com/lanacion espectaculos@lanacion.com.ar



Es el único miembro original y fundador de una banda que llevó la música disco a escala global

REDFERNS

## Victor Willis. El policía de los icónicos Village People cuenta toda su verdad

El cantante, que se presentará en el Luna Park en mayo al frente de la banda, relata la historia de uno de sus hits, "YMCA", y habla sobre sus problemas con la ley

na noche de 1977 por las calles neoyorkinas de Greenwich Village, en Manhattan, los productores franceses Henri Belolo y Jacques Morali siguieron a un muchacho que habían visto disfrazado con un taparrabos y un tocadode piel roja. Llegaron a The Anvil, un club nocturno gay, frecuentado por artistas como Freddie Mercuryy Lou Reed, donde abundaban las performances y reinaba la música disco. Ese episodio sembró la semilla de su nuevo proyecto musical: Village People. "Tuve un sueño en el que eras la voz principal de mi álbum y era un éxito. Tengo cuatro tracks para grabar. No puedo pagarte demasiado, pero si aceptás, te voy a transformar en una estrella", le propuso Morali a Victor Willis, un cantante con experiencia en Broadway y algunos sellos independientes. Aquel joven se convirtió en el primer integrante del grupo y-luego de un período de pausa y varios cambios en la formación- sigue siendo el único miembro original, Continúa página 2



Fabián Doman

ARCHIVO

#### Fabián Doman, entre idas y venidas en América

TV. Fabián Doman tuvo una sorpresiva salida del programa que conduce en la señal América mientras estaba al aire en la emisión del viernes pasado. Durante la presentación de un informe policial de último momento, el conductor desapareció del estudio y sus compañeros tuvieron que seguir adelante con las noticias en Buenos días, América (BDA) sin él. Minutos después, según contó Mercedes Mendoza -quien quedó a cargo-, el periodista no se sentía bien y se retiró. Después del hecho, Doman le comentó a su entorno que comenzó a sentirse mal porque está haciendo una dieta por la que bajó 9 kilos. Así, según contó el conductor, comenzó a debilitarse al aire y decidió irse antes de que termine el programa con la promesa de recuperarse el fin de semana, y volver este lunes a ponerse al frente del ciclo que lidera en duplex con los canales del Grupo América. La excusa, no obstante, disparó una batería de versiones. Y es que, internamente, en el canal ubicado en la calle palermitana de Fitz Roy se habla de ciertas tensiones entre el conductor y el equipo de producción de BDA, por lo que algunas personas con acceso al piso pusieron en duda la justificación de Doman.

Sin embargo, ayer, cuando se esperaba ver a Doman al frente de la edición, los televidentes se encontraron con Mercedes Mendoza en la conducción. "No estoy al aire no por decisión mía, sino del canal. En el día de ayer (domingo) me pidieron que no fuese a trabajar hasta tanto me llamen para informarme una decisión, qué por supuesto respetaré, como lo he hecho siempre", dijo Doman al ser consultado por la Nacion. "Nunca jamás estuvo en mi cabeza irme del canal ni tampoco dejar el programa", agregó. Ayer por la tarde se despejaron las dudas y se supo que Doman volverá a conducir BDA. • Pablo Montagna 2 | ESPECTÁCULOS LA NACION | MARTES 16 DE ABRIL DE 2024

#### Viene de tapa

La banda llega por primera vez a Buenos Aires el próximo mes: el 9 de mayo, Village People y Kool & the Gang se presentarán juntos en el Luna Park. Una auténtica fiesta disco.

#### -Cuando pensás en los comienzos de Village People, ¿cómo recordás aquellos días de gloria de la música disco?

-Los días de gloria no han muerto para mí. Canciones como "YMCA", "Macho Man" y "Go West" siguen siendo hits. Seguimos ensayando, promocionando el grupo, tenemos a nuestros músicos, a nuestros coreógrafos y seguimos esforzándonos igual que siempre por dar nuestra mejor performance. Aún hacemos tours por todo el mundo yla gente sigue disfrutando de nuestros shows, bailando y cantando con nosotros al igual que lo hacían al principio, en los setenta. Los años transcurrieron, la formación fue mutando y distintas experiencias atravesaron a la banda y a quienes la integramos, pero la esencia sigue intacta. Es un honor que eso continúe siendo así.

A pesar de que el disco debut que editaron en 1977 (Village People) tuvo buen recibimiento, necesitaban armar una banda de "carne y hueso" para poder llevar su música a un concierto en vivo. Si bien Willis sumó a Alex Briley, un músico con el que había trabajado previamente, y ya tenía también a Felipe Rose-el joven disfrazado de aquella noche-, mediante un anuncio en el periódico Village Voice-"se buscan 'machos' que tengan bigote y sepan bailar"- reclutaron al resto de la agrupación, que fue completada por Randy Jones, Glenn Hughes y David Hodo.

Su estética se convirtió en una parte fundamental e identitaria del grupo. Cada integrante representaba un arquetipo de la masculinidad un policía, un albañil, un militar, un motoquero, un vaquero y un aborigen-, inflando sus rasgos viriles y transformándolos en una caricatura glam, un espectáculo irónicoy artificioso. Desde un comienzo quedó establecido que la propuesta del conjunto estaría basada en la cultura homosexual y tenían muy claro a qué tipo de público se dirigía lo que habían diseñado.

Sin embargo, el éxito de "Macho Man", en 1978, demostró que estaban predestinados a triunfar más allá de la audiencia gay underground.

Y así llegó. Consolidaron su mayor éxito con el hit "YMCA", sencillo del álbum Cruisin, que, como la mayoría de los temas del grupo, estaba abierto a una doble interpretación: fue adoptado como himno por la comunidad LGBTQ+ y aún hoy sigue vigente, musicalizando todo tipo de eventos en todo el mundo.

Luego llegó Go West, que contó con otros de los mayores hits que compondría la alineación, el sencillo homónimo -que luego sería adoptado en una reconocida versión por los Pet Shop Boys-y también "In The Navy". En agosto de 1979, Willis decidió abandonar el grupo por razones personales. Luego de su salida fue reemplazado por el cantante Ray Simpson y la banda continuó, aunque sin demasiados éxitos. Con Hollywood como meta, en 1980 fueron tras el ambicioso proyecto de Can't Stop the Music, que implicaba un álbum y una película que no tuvo buen recibimiento, y en los años volvió a tener problemas cuando siguientes lanzaron tres álbumes más -Renaissance, Fox on the Box lo acusó de haber ejercido violeny Sex Over the Phone-, aunque sin nuevos hits.

La gira promocional del fallido film incluyó una visita fugaz a la Argentina, en la que Tato Bores decidió invitarlos a su programa Tato vs. Tato, porque solía finalizar las emisiones con algunos temas del

## Victor Willis. Un policía problemático y creador de los mayores hits de Village People

Es el único miembro original de la banda que llevó la música disco a otro nivel de popularidad; aquí cuenta sobre cómo hizo el icónico tema "YMCA", los excesos y sus tropiezos legales

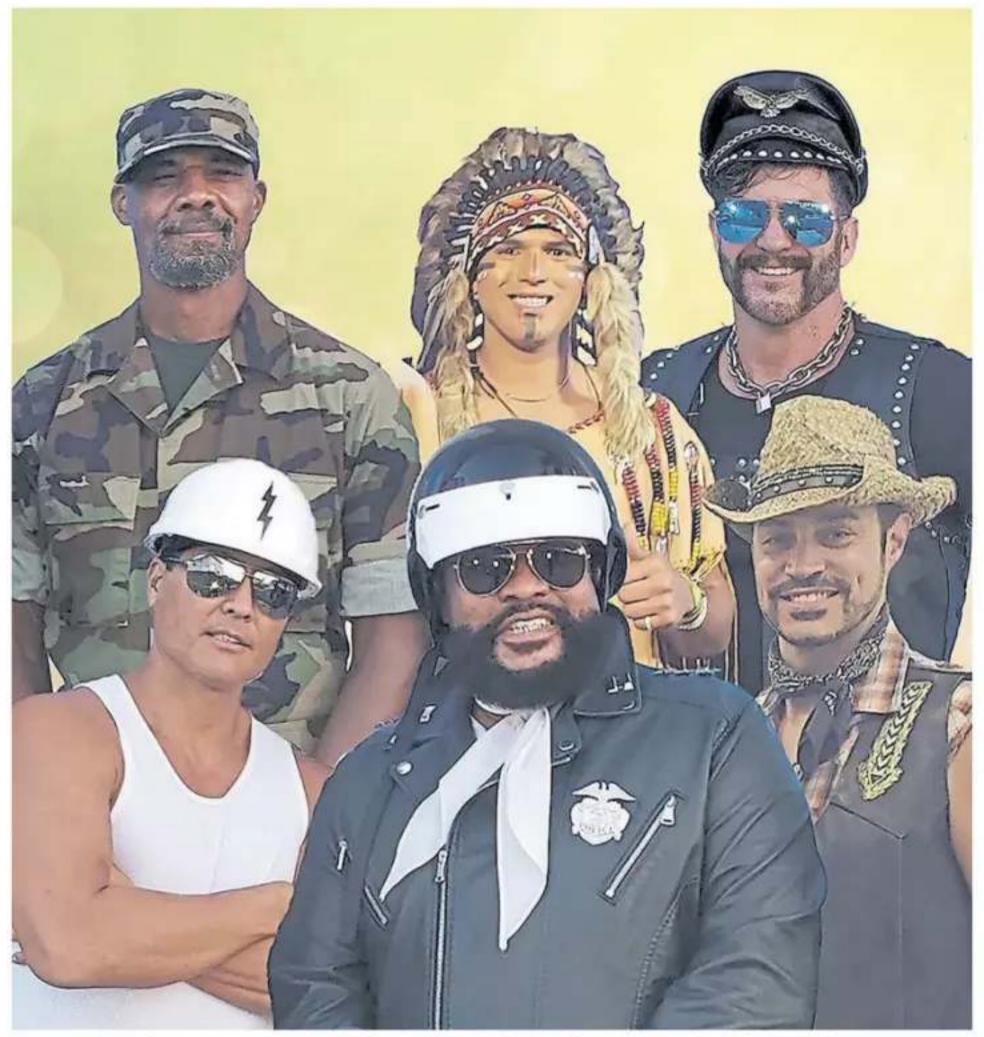

"Siempre escribí canciones para todas las personas", dice Willis, en el centro de la nueva formación

grupo. Los norteamericanos no se mostraron a gusto con la dinámica propuesta y se negaron a participar. Aparecieron finalmente en un segmento familiar de domingo al mediodía, producido por Hugo Moser.

Willis, mientras tanto, tuvo una serie de episodios con la ley. Fue detenido por posesión de estupefacientes, un arma y utensilios para usar droga y también por haber dado un nombre falso a la policía y haberse ausentado de algunas audiencias a las que debía concurrir. Finalmente, en 2006, se le otorgó la libertad condicional con el requerimientode que hiciera un tratamiento de rehabilitación en la clínica Betty Ford. Si bien el músico cumplió la sentencia, al año siguiente una mujer que decía ser su pareja cia doméstica, amenazándola con un cuchillo. Sin embargo, el caso no se pudo llevar adelante por falta de evidencias.

"Fue una experiencia que tuve que atravesar en la vida. Aprendí muchas cosas sobre mí mismo y me llevó mucho tiempo recompo-

nerme, volver a ser quien era y superarlo. Es algo que no recomiendo a nadie, pero es una situación que pasé y de la que pude salir, y le agradezco a Dios por eso", reflexiona el artista.

Sin embargo, no fue su última vez en la corte. En 2013, y tras una larga batalla legal contra los sellos Scorpio Music y Can't Stop Productions fundados por Belolo-, recuperó los derechos autorales de 33 canciones que había coescrito. Entre ellas el megahit "YMCA". Todo eso fue posible gracias a una ambigüedad en la ley de derechos de autor de los Estados Unidos que había sido sancionada en 1976 y quedado efectiva en 1978. La norma incluía una cláusula que otorgaba a los artistas los llamados "derechos de terminación", los cuales indicaban que tras 35 años de explotación de las discográficas, los autores podían reclamar la autoría de sus creaciones. Al recobrar sus derechos de autor volvió a tener el control sobre cualquier reproducción de aquellas canciones y su situación marcó un precedente para el futuro en la industria musical.

En 2017, luego de otro enfrenta-

miento legal contra Sixuvus Ltd., la compañía que representaba a los antiguos miembros de la banda que continuaron tocando en su ausencia, Willis obtuvo también la licencia para la exclusividad del nombre y la imagen de Village People. Así decidió retomar su puesto como voz principal y renovó toda la formación con otros integrantes. Desde entonces, Willis y la agrupación actual han estado realizando giras alrededor del mundo, se han aventurado a sacar nueva música con impronta navideña -lanzaron el disco A Village People Christmas, en 2018 y relanzado en 2019 como Magical Christmas, con nuevos tracks y el sencillo "Magic Christmas", en 2022-y tienen la idea de continuar en ese plan.

#### -Hay distintas teorías sobre la historia y el sentido detrás de "YMCA" como insignia de la cultura homosexual. ¿Cuál es tu versión sobre el origen del hit?

 La verdad es que, desde mi lugar como compositor, siempre escribí canciones que se pudieran adaptar al estilo de vida de cualquier persona y que puedan ser disfrutadas por todo tipo de públicos. Para

"YMCA" en particular, el origen tuvo que ver con algo más personal. Me inspiré en experiencias de mi juventud, creciendo en las áreas urbanas de San Francisco, yendo a la YMCA -siglas en inglés para la Asociación Cristiana de Jóvenescon mis amigos de aquel momento, donde solíamos jugar básquet, compartir comidas y pasar el rato. Básicamente, de eso se trató siempre para mí. De todas formas, reconozco la importancia de lo que significó Village People para la representación de la cultura gay y sí considero que los inicios de la banda sembraron aquello en lo que se fue convirtiendo. Cuando el grupo se formó, los primeros temas, escritos por mi socio y productor Jacques Morali, estuvieron desde un principio dirigidos a los clubes y lugares que la comunidad gay frecuentaba.

#### -Cuando suena el tema es inevitable no pensar en ese baile que ya se ha vuelto universal, pero no fue precisamente un invento propio, ¿verdad?

-Así es, tuvo un nacimiento popular. Estábamos en un programa de televisión llamado American Bandstand, presentado por Dick Clark. Cuando llegó el momento de hacer "YMCA" vimos que la gente en la audiencia hacía diversos movimientos y formaba las siglas con sus manos. Clark nos preguntó si lo habíamos visto y si pensábamos incluirlo en nuestros próximos shows. Yo le contesté: "Creo que a partir de ahora vamos a tener que hacerlo", y el resto es historia.

#### −¿Qué fue lo que te movilizó a reclamar los derechos de tus canciones, teniendo en cuenta que no iba a ser un proceso sencillo y no había demasiados precedentes? ¿Por qué decidiste volver a la banda después de tantos años?

-Sabía que se trataba de todo el trabajo que había realizado durante años, era algo que me merecia. Mi esposa, que es abogada, me alentó a animarme y poder exigir aquello que me correspondía. Quise volver a reformar la banda porque sentí que era momento de volver a restablecer aquel proyecto que había cofundado tiempo atrás: reunir el grupo, volver a salir de giray disfrutar todo eso en lo que había invertido mi creación y esfuerzo; volver a vivirlo con la gente de nuevo.

#### -¿Sentís que tu caso con la recuperación de los derechos de autor se convirtió en un antecedente para otros artistas? -Por supuesto. Es una ley a la que se

ha recurrido en múltiples ocasiones a partir de mi caso y el de muchos otros artistas. Al principio, cuando comencé en este camino, era muy joven y no tenía demasiada experiencia en el mundo del entretenimiento, así como les sucede a muchos. Había personas que sabían cómo tomar ventaja, aprovecharse y explotar nuestro talento. Tuve la suerte suficiente de vivir 35 años después para recuperar todo aquello por lo que me había esforzado

#### -¿Cuáles son los próximos planes de Village People?

 Acabamos de terminar un nuevo álbum. El mes próximo sale el primer sencillo, "Goddess of Love", y firmamos contrato con una discográfica para hacer algunos más, así que estaremos ocupados trabajando para que nuestros fans sigan disfrutando de nuestra música. Y por supuesto que el plan también es seguir tocando. Estamos muy emocionados por visitar la Argentina, venimos preparando un gran show para que todos puedan bailar y disfrutar. Kool and the Gang es un grupo extraordinario y estoy seguro de que su propuesta va a ser igual de increíble. Quienes vengan van a ser testigos de una noche inolvidable.

ESPECTÁCULOS | 3 LA NACION | MARTES 16 DE ABRIL DE 2024

### CRÍTICA DE CLÁSICA

## Una puesta que no decepciona y a la altura del Colón



Carla Filipcic Holm en el rol protagónico de Ariadna

A. COLOMBAROLI / TEATRO COLÓN

#### \*\*\*\*

#### ARIADNA EN NAXOS

ELENCO: Carla Filipcic Holm (Ariadna) Sergio Escobar (Baco), Laura Grecka (compositora), Ekaterina Lekhina (Zerbinetta), Alejandro Spies (maestro de música), Pablo Urban (maestro de danza), Felipe Carelli (Arlequín), Santiago Martínez, Iván García y Pablo Urban (comediantes), Oriana Favaro, Florencia Machadoy Florencia Burgardt (ninfas), Carlos Kaspar (mayordomo). on-QUESTA ESTABLE DEL TEATRO COLÓN. DIRECCIÓN MUSICAL: Günther Neuhold. DIRECTOR DE ESCENA: Marcelo Lombardero, función del gran abono, teatro COLÓN.

¬ l Colón, a lo largo de su histo-→ ria, les otorgó a las funciones ☑ inaugurales de temporada la importancia que revisten. Sin embargo, esta vez las cosas fueron diferentes. Por un lado son tiempos de austeridad, lo que deviene en la consiguiente dificultad que esa contingencia económica implica. También, después de las elecciones generales del año pasado, hubo largas demoras en nombramientos.

Todo esto tuvo como consecuencia que el Colón inaugurara su temporada con anuncios un tanto Ariadna..., originalmente es asudemorados y que la inauguración mido por una mezzosoprano. La operística tuviera lugar con la reposición de un título ofrecido hace un lustro.

Con todo, la función inaugural fue destacadísima y todos esos considerandos quedaron a un lado ante las maravillas conceptuales demostradas por Marcelo Lombardero con una puesta de

excelencia, la buenísima mano de Günther Neuhold para conducir a una orquesta que estuvo impecable, un elenco mayormente correcto y la madurez, la solvencia vocal y la musicalidad de Carla Filipcic-Holm.

Ariadna en Naxos es una creación magistral, concebida por los talentos creativos de Richard Strauss y ese gran escritor y dramaturgo que fue Hugo von Hofmannsthal. "El hombre más rico de la ciudad", contrató a dos elencos diferentes para llevar adelante, en su mansión, una ópera trágica y una comedia en estilo italiano. Por cuestiones de tiempo y sin consideraciones dramáticas o musicales de ningún tipo, el mandamás resuelve (y obliga a) que ambos elencos se fusionen y monten un único espectáculo. Esta suma de tragedia y comedia es, definitivamente, una comedia y Lombardero actualiza la trama. Por un lado, acentúa y exagera las calificaciones peyorativas de los "trágicos", bien apoltronados en su superioridad, para con los "cómicos" ("esa gentuza") y ubica la acción en este tiempo al transformar a los antiguos personajes de la Commedia dell'Arte en músicos y bailarines de este tiempo.

No es ésta la única libertad que se toma Lombardero. El rol del compositor, el personaje principal de "Prólogo", la primera parte de costumbre de las últimas décadas es que, para superar esa antigüedad de ponerle voces femeninas a un joven, hizo que, habitualmente, fuera un barítono quien llevara adelante ese papel. Marcelo lo simplificay transforma al compositor en compositora, lo que le da otro sentido al diálogo que mantiene

con Zerbinetta. Las dos pueden compartir esa soledad amorosa que atraviesan y ambas logran identificarse mutuamente.

La dinámica frenética propia del "Prólogo", cuando todos los involucrados en ambos espectáculos se anotician de que deberán trabajar juntos a pesar del rabioso rechazo que sienten los unos por los otros, está muy bien llevada, con muy correctas actuaciones y cantos generales.

La letona Laura Grecka reemplazó a quien estaba en el primer elenco y paseó su voz por las intrincadas melodías de Strauss sin inconvenientes, pero le faltó cierta densidad y graves más espesos para denotar con mayor intensidad el enojo, la bronca y la profunda molestia de saber que su ópera deberá ser alterada para incluir a esos cómicos a quienes detesta con un ánimo casi racista. Muy solventes, los dos maestros, el santafesino Alejandro Spies y Pablo Urban, los otros dos personajes centrales que, por la lógica argumental, desaparecen luego del intervalo.

El segundo acto es la representación de ese espectáculo inverosímil en el cual, esencialmente, los comediantes asumirán la tarea de entretener y levantarle el ánimo a la alicaída Ariadna que, abandonada por Teseo en la isla de Naxos, sólo espera que la muerte la venga a llevar. Construida por Strauss a la manera de las óperas del barroco francés, se instala el estatismo de extensas arias/monólogos (Ariadna, Zerbinetta) y escenas de conjunto para las tres ninfas y los cuatro comediantes. Dentro de este panorama general, tres menciones. La primera de ellas, el aria de coloratura de Zerbinetta, tan extensa como ardua, muy bien resuelta por la rusa Ekaterina Lekhina. Si bien

con su muy convincente actuación Lekhina no deja de atraer y generar empatías, su voz de soprano ligera no es lo suficientemente acentuada como para aportar un mejor equilibrio sonoro en las escenas de conjunto. Con una voz tan poderosa como nada forzada, el tenor español Sergio Escobar construyó un Baco convincente, intrigado, en el comienzo, por el extraño recibimiento de una Ariadna que lo cree el mensajero de la muerte, y sugestivo, luego, como para desarmar los peores ánimos de Ariadna.

Yporúltimo, Carla Filipcic Holm, una soprano dramática estupenda en la construcción de sus tres momentos, el de la desesperación por no poder olvidary/o perdonara Teseo, el del ansia de querer morir como única alternativa para mitigar su soledad y el de la esperanza de poder transitar un nuevo sendero junto a Baco. En todos ellos exhibió una solidez y una expresividad musical irreprochables y una voz tan amplia como sedosa con la que logró transmitir claramente cada una de sus sensaciones. Además, con una actuación brillante y absolutamente monótona ya que Lombardero, para ridiculizar las gestualidad estereotipadas ad infinitum por los cantantes líricos tradicionales, la hace reiterar una y otra vez las mismas caras, los mismos movimientos, tan formales como ampulosos.

Intachables, afinadísimos y detallistas, así lucieron Günther Neuhold y los músicos de la orquesta reducida que Strauss impuso para esta ópera tan singular. Si bien se rompió esa regla de oro que prescribe poner alguna joya en la apertura de una temporada, esta reposición cumplió dignamente su cometido de no decepcionar. • Pablo Kohan

### **MINUTO** A MINUTO

Qué esta pasando en la radio y en la televisión

Pablo Montagna - LA NACION



Gastón Recondo

#### RADIO

### Dsports se sube a la copas internacionales

Dsports Radio 103.1 presentó las novedades en sugrilla para este año. En primera medida se confirmaron las transmisiones de los partidos de de las copas Libertadores y Sudamericana y una cobertura especial de la Copa América 2024 con un equipo desde los Estados Unidos. Respecto a la programación y nuevas figuras, como principal novedad, se destaca la incorporación de Daniel Retamozo, que conduce a diario Más de una copa, de 14 a 17, junto a Juan Carlos "Profe" Pellegrini, el exfutbolista Pablo Mouche, "Kiki" Petrone y Lucas Noel. A su vez ¡Arriba carajo! conducido por Gastón Recondo (lunes a viernes de 6 a 9) sumó una versión de fin de semana llamada Es sábado, carajo!de7a10yluego continúa DSelección, con Sergio Goycochea (sábados de 10 a 13). En cuanto a cambios de horario, el clásico ciclo conducido por Marcelo Benedetto ¿Cómo te va? pasó a emitirse de 12 a 14 y sigue contando con la presencia de Fabián "Poroto" Cubero. •

#### **TELEVISIÓN**

#### Más flashes informativos en la TV Pública

La programación de la TV Pública se encuentra en clima de cambios constantes. Tras los feriados de Semana Santa, la pantalla de la emisora estuvo ocupada por programas repetidos, documentales y partidos de fútbol, dejando solo dos noticieros diarios (uno al mediodía y otro por la tarde) como únicos ciclos en vivo. Sin embargo, según pudo saber LANACION, el máximo responsable de la TV Pública, Eduardo González, tomó la determinación de sumar más horas de noticias en vivo y flashes a diario a la grilla a partir de ayer. La apuesta va por tres síntesis de noticiasde30 minutos cada una y numerosos flashes informativos a lo largo de la programación. Además de la incorporación de estos noticieros, la gerencia decidió reducir las horas de transmisión y durante la trasnoche no habrá programas. •

#### El tiempo para la ciudad

para la ciudad
www.lanacion.com.ar/tiempo
Fuente: SMN y Observatorio Naval



Hoy mín. 15° | máx. 20°

Cubierto Nubosidad baja; con brisa, menos húmedo



mín. 13° | máx. 22°

Despejado
Agradable, con sol y
cielo azul profundo



Sale 7.17 Se pone 18.27



**Sale** 15.18 **Se pone** 0.13

● Nueva 8/5

◆ Creciente 15/4○ Llena 23/4

Menguante 1/5

SANTORAL Santa Engracia, virgen y mártir | UN DÍA COMO HOY En 1964, sale a la venta el primer álbum homónimo de los Rolling Stones. | HOY ES EL DÍA Mundial de la Voz

#### Nunca cuatro

Dibuje un círculo o una cruz en cada casilla vacía, de modo que nunca aparezcan cuatro círculos o cuatro cruces consecutivas en una misma fila, ni en una columna ni en una diagonal

| 772.97 |   | 50 | LU | CI | ÓN | (ir | ive | rtir |
|--------|---|----|----|----|----|-----|-----|------|
| X      | 0 | Х  | 0  | Х  | Х  |     | X   | 0    |
| 0      | 0 | X  | 0  | Х  | 0  | 0   | O.  | X    |
| х      | Х | 0  | Х  | Х  | 0  | 0   | Х   | 0    |
| 0      | Х | 0  | 0  | 0  | Ж  | Х   | O   | Х    |
| X      | Х | 0  | Х  | X  | 0  | Х   | Х   |      |
| 0      | 0 | Х  | Х  | 0  | Х  | Х   | 0   | 0    |
| X      | 0 | O  | 0  | Х  | 0  | 0   | Х   | X    |
| 0      | Х | X  | 0  | 0  | 0  | X   | 0   | 0    |
| 0      | 0 | ×  | X  | Х  | 0  | 0   | X   | Х    |
|        | Х | X  | 0  | 0  |    | X.  | ×   | X    |

#### DESCUBRÍ MÁS JUEGOS EN: lanacion.com.ar/juegos

| X | Х | Х |   | 0 |   | Х | Х |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Х | Х | 0 |   |   |   | X |   | 0 |
|   |   |   | 0 | 0 |   | X | Х | 0 |
| X | X |   |   |   | 0 |   | 0 |   |
| 0 |   | Х |   |   | Х |   |   | 0 |
|   | X | Х |   |   |   |   | Х |   |
| X |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
| 0 |   |   |   |   | Х |   | Х | X |
|   | 0 |   | 0 | Х |   |   | О | 0 |
| 0 |   |   | Х | Х |   | X | 0 |   |

© Ediciones de Mente

#### Humor petiso Por Diego Parés

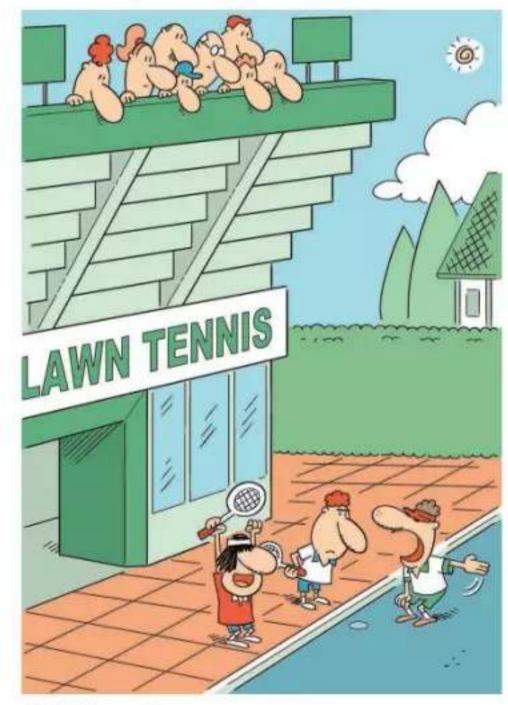

**Hablo sola** Por Alejandra Lunik



#### Gaturro Por Nik



Mabel y Rubén Por Tute



Genio y figura Por Max Aguirre





Macanudo Por Liniers\*

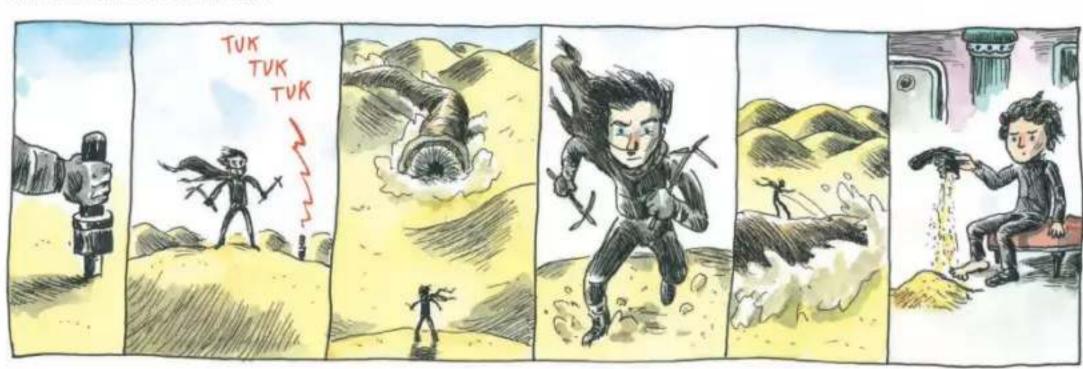